### La ola de calor mata a miles y sofoca a millones en el norte

-el mundo

El calentamiento global provoca temperaturas récord en Asia, Europa y América del Norte; alertan que la letalidad creció 35 veces. Página 2



### espectáculos

1935-2024

Donald Sutherland. Un rostro y un estilo que marcaron el cine del siglo XX



# LA NACION

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Milei renovó la convocatoria al pacto y sumó a la Corte, los empresarios y los gremios

**PDE JULIO.** Fue durante el acto por el Día de la Bandera; también invitó a los expresidentes

Con la posibilidad de aprobar la Ley Bases en el horizonte cercano, Javier Milei renovó ayer el llamado al frustrado Pacto de Mayo. La nueva invitación es para la noche del 9 de julio en Tucumán y fue ampliada a gobernadores, miembros de la Corte Suprema, empresarios, sindicalistas y expresidentes.

Así lo anunció Milei, desde Rosario, durante la ceremonia por el Día de la Bandera. El Presidente compartióelactocon el gobernador Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y el intendente Pablo Javkin, de Rosario. "Quiero aprovechar este día, con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, para convocar a todas las autoridades nacionales, los gobernadores, los expresidentes, los miembros de la Corte Suprema, empresarios y trabajadores a que nos encontremos la noche del 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo", propuso Milei. Página 8

### **EL ESCENARIO**

Un acuerdo entre actores en problemas

> Claudio Jacquelin Página 11





Lautaro Martínez, con lo justo, dispara entre las piernas de Crépeau

# La victoria de la selección mereció más goles

Con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el segundo tiempo, venció 2-0 a Canadá en el partido inaugural

ATLANTA (De nuestros enviados especiales).- La Argentina abrió la defensa del título en la Copa América con una victoria frente a Canadá, que al principio le exigió esforzarse. Pero luego se lució. Con un gol de Julián Álvarez en el inicio del segundo tiempo y otro de Lautaro cuando terminaba el juego, la selección ganó 2-0 en el partido inaugural del torneo.

En el primer tiempoal equipo de Scaloni le costó controlar el partido e, incluso, en una acción, Dibu Martínez evitó la apertura del marcador para Canadá. Pero desde el tanto de Julián Álvarez -no convertía desde las semifinales en Qatar, ante

Croacia-, la selección encontró espacios y varias veces pudo ampliar la ventaja ante el delirio de 40.000 hinchasargentinos.Messi-alcanzó el récord de 35 presencias en el torneo-tuvo dos ocasiones de gol.

El conjunto albiceleste volverá a jugar el próximo martes, contra Chile, en Nueva Jersey. Deportes

Messi, siempre figura: asistencias y récord en otra noche mágica Federico Águila

Página 3

La fiesta de Qatar siguió hasta los Estados Unidos Página 4

# El consumo masivo cayó 10% interanual en mayo

BOLSILLO. Un estudio privado mostró la quinta baja en lo que va del año

Con precios recalentados y salarios en niveles todavía muy bajos, los números del consumo masivo no reaccionan. En mayo, se hundieron 10% interanual, según el relevamiento que hace la consultora Scentia, y acumularon una caída de 7,8% en los primeros cinco meses del año.

En los supermercados, la caída fue de 10,5%, mientras que en autoservicios independientes llegó a 9,5%. Los expertos esperan que una mejora del salario comience a revertir la situación. Página 16

### DESDE ADENTRO

### De economía de motosierra a política de bisturí

Florencia Donovan PARA LA NACION-

erolíneas Argentinas está por lanzar un ambicioso plan de retiros volunta-

rios. La línea de bandera, que desde su estatización en 2012 les costó a los contribuyentes unos US\$8000 millones, consiguió en los últimos días que el ministro de Economía, Luis Caputo, finalmente le libere una partida de \$50.000 millones. Continúa en la página 17

### Cuadernos: evalúan apelar el fallo a favor de Calcaterra

CORRUPCIÓN. El caso podría terminar en la Corte Suprema Página 14

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar CRECE EL RECLAMO PARA QUE LOS ESTADOS REFUERCEN LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 80%

Cuatro de cada cinco personas en el mundo quieren que su país refuerce sus compromisos para hacer frente al cambio climático

### El calentamiento global | SE AGRAVAN LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

# Las olas de calor matan a miles y sofocan a millones en el hemisferio norte

Las temperaturas récord en Asia, Europa y América son una señal de que este verano boreal podría ser aun peor que el de 2023; hay incendios forestales, daños en cultivos y en la infraestructura

LONDRES.—Olas decalor mortales están abrasando ciudades en tres continentes mientras el hemisferio norte marca el primer día del verano, una señal de que el cambio climático sigue alimentando temperaturas sin precedentes que podrían superar las del verano pasado, considerado el más cálido en 2000 años.

Se estima que las temperaturas récord de los últimos días han causado miles de muertes en Asia, Europa y América, y desataron una crisis que afecta gravemente la salud humana y genera otros problemas, como incendios forestales, interrupciones en la infraestructura y pérdida de cultivos agrícolas. La magnitud de esta catástrofe climática se refleja en los casos específicos de cada continente:

### = ASIA

En Arabia Saudita, casi dos millones de peregrinos musulmanes están concluyendo el hach en la Gran Mezquita de La Meca esta semana. Más de 1000 personas murieron durante la peregrinación debido a temperaturas que superan los 51°C, según informes de autoridades extranjeras.

Fuentes médicas y de seguridad egipcias informaron ayer que al menos 530 egipcios murieron mientras participaban en el Hach, frente a los 307 reportados hasta anteayer. Las imágenes de la aglomeración de personas bajo el calor sofocante mostraban la gravedad de la situación. Otros 40 siguen desaparecidos (ver aparte).

Por su parte, el período de verano de la India dura de marzo a mayo, cuando los monzones comienzan a extenderse lentamente por todo el país y a romper el calor. Pero Nueva Delhi registró anteayer su noche más cálida en al menos 55 años, y el Observatorio Safdarjung de la India informó una temperatura de 35,2°C a la una de la madrugada.

Las temperaturas normalmente bajan por la noche, pero los científicos dicen que el cambio climático está provocando que también las temperaturas nocturnas aumenten

Nueva Delhi ha registrado 38 días consecutivos con temperaturas

máximas de 40°C o más desde el 14 de mayo, según datos del departamento meteorológico.

Un funcionario del Ministerio de Salud de la India dijo anteayer que hubo más de 40.000 casos sospechosos de insolación y al menos 110 muertes confirmadas entre el 1º de marzo y el 18 de junio, cuando el noroeste y el este de la India registraron el doble del número habitual de días de ola de calor en una de las más largas del país.

### \* EUROPA

Los países alrededor del Mediterráneo también soportaron otra semana de temperaturas abrasadoras que contribuyeron a los incendios forestales desde Portugal hasta Grecia y a lo largo de la costa norte de África en Argelia, según el Observatorio de la Tierra de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

En Serbia, los meteorólogos pronosticaron temperaturas de alrededor de 40°C esta semana mientras los vientos del norte de África impulsaban un frente cálido a través de los Balcanes. Las autoridades sanitarias declararon alerta meteorológica roja y aconsejaron a la gente que no se aventurara al aire libre.

El servicio de emergencia de Belgrado dijo que sus médicos realizaron anteanoche más de cien intervenciones para tratar a personas con enfermedades cardíacas y crónicas.

En el vecino Montenegro, donde las autoridades sanitarias también advirtieron a la gente que permaneciera en la sombra hasta última hora de la tarde, decenas de miles de turistas buscaron refrigerio en las playas de la costa adriática.

Este año Europa ha estado lidiando con una avalancha de turistas muertos y desaparecidos en medio de un calor peligroso. Un norteamericano de 55 años fue encontrado muerto en la isla griega de Mathraki, dijo la policía el lunes, la tercera muerte de un turista en una semana.

Las olas de calor se producen en un contexto de 12 meses consecutivos que se sitúan como los más cálidos registrados en comparaciones interanuales, según el servicio de

seguimiento del cambio climático de la Unión Europea.

La Organización Meteorológica Mundial dice que hay un 86% de posibilidades de que uno de los próximos cinco años eclipse a 2023 y sea el más cálido jamás registrado.

### - AMÉRICA

Partes del nordeste y medio oeste de Estados Unidos son afectados por un domo de calor, con más de 86 millones de personas bajo alerta de calor el jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Según su plan de emergencia por calor, la ciudad de Nueva York dijo que abriria sus centros de enfriamiento por primera vez este año.

Las autoridades meteorológicas también emitieron anteayer una advertencia de calor excesivo para otros estados, como Arizona, donde las temperaturas podrían alcanzar los 45,5°C. Este año, solo en el condado de Maricopa, Arizona, se han confirmado más de 500 muertes relacionadas con el calor.

En el cercano estado de Nuevo México, un par de incendios forestales de rápida evolución instigados por el calor abrasador mataron a dos personas, quemaron más de 9000 hectáreas y destruyeron 500 viviendas, según las autoridades.

La tormenta tropical Alberto tocó tierra anteayer cerca de la ciudad mexicana de Tampico y fue responsable de la muerte de tres niños. La tormenta provocaría inundaciones en el nordeste de México y la costa de Texas a medida que avanza tierra adentro.

En México, por lo menos 125 personas murieron a causa del calor este año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Más de 2300 han sufrido golpes de calor, deshidratación y quemaduras de sol.

"Probablemente no conocemos la dimensión real de las muertes relacionadas con el calor, ya que generalmente solo se confirman y reportan meses después del evento, si es que se reportan," dijo la WWA, que utiliza métodos contrastados con otros científicos para evaluar los vínculos entre eventos extremos y el calentamiento global. •

Agencias Reuters, DPA, AFP y AP



Un adulto descompensado ayer por el calor en Washington

# Un fenómeno cada vez más mortal y frecuente en la región

Aumentaron 35 veces las probabilidades de olas de calor mortales según un informe de climatólogos

WASHINGTON.— Las olas de calor mortales ya son 35 veces más probables a causa del cambio climático en Estados Unidos, México y América Central, según un estudio publicado por climatólogos.

La probabilidad de que el calor extremo que afectó a todos esos países en mayo y junio se reproduzca es cuatro veces mayor que hace 25 años, según esta asociación de climatólogos conocida como Atribución Meteorológica Mundial (WWA por sus siglas en inglés).

Desde marzo México registró al menos 61 muertes directamente relacionadas con las altas temperaturas, una situación que podría empeorar dramáticamente.

"Probablemente no conocemos la dimensión real de las muertes relacionadas con el calor, ya que generalmente solo se confirman y reportan meses después del evento, si es que se reportan," dijo la WWA, que utiliza métodos contrastados con otros científicos para evaluar los vínculos entre eventos extremos específicos y el calentamiento global.

A causa del uso de combustibles fósiles, que provocan gases de efecto invernadero, los principales causantes del cambio climático, millones de personas sufrirán las consecuencias de esas oleadas de calor, considera esa red de científicos.

Este año es el más caluroso re-

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 3

# 75.000

### Participación

La encuesta involucró a 75.000 participantes y la hicieron el Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD), la Universidad de Oxford y la firma GeoPoll

# Estados

Son países involucrados en el sondeo, que representan el 87% de la población mundial

56%

### Debate

Piensa, reflexiona o debate al menos una vez por semana sobre las consecuencias del cambio climático en sus vidas y en el planeta

# 69%

### Decisiones

Afirmóque el calentamiento global había influido en sus decisiones vitales, como dónde vivir o trabajar y qué productos comprar

GETTY

# Más de 1000 muertos por las altas temperaturas en La Meca

En total, 1081 personas de unos 10 países fallecieron este año en el gran peregrinaje anual a la ciudad santa de los musulmanes

RIAD.-El impacto de las altas temperaturas en Arabia Saudita elevó ayera más de 1000 las personas que fallecieron durante la gran peregrinación anual a La Meca celebrada bajo un calor sofocante.

El nuevo balance incluye a otros 58 egipcios, lo que llevó a por lo menos a 658 el número de peregrinos de esta nacionalidad fallecidos durante el hach en Arabia Saudita.

De ellos, 630 se encontraban en situación irregular en el reino, que con motivo de la peregrinación distribuye cada año visados por país sobre la base de un sistema de cuotas.

En total, 1081 personas de unos 10 países murieron este año en el gran peregrinaje anual a La Meca, uno de los cinco pilares del islam con los que debe cumplir todo musulmán que disponga de medios suficientes para ello.

Las cifras proceden de comunicados oficiales o de diplomáticos de los respectivos países.

El hach, cuyas fechas vienen determinadas por el calendario lunar islámico, cayó este año a las puertas del tórrido verano saudita.

El centro nacional meteorológico reportó estos días una temperatura de hasta 51,8°C en la Gran Mezquita de La Meca, la ciudad santa donde el profeta Mahoma inició su predicación.

Un estudio saudita publicado en

mayo señala que las temperaturas en los lugares donde se llevan a cabo los rituales aumentan en 0,4°C centígrados cada diez años.

Arabia Saudita tiene un sistema de cuotas de peregrinos por países, pero cada año decenas de miles se desplazan al reino por canales irregulares porque no tienen suficiente dinero para costearse el trámite oficial.

Estos peregrinos son más vulnerables al calor extremo, ya que a falta de documentos oficiales no pueden acceder a los espacios con aire acondicionado habilitados por las autoridades sauditas, que este año recibieron a 1,8 millones de peregrinos autorizados.

### Sin fuerzas

"La gente estaba agotada", dijo un diplomático, refiriéndose a la extenuante jornada del sábado pasado, en la que los fieles pasaron el día afuera con motivo de la subida al monte Arafat, una colina cercana a La Meca en la que según la tradición pronunció Mahoma su último sermón.

Según este diplomático, la causa principal de muerte entre los peregrinos egipcios fue el calor.

Además de egipcios, murieron peregrinos de Malasia, Pakistán, India, Jordania, Indonesia, Irán, Senegal, Túnez y el Kurdistán

También hay desaparecidos, y Agencias Reuters, DPA y AFP

sus parientes andan buscándolos en los hospitales de la zona.

Facebook y otras redes sociales están inundadas de fotos de desaparecidos y pedidos de información sobre el paradero de decenas de peregrinos.

Arabia Saudita no ha facilitado información sobre fallecidos. aunque solo el domingo pasado informó de más de 2700 casos de "agotamiento por calor".

El año pasado varios países informaron de más de 300 muertos durante el hach, la mayoría indonesios.

La fecha del hach se retrasa unos 11 días cada año en el calendario gregoriano, lo que significa que el año que viene tendrá lugar antes, en junio, potencialmente en condiciones más frescas.

Acoger el hach es una fuente de prestigio para la familia real saudita, y el título oficial del rey Salman incluye las palabras "custodio de las dos mezquitas sagradas", en La Mecay Medina.

El hach ha sido escenario de varias estampidas e incendios a lo largo de los años, la más reciente en 2015, cuando un amontonamiento masivo durante el ritual de "lapidación del diablo" en Mina, cerca de La Meca, causó la muerte de hasta 2300 personas, la peor tragedia hasta la fecha. •

gistrado y grandes extensiones del mundo ya han soportado temperaturas abrasadoras antes del inicio del verano en el hemisferio norte.

En Estados Unidos los incendios forestales son importantes, y en Arabia Saudita más de 1000 personas han muerto ya durante la peregrinación anual del hach, en su mayoría debido al calor implacable, con temperaturas en La Meca que alcanzaron los 51.8° Cel lunes.

### "Entre la vida y la muerte"

Para realizar su estudio, los científicos de la red climática analizaron los cinco días y noches consecutivos más calurosos entre mayo y junio, en una zona que comprende el sudoeste de Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.

Los científicos del WWA desarrollaron unos modelos de predicción a partir del hecho de que el planeta ya es 1,2º C más caluroso que en tiempos preindustriales.

A su juicio "las temperaturas máximas registradas en América del Norte y Central son en la actualidad 35 veces más probables que en la época preindustrial".

"Los 1,4º C de calor adicional cau- Agencias AFP y AP

sados por el cambio climático representarían la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente entre mayo y junio", según Karina Izquierdo, consejera en temas urbanos para América Latina y el Caribe en el Centro de Cambio Climático de la Cruz Roja.

"Además de reducir emisiones, los gobiernos y las ciudades tienen que tomar medidas para ser más resistentes al calor", indicó.

De todos los fenómenos meteorológicos, el calor es el más subestimado, aseguran los expertos. Los niños, los ancianos y los trabajadores al aire libre son particularmente vulnerables.

En Méxicoy América Central, los impactos del calor se intensifican debido a las malas condiciones de las viviendas, el acceso limitado a servicios de refrigeración y para aquellos que viven en asentamientos informales.

Los expertos afirman también que el calor extremo amenaza la estabilidad del suministro eléctrico, que es crucial para el funcionamiento de las instalaciones de salud.

# La tormenta tropical Alberto dejó cuatro fallecidos en México

Tres de las víctimas fallecieron por descargas eléctricas en el estado de Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO .- Por lo menos cuatro personas murieron en el norte de México por los efectos de la tormenta tropical Alberto, la primera del año que tocó tierra ayer y se degradó luego a depresión, informaron las autoridades.

Las víctimas fueron tres menores y un adulto, que perecieron en distintos hechos en el estado de Nuevo León, según los reportes de Protección Civily del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Dos niños murieron electrocutados cuando se desplazaban en una bicicleta en medio de torrenciales lluvias en el municipio de Allende, dijo López Obrador a la prensa, mientras un adolescente perdió la vida al ser arrastrado por un río en la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León.

Un adulto también falleció en la madrugada de ayer por una des-

carga en la localidad de El Carmen mientras intentaba hacer una reparación eléctrica en su domicilio.

La entidad reportó además que nueve personas fueron rescatadas de sus viviendas tras el desbordamiento de una represa en la población de Santa Catarina.

La tormenta Alberto provocó intensas precipitaciones y en la madrugada de ayer tocó tierra cerca de la ciudad de Tampico (estado de Tamaulipas), para posteriormente degradarse a depresión tropical.

Convientos máximos sostenidos de 55 km por hora (km/h), se pronostica que el fenómeno aún ocasionelluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y otros estados, como Coahuila, Puebla, San Luis Potosi y Veracruz, informó la Comisión Nacional del Agua.

También se esperan descargas eléctricas y granizadas, lo que aumentará el riesgo de deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones, añadió Conagua.

Alberto es el primer ciclón tropical de la temporada 2024 en México. Las autoridades meteorológicas mexicanas estiman que este año puede haber entre 35 y 41 de esos fenómenos, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.

Algunos podrían llegar a ser huracanes de categorías 3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson, que implican vientos máximos sostenidos de entre 170 y más de 250 kilómetros por hora. México aún se recupera de los estragos de Otis, un huracán categoría 5 que devastó Acapulco el 24 de octubre pasado con balance de al menos 50 muertos, 30 desaparecidos y pérdidas millonarias. •

Agencias AFP y AP



Kim y Xi, cuyo régimen mantiene desde hace décadas un paraguas protector sobre Corea del Norte

AFP/ARCHIVO

# El pacto Putin-Kim, otro dolor de cabeza no deseado para Xi

DISRUPCIÓN. El tratado aumenta el riesgo de confrontación en la región; podría impulsar a Estados Unidos y sus aliados a incrementar su presencia militar en la periferia de China

David Pierson y Choe Sang-Hun THE NEW YORK TIMES

SEÚL.-En un contexto de narrativas globales en pugna, China ha buscado presentarse a sí misma como una nación pacífica, contraria a dividir el mundo en bandos rivales. En contraposición, ha acusado a Estados Unidos de construir alianzas que arrastrarán al mundo a una nueva Guerra Fría.

Sin embargo, el tratado de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte, que obliga a ambos países a proporcionarse asistencia militar inmediata en caso de guerra, es exactamente el tipo de construcción de bloques del que China acusa a Estados Unidos. Ahora, quienes acaban de aumentar el riesgo de una confrontación al estilo de la Guerra Fría en el nordeste de Asia son Rusia, el socio estratégico más estrecho de China, y Corea del Norte, el único país con el que China tiene un tratado de defensa.

Pero el nuevo pacto también es un dolor de cabeza en otros aspectos para Pekín, porque profundiza la sensación de que existe un eje trilateral entre China, Rusia y Corea del Norte, algo que Pekín ha intentado evitar. "Pekín se ha mantenido cuidadosamente ajeno a cualquier idea de un eje China-Rusia-Corea del Norte", dice Yun Sun, director del programa de China en el Centro Stimson, con sede en Washington. "China quiere mantener abiertas todas sus opciones".

Japón, Corea del Sury Estados Unidos ahora podrían llegar a la conclusión de que la amenaza que plantea un tratado de defensa entre Rusia y Corea del Norte los obliga a profundizar su propio acuerdo de seguridad, anunciado el año pasado en Camp David, incrementando la cantidad de tropas o reforzando las defensas a lo largo de la periferia de China.

Por todas esas razones, es probable que al máximo líder de China, Xi Jinping, no le caiga demasiado bien el incipiente "bromance" entre Vladimir Putin, de Rusia, y su par norcoreano, Kim Jong-un. Reunidos anteayer en Pyongyang, capital de Corea del Norte, Putin y Kim anunciaron el acuerdo de defensa como el comienzo de una nueva era en sus relaciones bilaterales.

Según los analistas, el pacto también expuso las limitaciones de las asociaciones de China con ambos países.

Xi ya había declarado su amistad "sin límites" con Putin y comprometido un apoyo "inquebrantable" a Corea del Norte, cerrando filas con dos países autoritarios de ideas afines para contrarrestar lo que consideran la intimidación y el hostigamiento de Estados Unidos en todo el mundo.

Pero al alinearse con dos Estados parias, Xi también corre el riesgo de enfrentar las consecuencias del accionar de sus impredecibles líderes. La invasión a Ucrania por parte de Putindejó gravemente dañada la relación de China con Occidente, que acusa a Pekín de no hacer lo suficiente para ponerle freno a Rusia. Y el redoble de tambores nucleares de Kim terminó uniendo a dos vecinos en tensión, Japóny Corea del Sur, en una asociación de defensa trilateral con Estados Unidos.

De hecho, cunde el temor de que Rusia le proporcione a Corea del Norte la tecnología necesaria para reforzar su programa de armas nuclearesa cambio de municiones para usarlas en Ucrania.

### Mala noticia

En un momento en el que necesita enfocarse en reactivar la golpeada economía china, Xi no puede permitirse más sorpresas. A pesar de su tono cada vez más hostil hacia Occidente, a Xi le sigue conviniendo mantener la posición de China en el actual orden económico global.

"El nuevo pacto entre Putin y Kim no es una buena noticia para Pekín", apunta John Delury, profesor de estudios chinos en la Universidad Yonsei en Seúl, Corea del Sur. "Xi nunca tuvo una relación fácil con la recalcitrante dinastía coreana y ahora tiene cada vez más motivos para preocuparse de que Putin termine fogoneando las tendencias violentas de Kim".

Entrela guerra en Ucrania y el riesgo de un conflicto en la península de Corea, dice Delury, "Putin y Kim son fuerzas generadoras de inestabilidad, justo cuando a China le convendría un ambiente de orden".

China ha tratado de tomar distancia del nuevo pacto entre sus dos incómodos amigos, y un vocero de la cancillería se negó a hacer comentarios, diciendo que se trataba de una cuestión exclusiva entre Rusia y Corea del Norte.

Desde la perspectiva de China, el tratado Rusia-Corea del Norte, suma-do a la alianza entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, ha "exacerba-do significativamente el riesgo de confrontación, rivalidad o conflicto armado en la región", apunta Shi Yinhong, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Renmin, en Pekín.

China sigue ejerciendo una influencia considerable sobre Rusia y Corea del Norte. Estados Unidosafirma que el Kremlin no podría sostener suguerra en Ucrania si China no le comprara ingentes cantidades de petróleo o no le suministrara bienes de consumo y tecnologías de doble uso, como chips y máquinas-herramienta, para alimentar su aparato bélico. En cuanto a Corea del Norte, depende del comercio con China para prácticamente todo, desde alimentos hasta energía.

Esa influencia sobre Moscú y Pyongyang refuerza la importancia de Pekín en momentos en que varios países han pedido, sin éxito, que China utilice su peso para frenar la acumulación nuclear de Corea del Norte o la guerra de Rusia en Ucrania.

Pero desde que Putin corteja a Kim, a Pekín le ha surgido un nuevo competidor en cuanto asu influencia sobre Corea del Norte. "Para Kim es una ganancia inesperada, y para Xi es un dolor de cabeza", señala Danny Russel, analista diplomático y de seguridad del Instituto Asia Society Policy.

### Contrapeso

"Para Pyongyang, lo más importante es que su asociación con Putin, aunque limitada, le aporta una valiosa influencia frente a Pekín", dice Russel. "Enfrentar entre sí a las grandes potencias es una jugada clásica en la historia de Corea, y la enorme dependencia de China que ha tenido Corea del Norte en las últimas décadas es un lastre que Kim Jong-un está ansioso por reducir".

"El que más sale ganando, y por lejos, es Corea del Norte, mientras que China es potencialmente el gran perdedor," agrega Russel.

Una de las prioridades de Pekín es mantener al régimen de Kim en el poder, para preservar a Corea del Norte como amortiguador entre la frontera china y las fuerzas lideradas por Estados Unidos estacionadas en Corea del Sur.

Kim ha incomodado a China desde que asumió el poder en 2011, multiplicando rápidamente la cantidad de ensayos de misiles y ampliando su programa de armas nucleares. En un principio, Xi se negaba a reunirse con Kim. Recién cuando el entonces presidente Donald Trump anunció sus planes de reunirse con el dictador norcoreano, Xi cambió de rumbo y finalmente, en 2018, mantuvo conversaciones con Kim, antes y después de su cumbre con Trump.

"Ahora Xi podría sentirse obligado a verse nuevamente con Kim", apunta Victor D. Cha, profesor de gobiernoy relaciones internacionales de la Universidad de Georgetown y experto en Corea del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, "porque Xi no puede darse el lujo de permitir que Putin concentre y haga alarde de tanta influencia sobre su vecino". •

Traducción de Jaime Arrambide

### El premier holandés se asegura la jefatura de la OTAN

Mark Rutte, que dejará su actual cargo, liderará la alianza a partir de octubre

BRUSELAS.— El presidente de Rumania se retiró de la contienda por el cargo de secretario general de la OTAN, lo que prácticamente garantizó que el primer ministro holandés saliente, Mark Rutte, encabece la organización militar más grande del mundo a partir de octubre.

La oficina del presidente Klaus Iohannis informó en un comunicado que el Consejo de Seguridad de Rumania respaldará la candidatura de Rutte. Añadió que Iohannis informó a la OTAN a finales de la semana pasada que tenía la intención de retirarse.

Su salida elimina el último obstáculo real que podría enfrentar Rutte. Permitirá además a la OTAN dar una muestra de unidad y solidaridad ante una Ucrania devastada por la guerra cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos se reúnan en Washington del 9 al 11 de julio para conmemorar el 75° aniversario de la alianza atlántica.

El nombramiento de Rutte podría concretarse durante una reunión de embajadores de la OTAN en los próximos días o cuando los líderes se reúnan en Washington, y asumiría funciones oficialmente el l' de octubre. Su llegada ocurrirá en un momento de extraordinaria sensibilidad para la alianza, más allá de las presiones por la continuidad de la guerra en Ucrania.

El martes pasado, Hungría levantó su veto a la candidatura de Rutte después de que el veterano primer ministro holandés ofreciera garantías por escrito de que no obligará a Budapest a participar en los nuevos planes de la alianza militar para brindar apoyo a Ucrania en caso de ser nombrado. Turquía también expresó su oposición a la candidatura de Rutte, pero retiró sus objeciones en abril.

Rutte ha sido durante meses el candidato preferido de la mayoría de los aliados de la OTAN, incluyendo a miembros de peso como Estados Unidos y Alemania.

El actual secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, dijo recientemente que Rutte "tiene mucha experiencia, por ser primer ministro", y por ello tenía "certeza" de que su designación sería "buena para todos nosotros, para la OTAN y para mí mismo".

Agencias AP y AFP



Mark Rutte

ARCHIVO

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 5



Nasrallah, durante su mensaje dirigido a Israel

# El líder de Hezbollah amenaza a Israel con una guerra total

TENSIÓN. Hassan Nasrallah advirtió sobre nuevas capacidades bélicas ante los bombardeos en el Líbano y la escalada del conflicto

BEIRUT. – Israel bombardeó aver do se tome la decisión, se verán en aver a soldados israelíes encargala Franja de Gaza y se vio confrontado a disparos de artillería desde el Líbano, después de que el líder del movimiento chiita Hezbollah amenazara con una réplica contundente si el Estado hebreo lanzaba una ofensiva general en su frontera norte.

El líder del grupo miliciano libanés, Hassan Nasrallah, advirtió anteayer que Hezbollah cuenta con nuevas armas y capacidades de inteligencia que podrían ayudarle a atacar más posiciones críticas en el interior de Israel en caso de una guerra total.

Los comentarios de Nasrallah se produjeron mientras el conflicto transfronterizo entre Hezbollah e Israel, que ya dura varios meses, parece estar alcanzando un punto álgido, y un día después de que el asesor presidencial norteamericano, Amos Hochstein, se reuniera con funcionarios libaneses en su intento más reciente de aliviar las tensiones.

"Ahora tenemos nuevas armas. Pero no diré cuáles son", dijo en video en homenaje a Taleb Sami Abdullah, un comandante de alto rango de Hezbollah que murió la semana pasada en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano. "Cuanel frente de batalla".

El movimiento islamista anunció ayer que bombardeó el norte de Israel en represalia por la muerte de Abdullah.

Hezbollah ha utilizado drones explosivos de fabricación local por primera vez desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, en octubre del año pasado, así como misiles tierra-aire, contra aviones de combate israelíes.

Nasrallah dijo en 2021 que Hezbollah contaba con 100.000 combatientes, pero ahora afirmó que el número es mucho mayor, sin dar más detalles. También señaló que ha rechazado ofertas de países y grupos armados aliados de la región que podrían sumar decenas de miles de elementos a sus filas.

En un video de casi 10 minutos de duración filmado por un dron de vigilancia de Hezbollah y divulgado el martes pasado, se muestran partes de Haifa, una ciudad lejos de la frontera entre Israel y el Líbano. En su discurso de anteayer, Nasrallah dijo que Hezbollah tiene muchos más videos, una aparente amenaza de que podría alcanzar sitios dentro de Israel.

El jefe militar israelí, el teniente general Herzi Halevi, visitó ante-

dos de la defensa aérea cerca de la frontera con el Líbano y dijo que Israel conoce las capacidades de Hezbollah demostradas en el video, y que tiene soluciones para esas amenazas.

"El enemigo solo conoce una pequeña parte de nuestras capacidades y las verá a su debido tiempo", aseveró.

Nasrallah dijo que una guerra más amplia con el Líbano tendría implicaciones regionales y que Hezbollah atacaría cualquier otro país de la región que asistiera a Israel en la contienda. Mencionó en particular a Chipre, que ha acogido a tropas israelies para maniobras y sugirió que este podría permitir que Israel utilizara sus bases en caso de una guerra más amplia.

Por su parte, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, respondió que su nación insular "no está implicada de ningún modo" en ninguna operación militar en la región. Chipre, añadió, es "parte de la solución, no parte del problema", y puso como ejemplo el corredor marítimo entre Chipre y Gaza utilizado para entregar ayuda al territorio palestino.

Agencias AP y AFP

# "Estoy dispuesto a sufrir ataques siempre que recibamos las armas"

Nuevo cruce entre Netanyahu y la Casa Blanca, que calificó de ofensivo el comentario

TEL AVIV.- El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó ayer que Israel necesita armas de Estados Unidos en la guerra que libra "por su existencia", en respuesta a críticas que le dirigió la Casa Blanca por haberse que jado de retrasos en las entregas de material bélico.

"Estoy dispuesto a sufrir ataques personales siempre que Israel reciba de Estados Unidos los pertrechos que necesita en la guerra por su existencia", afirmó el mandatario en un comunicado.

Netanyahu acusó a Estados Unidos de "retener armas y municiones para Israel".

"Realmente no sabemos de qué está hablando", reaccionó la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que los comentarios de Netanyahu fueron "profundamente decepcionantes y ciertamente ofensivos, dado el apoyo que hemos prestado y seguiremos prestando".

Washington aseguró que solo se está revisando un cargamento con bombas de 907 kilogramos por temor de que se usen en zonas densamente pobladas de la Franja de Gaza.

Washington confirmó a principios de mayo el bloqueo de envíos de municiones a Israel debido a sus ataques en la zona de Rafah y ha pedido garantías de que las armas que le proporciona se utilicen conforme a la legislación internacional.

Estados Unidos es el principal apoyo militar de Israel, pero la Casa Blanca ha expresado su rechazo hacia el creciente número de muertos en Gaza, donde Israel libra una guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas desde hace más de ocho meses. •

Agencias ANSA v DPA

# El Vaticano le imputa el delito de cisma a un archienemigo del Papa

CASTIGO. Monseñor Carlo Maria Viganò podría ser condenado a la pena de excomunión

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.-Monseñor Carlo Maria Viganò, arzobispo italiano que saltó a la fama internacional a fines de agosto de 2018, cuando en una carta incendiaria acusó a diversos altos funcionarios de la curia romana e incluso al papa Francisco de haber encubierto los abusos de un cardenal estadounidense y hasta pidió la renuncia del Pontifice, fue acusado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) de haber cometido el delito de cisma.

La noticia la comunicó el mismo imputado, que en un posteo en X publicó el decreto de dicho "ministerio" de la Santa Sede, fechado el 11 de junio, que lo convocó a presentarse ayer, a las 15.30 (hora local), en el Palazzo del DDF, para que "tomara nota de las acusaciones y de las pruebas acerca del delito de cisma del que es acusado (afirmaciones públicas de las que resulta una negación de los elementos necesarios Iglesia Católica; negación de la legitimidad del papa Francisco, ruptura de la comunión con él y rechazo del Concilio Vaticano II)".

El decreto advirtió que Viganò, uno de los máximos críticos del Papa, exnuncio en Estados Unidos y de 83 años, para enfrentar este "proceso penal extrajudicial" podía nombrar a un abogado o procurador de su confianza para ser defendido o representado en el presente procesoy que, en caso contrario, iba a tener un letrado de oficio.

Según pudo saber LA NACION, de ser declarado culpable del delito de cisma, Viganò podría ser condenado a la pena de la excomunión latae sententiae-según el canon 1364 del Código de Derecho Canónico-, aunque, además, según las normas se le pueden imponer otras penas y hasta la dimisión del estado clerical.

Se descuenta que la decisión de iniciar una investigación y un proceso en contra de este más que controvertido prelado ultraconservador contó con el visto bueno no solo del actual prefecto del DDF, el cardenal Victor Manuel Fernández, sino también de Francisco.

En los últimos años, evidentemente obsesionado con el actual pontificado, Vigano, admirador de Donald Trump, Vladimir Putinyactivista antivacunas, atacó constantemente al Pontífice a través de artículos y videos publicados en blogs ultraconservadores. De hecho, está a punto de abrir en Viterbo, al norte de Roma, un seminario para ultratradicionalistas disidentes, amantes de la antigua misa en latín y víctimas de las "purgas bergoglianas", según un artículo publicado tiempo atrás por el diario La Repubblica. Horrorizado después de la apertura de Francisco a las bendiciones -no litúrgicas-aparejas homosexuales, además, trascendió que volvió a ser consagrado por monseñor Richard Williamson, el obispo cismático británico que, siendo lefebvriano y estando en la Argentina, nego el Holocausto.

Fiel a su estilo disruptivo, Viganò, que se presentó a la cita y depositó su defensa, reaccionó a la noticia de la acusación con otro fuerte ataquealPapayaseguróqueparaélser procesado por el delito de cisma era "un motivo de honor".

"Considero las acusaciones como un motivo de honor. Creo que

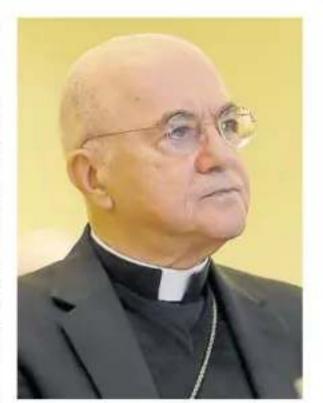

Carlo Maria Viganò

la formulación misma de las acusaciones confirma las tesis que más y más veces sostuve en mis intervenciones", escribió el exnuncio en un comunicado que fue publicado en el blog del periodista italiano ultraconservador Aldo Maria Valli. "No es casual que la acusación en mi contra tenga que ver con la puesta para mantener la comunión con la en discusión de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y el rechazo del Vaticano II: el Concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la 'iglesia sinodal' bergogliana necesita una metástasis", disparó Vigano.

El arzobispo escribió que era urgente que el episcopado, el clero y todo el pueblo de Dios se rebelaran a la "sistemática destrucción de la Iglesia por parte de sus líderes", que comparó con la que varios líderes "subversivos" del mundo están haciendo con la sociedad civil. "El globalismo reclama la sustitución étnica: Bergoglio promueve la inmigración descontrolada y pide la integración de las culturas y de las religiones", acusó. "El globalismo sostiene la ideología Lgbtq+: Bergoglio autoriza las bendiciones de las parejas homosexuales e impone a los fieles la aceptación del homosexualismo, mientras encubre los escándalos de sus protegidos y los promueve a los más altos puestos de responsabilidad", agregó.

Viganò arremetió, asimismo, contra la agenda "verde" del globalismo, que vinculó a las "encíclicas delirantes sobre el ambiente" del Papa, que "respalda la Agenda 2030 yataca a quien pone en discusión el calentamientoglobal". Fustigó, por otrolado, el "total asentimiento a la religión de Davos" del Papa, al que acusó de no denunciar con fuerza las persecuciones de los católicos.

"Los gobiernos al servicio del Foro Económico Mundial han introducido o extendido el aborto, promovido el vicio, legitimizado por las uniones homosexuales o transiciones de género, incentivado la eutanasia y tolerado la persecución de los católicos: ni una palabra ha sido usada en defensa de la feo de la moral amenazadas, o para respaldar las batallas civiles de muchos católicos abandonados por el Vaticano y por los obispos", clamó.

Una fuente experta consultada por LA NACION destacó que el comunicado representa otra prueba contundente de las acusaciones de cisma planteadas por el DDF y consideró que el proceso penal contra Viganò podría concluir en tiempos muy rápidos. Aunque no se esperaba, la noticia sobre el proceso no sorprendió: "Era hora", fue el comentario más oído, sobretodo de boca de funcionarios de la curia extranjeros.

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 6 EL MUNDO

# Fujimori regresa a la política y no descartan que vuelva a postularse

PERÚ. El expresidente, condenado por homicidio calificado, había recibido un "indulto humanitario" el año pasado por su estado de salud; se afilió al partido fundado por su hija

Martín Calderón

EL COMERCIO/GDA

LIMA.- Seis meses después de recuperar su libertad gracias a un "indulto humanitario" por su estado de salud, según una resolución del Tribunal Constitucional (TC), el expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, anunció su afiliación al partido Fuerza Popular, que dejó abierta la posibilidad de postularlo a la presidencia o al Senado en las elecciones de 2026.

Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por homicidio calificado por las masacres de Barrios Altosy La Cantuta mientras era presidente, llenó la ficha de afiliación acompañado de su hija mayor, la jefa del partido y excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Así quedó registrado en un video que difundió en sus redes sociales una semana después de que Fuerza Popular y la izquierda frustraron la aprobación de un dictamen que impedía postular a condenados por homicidio.

de Fuerza Popular, el excongresista Miguel Torres, dijo a El Comercio que una candidatura de Alberto Fujimori a la presidencia o al Congreso "sería extraordinaria", pero es un asunto que les corresponde analizar a él y a su familia.

"Si será candidato o no, es un tema que ély su familia deben evaluar. Para nosotros, por supuesto que eso sería extraordinario. Sería extraordinario que se reintegre de manera plena a la actividad política, pero ahora no estamos definiendo ni lanzando una candidatura", afirmó.

El mes próximo vence el plazo para que los interesados en postular se unan a partidos políticos.



Acompañado por su hija Keiko, Alberto Fujimori muestra la ficha de afiliación a Fuerza Popular

Fujimori padece de cáncer en la que el fujimorismo es uno". El subsecretario general y vocero lengua. "Primero tiene que ganar esa batalla", dijo. Agregó que la afiliación del exmandatario muestra "un fujimorismo más unido que nunca".

> "El partido siempre lo ha tenido como la expresión de lo que debería ser un presidente de la república en nuestro país", dijo Torres.

> En diciembre pasado, el TC restituyó el indulto humanitario que concedió a Fujimori el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. El entorno del expresidente argumentó en aquel momento que su estado de salud era grave.

> La politóloga Katherine Zegarra consideró que la afiliación de Alberto Fujimori "es positiva para Fuerza

No obstante, Torres recordó que Popular porque se afianza la idea de no. Significa nada más que el fujimo-

Zegarra añadió que Keiko "no tiene capital político propio", con relación a que "no cuenta con políticas públicas ni propuestas legislativas que encabece".

"Los votos que consiguió, especialmente al principio de su carrera política, provienen de un grupo de peruanos agradecidos por los gobiernos de Alberto Fujimori. Ella se atribuye los aciertos de esos gobiernos, como la estabilidad económica y la lucha contra el terrorismo", dijo.

"Se está intentando unificar el 'keikismo' con el 'albertismo'. ¿Esa unión de las corrientes actual e histórica del fujimorismo va a garantizar su victoria política? Claramente

rismo es uno", dijo Zegarra.

En tanto, el analista político Enrique Castillo destacó que Alberto Fujimori se constituye en una pieza fundamental para cualquier candidatura de Fuerza Popular, así postule o no a un cargo público.

"Es una carta importante, sea candidato o no, para poder levantar la cantidad de votos de Fuerza Populary consolidar un fujimorismo que hasta hace muy poco tenía altibajos por una serie de divisiones", dijo.

### "Inyección de unidad"

Castillo señaló que la afiliación del expresidente "le pone una inyección deunidad y optimismo al fujimorismo" para evitar la posibilidad de un desbande partidario; es decir, que

posibles postulantes fujimoristas opten por irse a otros partidos y que exista desánimo.

El analista político José Carlos Requena resaltó que en el video de la afiliación seve a Alberto Fujimori inscribiéndose ante su hija, fundadora del partido. "Ahora veremos si se forma una gestión de dos o si él o ella se somete al liderazgo del otro", dijo.

Keiko perdió tres elecciones presidenciales consecutivas en segunda vuelta. La primera, en 2011 ante Ollanta Humala; la segunda, en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski, y la tercera, en 2021 ante Pedro Castillo. El antifujimorismo fue un factor importante en las derrotas.

Para Castillo, la afiliación de Alberto Fujimori también "genera una mayor polarización en el Perú y provocará que crezca el antifujimorismo".

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi y el especialista en derecho electoral José Naupari coincidieron en señalar que Fujimori no puede postularse a la presidencia o al Congreso si no cumple con el pago de su reparación civil, que alcanza unos 15 millones de dólares.

"El obstáculo para la postulación de Alberto Fujimori en las elecciones del 2026 es su deuda de reparación civil al Estado peruano. Deberá pagarla totalmente si desea postularse. Está en ley orgánica de elecciones, en el artículo 107, inciso h", dijo Rospigliosi.

En tanto, Naupari añadió que, en su opinión, el indulto no exime a Alberto Fujimori del impedimento para postularse, pues la condena sigue vigente. En el caso del exmandatario, los 25 años de cárcel se cumplian en 2032.

No obstante, dijo que "hay elementos que otorgan incertidumbre a su situación", pues podría interpretarse el indulto como un supuesto no regulado.

Alberto Fujimori enfrenta además un juicio por el asesinato de seis personas en Pativilca (Lima) en 1992. Por ese caso, la fiscalía lo acusa de ser presunto autor mediato del delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía, y pide 25 años de cárcel. •

# Biden, en plan "latino" y a la caza de votos en la Copa América

EE.UU. Habrá una multimillonaria inversión en avisos del Partido Demócrata para captar a un electorado difícil en estados claves

### Michael Scherer THE WASHINGTON POST

WASHINGTON.-Elequipodecampaña del presidente Joe Biden gastará varios millones de dólares en publicidad orientada al electorado latino y en el apoyo organizativo durante la Copa América, el torneo internacional de fútbol que arrancó ayer con el partido donde se enfrentaron Canadá y la Argentina, actual campeón del certamen y del Mundial de Fútbol.

Esos planes incluyen la organización de fiestas en viviendas particulares, eventos de campaña en bares y restaurantes situados en estados pendulares o indecisos, y la venta de camisetas de fútbol con el nombre de Biden, así como avisos proselitistas en televisión y medios digitales en inglés y español en las cadenas Fox, Univisión, radios y otros medios que cubran el torneo futbolístico.

Ante la dificultad de llegar a los votantes a los que apunta, para presentar sus ideas, la campaña de Biden viene utilizando los grandes eventos deportivos y otras concentraciones de gente no relacionadas con la política, como las publicidades durante la última temporada de la Liga Nacional de Fútbol Ame-



Biden, en el Salón Oval

ricano o su reunión anual de 2024. El equipo demócrata ha organizado reuniones informales en bares y campus de universidades de los estados pendulares, así como un bingo y torneos de pickleball para adultos mayores.

"Pocos eventos concentran tantas miradas en una pantalla como este torneo, ya sea del celular o la laptop, el televisor de la casa o el que está colgado en un bar", dice Adrián Sáenz, cofundador de Conexión y consultor de medios latinos de la campaña de Biden. "Es totalmente

lógico que la campaña se conecte con la comunidad a través de la publicidad sumada a la ayuda concreta en el terreno para organizar

La Copa América, que este año incluye a los seleccionados nacionales de América del Sur junto con seis invitados de América del Norte, Central y el Caribe, se jugará hasta el 14 de julio en 14 estadios distribuidos en todo Estados Unidos, incluidos partidos en estados claves, como Nevada, Georgia y Carolina del Norte, donde la campaña de Biden desarrolló operativos para organizar a los voluntarios.

La expectativa para este año es que el torneo concite mucha atención y una gran audiencia, dado el apoyo de los mexicanos residentes en Estados Unidos a la selección de México, que se suma a Estados Unidos y Canadá como países invitados, y la participación de la estrella futbolistica argentina, Lionel Messi, que desde hace un tiempo juega para el Inter Miami, equipo perteneciente a la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos.

La campaña publicitaria de Biden se basa en un anuncio que les recuerda a los espectadores que la Copa América 2020 se retrasó debido al confinamiento pandémico durante la presidencia de Donald

El aviso le da crédito a Biden por haber reabierto el país, generar empleos y mejorar la seguridad frente a la violencia armada. La versión en inglés del anuncio termina con el narrador usando un insulto que se escucha con un pitido superpuesto, pero que igual resulta inconfundible.

"Donald Trump habla y habla", dice la voz en off, sobre un gráfico que muestra a Trump recibiendo

una tarjeta roja. En la versión en español del anuncio, la línea final es traducida como: "Trump no hizo nada por nosotros. Pero Joe Biden está en nuestro equipo".

Para cuando el torneo esté más avanzado, los asesores de Biden ya han pautado anuncios en los espacios de publicidad callejera de la cercanía de los estadios y están trabajando para organizar fiestas con comida y bebida gratis en casas particulares y también en bares y restaurantes deportivos, donde seguramente se reunirá mucha gente durante y después de cada partido. También han creado carteles y pancartas con la Copa América para distribuir en los eventos.

Está planeado que los eventos incluyan capacitaciones sobre el uso de Reach, la aplicación de organización relacional del equipo de campaña, parte de su esfuerzo para reclutar voluntarios que alienten a sus amigos y familiares a ir a votar. Se alentará a los voluntarios que estén viendo el partido desde sus casas y estén en la lista de contactos de campaña a pasar a la acción en momentos claves, como el entretiempo, cuando se transmitirán los anuncios televisivos. •

Traducción de Jaime Arrambide





Llegó Foodit, la plataforma que te ayuda a cocinar todos los días. Descubrí, explorá y animate a comer mejor. **Suscribite ahora.** 









# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

### UN GIRO EN APENAS 24 HORAS

El presidente Javier Milei aludía a una convocatoria más acotada al Pacto de Mayo; finalmente, sumó a empresarios, gremialistas, jueces de la Corte y expresidentes



### Las reformas libertarias | LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

# Milei convocó al pacto e invitó a la Corte, los gremios y los empresarios

Renovó el llamado a un acuerdo nacional, que se había frustrado en mayo por la falta de aprobación de la Ley Bases; será el 9 de julio, en Tucumán, y también serán convocados los expresidentes

### Cecilia Devanna

LA NACION

Javier Milei renovó ayer la convocatoria al frustrado Pacto de Mayo para la noche del 9 de julio en Tucumán. Ayer, la invitación al acuerdo fue ampliada a gobernadores, miembros de la Corte Suprema, expresidentes y gremialistas.

La convocatoria se hizo desde Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera, que Milei compartió con el gobernador Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y el intendente Pablo Javkin, de Rosario.

"Quiero aprovechar este día, con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, para convocar a todas la autoridades nacionales, los gobernadores, los expresidentes, los miembros de la Corte Suprema, empresarios y trabajadores a que nos encontremos la noche del 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo", propuso Milei, desde el Monumento a la Bandera.

Luego de eso, el mandatario volvió rápidamente a Buenos Aires y recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, antes de iniciar otra gira por Europa.

Con los mandatarios provinciales Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalíl, Milei se reunió junto a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, con la cartera de Interior en su órbita.

Los mandatarios le entregaron el Pacto de Güemes, una iniciativa de los gobernadores del norte del país. En el encuentro, que duró alrededor de 40 minutos, los gobernadores le manifestaron su apoyo para la Ley Bases y el paquete fiscal, que esta semana volverán a pasar por la Cámara de Diputados. Fuentes al tanto de lo conversado aseguraron que los mandatarios se refirieron a la ley como "muy importante para poner en marcha el país y las provincias".

"Dieron su apoyo para la aprobación definitiva de la Ley Bases y, sobre todo, el paquete fiscal, por la restitución de Ganancias y el impacto que eso tendría en las provincias",



Milei, su hermana y Francos, ayer, con Jalil, Sáenz, Sadir y Jaldo

reconstruyeron en la Casa Rosada.

Además, los gobernadores y
Milei repasaron los proyectos que
podrían activarse en el norte con la
aprobación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones
(RIGI).

El encuentro marcó un giro en la posición que venía llevando el presidente Milei, que hasta ahora solo había tenido un encuentro inicial con todos los gobernadores.

La única vez que los recibió a todos en Casa Rosada fue en diciembre pasado, cuando tuvo un encuentro poco después de su asunción.

El encuentro de ayer se dio a una semana de que Diputados vuelva a tratar la Ley Bases tras los cambios en el Senado de la Nación.

Los mandatarios del norte del país son quienes más vienen reclamando la restitución de Ganancias, que el Gobierno junto a los bloques dialoguistas buscarán reponer en la Ley Bases tras el revés en el Senado.

"Esteaño será recordado en la historia argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes", enfatizó Milei.

### Los antecedentes

La primera convocatoria al Pacto de Mayo fue el 1º de marzo, en la apertura del año legislativo, pero el encuentro no se concretó el 25 de Mayo, en Córdoba, como estaba planeado, ante la falta de aprobación para esa fecha de la Ley Bases.

En esta oportunidad, para el Día de la Independencia, el Gobierno apuesta a tenerla aprobada, tras la sesión del jueves.

Sin embargo, tal como contó LA NACION, dentro de Diputados hay un grupo de legisladores dialoguistas que se muestran reticentes a votar un tributo que los perjudicará políticamente en sus pagos chicos.

Se trata de los radicales "sin tierra" del norte argentino, que mascullan bronca por haber votado a favor de la restitución del tributo coparticipable que sumará recursos a las arcas provinciales y, por ende, favorecerá a sus adversarios políticos.

Recelan del hecho de que mientras ellos asumen el costo político de imponer un impuesto que afectará a la clase media, los legisladores peronistas alineados con los mandatarios de sus provincias lo evitaron.

"Conceptualmente, la gran mayoría estamos de acuerdo con Ganancias, pero acá juegan las cuestiones políticas y territoriales. Quienes no estamos alineados con un gobernador estamos hartos del coqueteo del gobierno nacional con los mandatarios provinciales, porque ellos no ponen los votos, pero son los principales beneficiarios", resumió un diputado radical del norte. •



El Presidente, en Rosario, con Pullaro y Javkin

# Reclamo de Pullaro en el acto: "Nos faltan obras de infraestructura"

El gobernador de Santa Fe aseguró que el interior productivo "siempre sacó adelante a la Argentina"

En pleno acto en Rosario por el Día de la Bandera, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le reclamó al presidente Javier Milei, allí presente, más obras de infraestructura, en medio de la puja entre la Nación y las provincias por fondos públicos y transferencias.

"Señor Presidente, mire a este país, mire al interior productivo, nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país", sostuvo el mandatario santafesino en su alocución, que tuvo lugar antes de la del libertario.

En ese marco, Pullaro se refirió al acompañamiento del ajuste fiscal que hicieron algunas provincias para ponerse en línea con el equilibrio nacional: "También necesitamos que nuestros jóvenes estén en las universidades para unir el conocimiento con el sistema productivo. Y por supuesto que necesitamos equilibrio fiscal; y desde las provincias estamos acompañando el esfuerzo que hace el gobierno nacional".

"Pero también necesitamos desarrollo económico, crecimiento y unificar nuestro sistema educativo con nuestro sistema productivo", advirtió. La declaración del gobernador se da en una semana en que se abrió un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y las provincias, ya que la Nación busca que mandatarios locales e intendentes devuelvan la plata de obras que no terminaron. El Ministerio de Economía publicó la resolución 452/2024, que estipula tres caminos posibles para las provincias o municipios en cuestión: la devolución del dinero, finalizar las obras en 120 días con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios. •

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

### Miércoles 19 de junio

"Todos los que han decidido apoyar la Ley Bases están invitados"

El miércoles, ante una pregunta en las redes, el Presidente había acotado la convocatoria solo a quienes apoyaron la Ley Bases

### Jueves 20 de junio

"Quiero aprovechar este día para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la honorable Corte Suprema de Justicia, empresarios, trabajadores y, por supuesto, a toda la ciudadanía argentina para que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo"



FOTOS DE PRESIDENCIA

# El Presidente no se reunió con Sturzenegger y su llegada al gabinete se postergó de nuevo

En la Casa Rosada aseguraron que un problema de salud impidió a Milei reunirse con el economista

### Cecilia Devanna

La reunión que Javier Milei y Federico Sturzenegger iban a tener ayer, a la vuelta del acto en Rosario por el Día de la Bandera, debió ser reprogramada por un problema de salud del mandatario, según aseguraron fuentes cercanas al Presidente.

Para disipar los rumores que envuelven la demorada llegada del economista a la administración libertaria, en la Casa Rosada ratificaron ayer que su desembarco está completamente definido: "Federico va a ser ministro, porque además se lo necesita sentado en las reuniones de gabinete", dijeron. "El nombre (de la cartera) aún no está, pero ya está definido que va a absorber lo que salga de la Jefatura de Gabinete, con la reformulación que se hará", aseguraron.

El desembarco de Sturzenegger en el gabinete se espera desde el 27 de mayo, cuando Nicolás Posse

salió eyectado de su cargo. En ese momento, además de su reemplazo por parte de Guillermo Francos, se conoció la reformulación de la jefatura de ministros y la entrada del economista. Sin embargo, pasaron casicuatrosemanas desde entonces y no hubo definiciones, en el marco de los rumores de una siempre tensa relación entre Sturzenegger y Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía y funcionario de extrema confianza del Presidente.

La primera reunión entre Milei y Sturzenegger iba a ser el martes, pero finalmente no se concretó pese a que el economista estuvo en la Casa Rosada, donde tiene despacho. Luego se definió que se verían ayer en la Casa Rosada, en la víspera del encuentro de Milei con los gobernadores de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, pero no hubo novedades sobre eso. El Presidente, en cambio, asistió al encuentro.

En el entorno del Presidente explicaron que la reunión con el eco-

nomista no se concretó "porque en el vuelo de vuelta de Rosario el Presidente se descompuso por dos medialunas que comió en Rosario, antes de volver a Buenos Aires, y que le hicieron mal". En ese sentido, agregaron que Milei igual fue a ver a los gobernadores "porque ya estaban citados y habían viajado especialmente para verlo, pero se seguía sintiendo mal mientras estaba con ellos y apenas pudo volvió a reponerse a Olivos, para su viaje de la noche", en referencia a la gira que emprendió este jueves a Europa.

"Cuando llegó a Olivos se sentía pésimo y quedaron en que se verían a la vuelta, y ahí se cierra todo: Federico va a ser ministro y absorber las áreas para avanzar en la desregulación que el país necesita", insistieron.

Por estas horas, el Gobierno trabaja en un megadecreto que podría ver la luz en diez o quince días, según detallan en la Casa Rosada, que contemple no solo el desembarco de Sturzenegger en el Gobierno, sino también realizar varios cambios en el organigrama de las ocho secretarías que están en la órbita de la Jefatura de Gabinete.

"La idea es que Sturzenegger entre al gabinete, estamos definiendo las funciones", dijo Milei el martes pasado en una entrevista. Tras lo que agregó: "(Caputo y Sturzenegger) pueden convivir, hay un jefe y ese jefe soy yo, que además soy economista". Más adelante completó: "Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo".

Colaboradores estrechos del mandatario resaltan que, así como Milei "tiene una relación simbiótica" con Caputo, tiene para con Sturzenegger "un nivel de lealtad enorme", en referencia a su paso por y salida del Banco Central durante el gobierno del macrismo y del que el entonces presidente echó a Sturzenegger en 2018, potenciando a Caputo.

## Kicillof rechaza la invitación y apunta al PJ

El mandatario kirchnerista volvió a criticar al Presidente; se verá con Quintela

LA PLATA.— Axel Kicillof no irá el 9 de julio a Tucumán. El gobernador de la provincia de Buenos Aires respondió a la convocatoria de unidad de Javier Milei con un mensaje que dejó en claro—una vez más— su oposición al Presidente.

Kicillof difundió el mensaje en su red de Twitter poco después de que el Presidente convocara desde Rosario, provincia de Santa Fe, a todos los gobernadores de las provincias argentinas, dirigentes de los principales partidos políticos y expresidentes y miembros de la Corte, empresarios, trabajadores y ciudadanía a un encuentro el 9 de julio en Tucumán para firmar un acuerdo que permita "dar vuelta las páginas de nuestra historia".

Diez días atrás Kicillof reclamó al gobierno nacional por atrasos en el envío de fondos por 5,8 billones de pesos en diferentes conceptos y consideró que Milei "castiga" a los bonaerenses con este ajuste.

Solo en recorte de obras Kicillof reclama 4,46 billones. "Que nos devuelvan los fondos", exigió ayer Kicillof, "El gobierno nacional ha desertado de sus responsabilidades: vamos a seguir reclamando por todos los medios que nos devuelvan los fondos que nos han quitado de manera ilegal", dijo en un acto ante policías.

El gobernador busca aunar este reclamo con otros gobernadores opositores: está al habla con seis mandatarios peronistas.

Tiene previsto ir a la Rioja ya La Pampa, en lugar de ir a Tucumán. El encuentro con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tendría lugar en julio, en la provincia del norte.

En esa oportunidad podrá dialogar sobre los próximos movimientos del Partido Justicialista.



Axel Kicillof GOBERNADOR

El mandatario kirchnerista no participará del pacto que promueve Javier Milei. En cambio, intenta reunir a otros mandatarios del PJ para liderar a la oposición.

# Milei recibe una distinción en Madrid y crecen las disputas en España

GIRA. Se la entregará la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó a Sánchez de provocar una "guerra"

A horas del viaje del presidente Javier Milei a España, que partió ayer desde Buenos Aires, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cercana a las ideas del libertario, acusó al jefe del Estado español, Pedro Sánchez -líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)-, de iniciar una "guerra" contra el argentino.

Ayuso le entregará la Medalla Internacional de la capital española a Milei, premio que también les concedió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. "Los dos equipos hemos hablado para estar juntos en Madrid y queríamos darle una distinción nacional que tenemos reservada para algunos líderes que nos han visitado y este es el caso de Milei", dijo Ayuso, en diálogo con Radio Mitre.

Al ser consultada sobre las tencomenzaron con la frase del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien dijo que el libertario consumía "sustancias" y siguieron cuando el libertario acusó a la esposa de Sánchez de "corrupta"-, Ayuso apuntó al mandatario español por iniciar una "guerra". "La Argentina y España hemos sido siempre naciones hermanas. Tenemos muchos vínculos familiares, empresas e inversiones. Si el gobierno de España empezó una protesta, una guerra contra el argentino, tiene que retomar las relaciones mejor pronto que tarde", advirtió la funcionaria.

La visita de Milei a España renovó las diferencias políticas entre el PSOE gobernante y la oposición del Partido Popular y la derecha de Vox.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le dijo a Ayuso que sería mejor que Milei no se entere "de que ha aumentado el gasto público y de que paga a los medios subvencionados".

Juan Lobato, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Madrid, cuestionó a Ayuso que le vaya a conceder a Milei una me-



siones entre Sánchez y Milei -que La presidenta de la comunidad de Madrid, Díaz Ayuso

PRENSA AYUSO

dalla en nombre de la comunidad de Madrid.

Ayuso, sin inmutarse, les respondió a unos y otros que Milei se encontraría con el canciller Olaf Denuncia Scholz, del partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

"¿Les suena? Es socialista. ¿Está en la ultraderecha?", replicó Ayuso. "Si el presidente de la Argentina realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática e insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo... no tenemos las culpa", añadió la presidenta de Madrid sobre el enfrentamiento entre Sánchez y Milei. "Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo", contestó Ayuso, en referencia al PSOE, que quedó por debajo del PP en las últimas elecciones.

De esa forma, la visita de Milei se transformóen otra oportunidad para Ayuso para confrontar con Sánchezy, al mismo tiempo, apropiarse de un líder internacional que hasta ahora se había mostrado con Vox, la fuerza de derecha que compite en los votantes con el PP.

Si le faltaba condimento político a la nueva visita de Milei a España, se sumó en las últimas horas una denuncia pública contra Díaz Ayuso, por la distinción oficial que le dará hoy al presidente argentino. La agrupación de izquierda Más Madrid advirtió que es irregular otorgarle a Milei la Medalla Internacional de la comunidad de Madrid porque no se cumplen requisitos incluidos en la leyque regula este tipo de homenajes.

La polémica refiere al artículo 10 de esa normativa, sancionada este año, donde se establece que la condecoración "se otorgará como gesto de cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la comunidad de Madrid a los representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la región por su labor institucional". La denuncia se funda en que la visita de Milei no es oficial.

# El Presidente pidió una audiencia con el rey Felipe, pero no prosperó

Las diferencias con el gobierno español imposibilitaron el encuentro entre ambos

El Gobierno realizó una petición para que Javier Milei sea recibido por el rey Felipe VI en el viaje a España que comenzará hoy, pero la audiencia no prosperó por el contexto del enfrentamiento del mandatario argentino con su par español, Pedro Sánchez.

El diario El País publicó que la Argentina habría solicitado formalmente el encuentro con el rey el mes pasado, con vistas a la visita que el Presidente tenía prevista en Madrid para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana, una entidad ultraliberal yanarcocapitalista.

Sin embargo, la audiencia real no tendrá lugar durante la nueva visita de Milei a España.

De acuerdo con lo informado por El País y otros medios españoles, desde el Palacio de La Zarzuela expresaron que Felipe VI "coordina con el Ministerio de Asuntos birla distinción prevista, el premio Exteriores los viajes al extranjero y las visitas a España de mandatarios internacionales" y subrayaron que, de acuerdo con la ley española, "la política exterior es competencia exclusiva del gobierno" de España.

Consultados por LA NACION, en el Gobierno primero desconocieron el pedido de audiencia y luego admitieron que sí se había realizado. Explicaron que es una solicitud de larga data, previa a que se desatara la crisis con el gobierno español.

"Elpedidodeaudiencia con el rey fue realizado antes de la participación de Milei en el acto de Vox.

Luego, la Argentina no insistió más para no comprometer al rey", señalaron a este medio fuentes oficiales.

La casa real evitó así inmiscuirse en la relación con el gobierno argentino y argumentó que la vinculación diplomática es potestad del gobierno español, a cargo de Sánchez.

En su última entrevista televisiva, y antes de viajar otra vez a España, Milei cargó de nuevo contra Sánchez y lo acusó de ejercer un "socialismo autoritario".

Pese a las sucesivas visitas de Milei a España, la Argentina nunca solicitó una audiencia con Sánchez.

### Encuentros

El rey Felipe VI asistió al acto de asunción de Milei el 10 de diciembre pasado. Volvieron a coincidir días atrás, en la toma de posesión del presidente El Salvador, Nayib Bukele. En esta ocasión, con la crisis bilateral ya desatada, solo intercambiaron un saludo desde lejos.

Para esta nueva visita a España, Milei se aseguró una reunión con una interlocutora más afin a él ideológicamente, la presidente de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una dirigente opositora a Sánchez.

Díaz Ayuso le entregará el viernes a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de la capital española, tres horas antes de reci-Juan de Mariana, por sus aportes "a la libertad", según confirmaron fuentes oficiales.

La dirigente del Partido Popular siempre fue cercana a Pro y al gobierno de Cambiemos.

La tensión con Sánchez tuvo su pico cuando el Presidente aludió a la supuesta "corrupción" de la primera dama Begoña Sánchez durante un evento del partido ultraderechista Vox y España decidió retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

Antes, ministros de Sánchez habían cuestionado a Milei, y el de Transporte, Oscar Puente, desató un cruce de declaraciones cuando lo acusó de consumir sustancias. Luego tuvo que pedir disculpas públicamente.

Esta semana, Milei reavivó el conflicto cuando acusó al presidenteespañol de "impulsar un plan contra los medios independientes".

Defendió de modo enfático al joven influencer Vito Quiles, quien denunció haber sido perseguido por publicar información sobre el ministro de Transporte, Ramón Puente, el mismo que había aludido a las "sustancias" que presuntamente consumía el Presidente. •

# Habrá encuentro con Scholz, pero no será una bilateral

A último momento, la agenda de Milei por Europa tuvo un cambio en el formato del encuentro con el canciller alemán

La visita del presidente Javier Milei a Alemania tuvo un cambio en su agenda en las últimas horas con la cancelación de la reunión bilateral que iba a mantener con el canciller Olaf Scholz, aunque ambos se verán y se reunirán con sus respectivos equipos de trabajo.

Los motivos de la cancelación de esa instancia en la que Milei y Scholz se reunirian frente a frente el domingo. Para el lunes queda su no fueron especificados exactamenteporninguno de los dos países, que aludieron sin mayores precisiones a temas de agenda.

Fuentes del gobierno local relativizaron ante la Nacion la cancelación del encuentro bilateral y resaltaron que "lo importante es que ambos se verán y habrá diferentes encuentros".

"A Milei lo tienen sin cuidado los formatos", resaltaron.

Milei emprendió este jueves por la noche una gira por Europa, que incluye España, la República Checa y Alemania.

En los tres lugares recibirá distinciones. La primera escala es en Madrid, este viernes, y luego viajará a Hamburgo, el sábado, y a Berlín, paso por Praga.

trabajo con Scholz y parte de su equipo serán en la mañana argentina del domingo. Junto al Presidente estará su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; la canciller Diana Mondino, y el diputado Fernando Iglesias, titular de la Comisión de Relaciones Exte-



G-7, en Italia.

En Alemania, los encuentros de riores y Culto, que ya lo acompañó en el viaje que el mandatario hizo hace una semana a la Cumbre del

> En ese último encuentro no participó la canciller Diana Mondino, envuelta en rumores sobre su permanencia en el gabinete.

Esta semana, en conferencia de

prensa, el vocero Manuel Adorni confirmó que Milei partirá "el sábado por la noche en vuelo a Berlín, donde a las 12 tendrá un encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz", pero sin aludir a la degradación en el nivel del encuentro de cumbre bilateral a reunión con

equipos. Inicialmente estaban previstas la reunión bilateral y una posterior rueda de prensa. La portavoz alemana, Christiane Hoffman, indicó que quedaban cancelados el cara a cara y la comparecencia conjunta.

"No siempre es posible coordinar el momento. La petición, deseo o anhelo de la Cancillería es que se celebre una rueda de prensa con la mayor frecuencia posible. Esto es de nuestro interés. Pero, como dije,

esto no siempre se puede lograr, dijo la funcionaria.

Hoffman no dio explicaciones sobre el motivo de los cambios en la agenda, pese a las preguntas sobre la posibilidad de que uno de los dos o ambos no quisieran participar de la conferencia posterior, pero sostuvo: "Hay buenas razones por las que no revelamos todos los detalles de dicha programación y acuerdos anticipados. Por supuesto, siempre hablamos con los huéspedes que vienen a visitarnos sobre cómo concertaremos las citas. No quisiera entrar en más detalles sobre eso ahora. Como he dicho, en principio pensamos que es bueno que se puedan celebrar reuniones de prensa, pero no siempre es posible hacerlo". •

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

### **EL ESCENARIO**

# Un pacto entre actores en problemas

### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

omo si intentara recrear el derrotero de la Argentina naciente, el Presidente busca concretar el 9 de julio, en Tucumán, lo que no logró consagrar el 25 de mayo.

Como antaño, es probable que el acta del pacto pretendidamente fundacional tenga la firma de una mayoría de representantes, pero también que muestre huecos, ausencias y contradictores. Otra vez Javier Milei busca proyectar vertiginosamente los momentos míticos del siglo XIX al siglo XXI, saltándose varios jalones del siglo XX.

Lamuy probable sanción de la Ley Bases en los días previos a la nueva fecha patria será el marco con el que el Gobierno procura revestir de épica el postergado Pacto de Mayo y borrar los tropiezos de sus primeros seis meses. Pero el tiempo transcurrido entre el anuncio de marzo, la primera postergación de mayo y la segunda dilación de junio no ha sido neutral. Dejó tantas huellas que les ha dado una nueva fisonomía al oficialismo y a la oposición. Los contornos de uno y otra siguen difuminándose y ajustándose.

El panperonismo, el radicalismo y el macrismo atraviesan el momento de mayor confusión y revisión de su identidad, de su ideario y de su representación desde las derrotas electorales del año pasado.

Mientras tanto, la construcción del movimiento libertario no logra liberarse de una dinámica de suma cero, en la que salentantos o más que los que entran. No necesariamente porque falten agentes dispuestos a quedarse y a ingresar. Sorprende la potencia de su fuerza centrífuga.

Los logros, al igual que las frustraciones o las dilaciones que ya suma el Gobierno en este semestre, son desafios para el oficialismo de cara al futuro inmediato que necesita consolidar para proyectarse. Pero no lo son solo para Milei y sus libertarios. También son motivo de desconcierto y de complicaciones para sus adversarios.

Pocos de los pronósticos de los opositores y de los derrotados ahora paraoficialistas se han cumplido. Los más optimistas, así como los más escépticos (para no hablar de los frustrados apocalípticos), fueron relativizados o desmentidos por la realidad y no han aportado certezas sólidas ni ayudado a resolver interrogantes para acelerar las definiciones. Ni el éxito ni el fracaso son realidades ni probabilidades ciertas después de seis meses de gestión. Están obligados a andar a ciegas por un territorio que ya no conocen.

La desaceleración de la inflación junto con la efectiva construcción de enemigos y la promocionada revelación de presuntos casos inaceptables de corrupción en áreas altamente sensibles (como la ayuda social) le permitieron al Gobierno compensar en el humor social los efectos negativos del ajuste. Tanto como la deslegitimación de la oposición, por su propio pasado y por la narrativa oficial que lo amplifica y le impide sacarse el cartel estigmatizador tatuado en su frente con la leyenda "la casta". Sobre esas provisionalidades se mueve la Argentina política.

El reciente estallido público de la disputa interna del peronismo bonaerense expresa el error de cálculo de la dirigencia sobre el comportamiento ciudadano respecto de Milei y sus políticas. También, expone la incapacidad, falta de voluntad, claridad conceptual y coraje de sus



Javier Milei

dirigentes para afrontar un proceso de renovación, sin esperar acontecimientos externos y, sobre todo, tropiezos del oficialismo, a los que viene apostando sin haber capitalizado hasta ahora ningún error.

Después del fracaso del engendro político-electoral que pergeñó Cristina Kirchner, con Alberto Fernández como mascarón de proa de un proyecto solo destinado a recuperar el poder, el peronismo atraviesa una situación que encuentra paralelismo con el tiempo que sucedió a la perdidosa elección presidencial de 1983. Una derrota propiciada por Raúl Alfonsín, y, más aún, por una ciudadanía que rechazaba la continuidad del pasado, representado por la sangrienta dictadura military por el multifallido gobierno de Juan Domingo e Isabel Perón. Fin de ciclo.

Como en aquellos años de desierto, la dirigencia peronista carece hoy
de legitimidad social mayoritaria y
de liderazgos capaces de aglutinar
los difusos intereses, ideas y proyectos comunes de sus dirigentes, militantes y votantes, más allá de la argamasa esencial que da la adhesión al
ideario y los mitos fundantes y una
vocación única por el poder. Complicadísimo para un espacio verticalista que siempre se autopercibió
mayoritario. Aun en la derrota.

### Kicillof, en el espejo de Larreta

Nada expresa mejor el movimiento sísmico por el que atraviesa el peronismo que el desafío a la hegemonía cristicamporista lanzado por algunos que han sido sus subordinados. Es el caso del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que cuenta con el tácito beneplácito y aliento del gobernador Axel Kicillof.

Elairado ataque de la jefa comunal quilmeña y miembro de la conducción de La Cámpora Mayra Mendoza a Ferraresi, durante una reunión en la gobernación, confirmó lo que se sabía pero se intentaba ocultar: el estado de rebelión en curso contra la conducción provincial de Máximo Kirchner y su organización, que por extensión es un cuestionamiento disimulado a su intocable madre, en función del blindaje que le brinda.

La actitud incómoda e inmutable del gobernador mientras se cruzaban agresiones verbales Mendoza y

Ferraresi solo logró dejar en evidencia que es el líder de la línea interna "Animémonos y vayan".

El temor a cometer una herejía, que encierra el riesgo a ser desheradado, es tal vez la restricción mayor que enfrenta Kicillof para ir por su 
objetivo, que es la construcción de 
su propio liderazgo y ofrecerse como la alternativa superadora para 
encarnar el kirchnerismo de tercera 
generación, en busca de retener al 
peronismo que se aleja y de atraer a 
otros que no encuentran destino.

Por eso, empieza a transitar territorios de infieles ajenos al kirchnerismo, en los que se muestra y establece nuevos vínculos (como con el gobernador radical santafesino, Maximiliano Pullaro, y el macrista chubutense, Ignacio Torres). Al mismo tiempo, Kicillof mantiene largas conversaciones privadas con políticos, dirigentes sectoriales y periodistas a los que hasta hace seis meses no les hacía lugar en su agenda.

"Haber sido uno de los pocos gobernadores peronistas reelegidos le dio una seguridad y una sensación de legitimidad y autoridad que no tenía. Antes encarnaba una especie de poder delegado, que emanaba de la legitimidad de Cristina", explica una de las personas que más tiempo pasan con el gobernador.

A eso se agrega una cuestión de necesidad: Kicillof ya agotó la posibilidad de ir por la reelección en la provincia, por lo que está obligado a avanzar más allá de las fronteras bo-

Restos del viejo régimen son cada vez más visibles en la revolución de Milei

El peronismo atraviesa el peor momento desde su derrota en 1983

Una rebelión interna empieza a gestarse contra Cristina y Máximo Kirchner naerenses tanto para poder influir en su sucesión provincial como para tratar de construir el futuro de su carrera política en el plano nacional.

Semejante salto de escala implica, también, sortear los límites geográficos, electorales y sociodemográficos que impone Cristina Kirchnery, aún más, Máximo Kirchner, quien no ha logrado legitimarse más allá de su condición de heredero ni mostrado aptitudes y vocación de liderazgo.

Kicillof procura evitar que eso se produzca por la via de la confrontación y, dada la dificultad (o improbabilidad) de que se dé por la via del diálogo, espera que llegue por decantación. Jubilar a la expresidenta y lanzar una batalla para derrotar a su competidor por la herencia no están en sus planes. La figura del gobernador podría reflejarse en el espejo de Horacio Rodríguez Larreta si no revisa su estrategia.

La convulsión que atraviesa el kirchnerismo bonaerense resalta la dispersión en el resto del país del peronismo, que desde hace tiempo mantiene con el cristinismo más relaciones de conveniencia que de convivencia. Los reclamos de expulsión del cascarón pejotista expresados por fieles cristinistas para dirigentes que se han sumado al gobierno de Milei o votado proyectos oficialistas no son más que manifestaciones de impotencia ante una realidad que les es cada vez más hostil e incomprensible.

No es ajeno a eso que los libertarios hayan penetrado en sectores, sobre todo jóvenes, que tradicionalmente votaban al peronismo. Es el costo de haber dejado de ser una expresión del pueblo para convertirse en otra cara de la casta. El final del viaje del contrapoder al poder sin asumirlo. Un revival de Lorenzo Miguel y los mariscales de la derrota de 1983.

Sin embargo, el escenario es hoy muy distinto y mucho más desafiante. El presente es el resultado de tres gobiernos sucesivos fracasados y una agonía económica de más de una década. Sin precedente. Todo eso en medio de la más vertiginosa y profunda transformación social y cultural producida por los avances tecnológicos, acelerada por la

pandemia y consolidada por el sentimiento de frustración y falta de futuro que ofrecía lo conocido. Pero el colapso de lo que había no llegó por la vía de una explosión, como ha sucedido casi siempre en la Argentina, sino por una implosión sorda.

De allí surgió Milei, como el agente exógeno con el mandato de precipitar la clausura de lo anterior. A pesar de tanta demanda de cambio y tanta tolerancia social al sufrimiento, como si fueran dolores de parto, el Gobierno aún no tiene nada allanado y sí mucho camino sinuoso por transitar. El pasado no termina de morir ni el futuro logra nacer.

El estado de excepción en el ánimo social, que da licencia a discursos y políticas hasta hace poco impensadas en la Argentina, necesita de reparaciones, concreciones y alivio. Las encuestas que muestran un aumento de los cuestionamientos al oficialismo están empezando a dejar de ser excepciones, sujetas a la suspicacia y la descalificación.

Así, el problema mayor para el presidente libertario no parece ser tanto la vigencia de las instituciones del "viejo régimen", como el Congreso (donde el oficialismo está en minoría), el Estado federal (con gobiernos en manos ajenas), el Poder Judicial preexistente, los aturdidos partidos políticos más o menos opositores, los caciques sindicales o los dirigentes de los movimientos sociales, atados a sus ideas o intereses, contrarios al proyecto mileísta de transformación radical.

La prolongación de las penurias, la demora en mostrar un horizonte más consistentemente despejado y los errores no forzados cometidos en estos seis meses subrayan la presencia de muchos miembros de ese viejo régimen a los que la revolución libertaria ha decido mantener en sus funciones, con los que ha decidido pactar y asociarse, o a los que ha resuelto promover con entusiasmo.

La postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema solo es el rasgo más prominente (o grotesco) de ese pacto con lo más representativo de aquello que Milei dijo que venía a poner fin.

Los funcionarios residuales del massismoy hasta del kirchnerismo, pasando por agentes de inteligencia y jueces, que siguen ocupando lugares claves del Estado, son la cara oculta de la nueva era. Lo celebran muchos actores del poder permanente. El escandaloso fallo de hace dos días que benefició el primo hermanode Mauricio Macriy heredero del emporio familiar de la construcción muestra la vigencia y solidez de un entramado inmutable.

Ante eso, cabe preguntarse si los gurúes presidenciales que ilusionan a su jefe con un futuro imperial han leído la magistral biografía escrita por Stephen Zweig sobre Joseph Fouché, el camaleónico y poderosísimo político francés que sirvió, se sirvió y sobrevivió a la Revolución francesa, el imperio napoleónico y la restauración borbónica. Muchos pasan, algunos quedan para siempre.

En ese contexto, Milei vuelve a proponer la firma de un pacto fundacional de enunciados elementales. Esta vez todo indica que logrará concretarlo, Pero los firmantes no serán iguales a los que prometieron suscribirlo. Aunque los nombres sean los mismos, sus realidades se han modificado. Todos han sumado problemas en estos tres meses.

# Milei apuró las candidaturas de Espert y Adorni y hay bronca en Pro

ELECCIONES. Ritondo advirtió que el macrismo podría competir contra los libertarios en Buenos Aires; Karina Milei prepara un acto en el corazón del conurbano

Matías Moreno

LA NACION

Apenas terminó de cruzar el Rubicón del primer semestre de gestión, y mientras negocia en Diputados para restituir el corazón del paquete fiscal, el presidente Javier Milei anticipó la discusión electoral con la promoción de las eventuales candidaturas de José Luis Espert y Manuel Adorni en las legislativas de 2025. Ambas figuras del espectrolibertario asoman como postulantes en dos distritos cruciales de la pelea que se avecina: la provincia de Buenos Aires y la Capital.

La sorpresiva jugada de Milei provocó ruidos internos en La Libertad Avanza, una fuerza heterogénea y poco compacta que se terminó de ensamblar a contra reloj en 2023, y, sobre todo, generó malestar en Pro, que conduce Mauricio Macri, el principal aliado parlamentario de la Casa Rosada y sostén de la gobernabilidad. Los leales a Macri no ocultan su decepción por la ausencia de gestos concretos del Presidente para retribuir el apoyo de Pro en el Congreso o abrir una negociación para avanzar en un acuerdo integral y confluir en una suerte de coalición parlamentaria y electoral.

Por ahora, Macri y sus seguidores en Pro repiten que no "cogobiernan" con Milei, aunque se alineen con LLA a la hora de votar las reformas. En cambio, Patricia Bullrich y su grupo se sienten parte del Ejecutivo.

"No está definido que vayamos juntos a una elección. En todo caso, Espert será el candidato de LLAy Protendrálos suyos", dijo a LA NACION Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados y el hombre que eligió Macri para tomar las riendas de su partido en el territorio bonaerense.

Sin pestañear, Ritondo lanza los posibles retadores en Buenos Aires: Diego Santilli, Néstor Grindetti y Alejandro Finocchiaro. Y resalta que ningún dirigente de Pro se "someterá a una candidatura" para defender al oficialismo sin que exista

el "paso previo", es decir, una discusión entre Macri y Milei sobre los términos de un plan para converger o convivir. En otras palabras: ningún macrista fiel se mudará al campo libertario para ocupar un lugar en la lista o puesto codiciado en el gabinete sin que haya una reformulación del Pacto de Acassuso.

En Pro creen que falta mucho para 2025. Pero están dispuestos a exhibir que tienen capacidad de daño ante los desplantes de Milei y su mesa chica. Por caso, Karina Milei, a cargo del armado nacional de LLA junto con los Menem, viajó el martes a Chubut para avanzar en la confección del sello local de los libertarios. Allí se mostró junto al diputado nacional César Treffinger, referente territorial de Milei en la provincia. "El Jefe", escoltada por Martín Menem, llegó a la provincia gobernada por Ignacio Torres sin demasiado preaviso a sus socios de Pro. Torres no ocultó su disgusto.

En Pro aclaran que aún no está definido si confluirán con Milei y que la discusión dependerá de la si- no que domina Axel Kicillof, uno de exhiben números de encuestas tuación en cada distrito, ya que son elecciones legislativas, y, más que nada, de la eventual conversación entre Macri y Milei.

"No estamos obligados a ir juntos, hay un camino a recorrer. Nadie de Pro se someterá a una candidatura sin una discusión previa", resalta Ritondo, uno de los dirigentes de confianza de Macri, quien prepara su reaparición pública para julio. Por ahora evita explicitar su disconformidad con el trato que le propina la mesa chica del Presidente, sobre todo, Karina Milei, pero los suyos no descartan que comience a marcar sus diferencias con la Casa Rosada una vez que se aprueben la Ley Bases y el paquete fiscal.

En la extensa entrevista con TN, Milei volvió a ponderar a la figura de Macri y calificó a Espert como un "candidatazo". El vínculo de Milei y el "profe", que supo ser postulante de Horacio Rodríguez Larreta en Buenos Aires hace menos de un año, atraviesa su mejor etapa. Tras varios desencuentros, Espert se sumó a LLA en el Congreso. A



Adorni, Milei y Espert, el mes pasado, en el Luna Park s. FILIPUZZI/ARCHIVO

Milei suele hablarle de la agenda bonaerense y sugerirle que debe llevar la prédica libertaria al terrelos enemigos del modelo de la Casa Rosada.

A Espert, quien se sumó a JxC a través de Santilli, no le disgusta la idea de ser candidato en 2025. Al contrario, renueva su banca y la batalla decisiva del año próximo sería un trampolín para pelear por la gobernación en 2027. Milei lo puso el martes en la pole position, aunque aclaró que el asunto no está cerrado.

### El caso Adorni

También promovió a su vocero, Adorni, quien no oculta su anhelo de probarse el traje de candidato en la Capital, fortín de Pro. De hecho, Milei subió al escenario del Luna Park para presentar su libro a Espert y Adorni. En el Gobierno hay quienes interpretaron esa foto como una señal a futuro, un anticipo de la fórmula de 2025. Ese día Santilli, Ritondoy Finocchiaro también se sacaron una selfie, pero en las tribunas.

Por lo pronto, Adorni deja correr que tiene chances de postularse en

la ciudad, pero también en la provincia, ya que nació en La Plata. También sus promotores en LLA que lo muestran competitivo y entre las cuatro figuras del Gobierno que mejor miden: Milei, Bullrich, Villarruel y él.

Hubo colaboradores de Milei que se sujetaron la cabeza con las manos cuando escucharon que confirmaba su intención de tener a Espert y Adorni en las listas del año próximo. Creen que, por su inexperiencia política, adelantó una discusión que podría complicar los futuros acuerdos con Pro para asegurar la gobernabilidad o agitar las pugnas internas entre las distintas facciones de LLA. Es más: el armador libertario en la provincia de Buenos Aires es Sebastián Pareja, un dirigente cercano a Karina Milei. En ese sector del oficialismo aclaran que Espert es una figura electoral, pero no tendrá un armado propio o incidencia en la discusión por las listas. Dicho de otro modo: Karina Milei tendrá la lapicera y no tolerará intromisiones de aliados.

En esa ala de LLA en Buenos Aires no descartan que la candidata termine siendo Karina Milei, aun-

que ella dice que no aspira a postularse. "Yo soy el jefe", aclaró Milei en diálogo con TN, mientras advertía que nadie podía entorpecer la tarea de Toto Caputo, su superministro. ¿Un mensaje interno? Los detractores de Karina Milei en LLA creen que sí.

En Pro ya nadie descarta que el expresidente tenga que salir a defender la casa matriz de su partido con una candidatura. "A Mauricio nunca le importó la orgánica, ahora armó el club de amigos y se rodea de las viudas de Horacio para condicionar a Milei", chicanean los bullrichistas. Ellos, en cambio, apelan al método de su jefa y le rinden pleitesía a Milei para diferenciarse de Macri.

### Karina baja al conurbano

Otros dirigentes libertarios que caminan la provincia para apalancar a Milei repiten que la promoción de Espert no fue una sorpresa, pero admiten ruidos por el apresuramiento de la instalación de candidatos. Por lo pronto, avanzan en las tareas para fusionarse con la tropa bullrichista que se declaró en rebeldía ante las imposiciones de Macri e intentan seducir a intendentes de Pro para que se sumen al proyecto de Milei. Diego Valenzuela (Tres de Febrero) va se ubicó en la línea de largada de LLA y avanza en la fusión tras la ruptura con el macrismo. Los libertarios apuestan a que la discusión en 2025 se polarice entre el oficialismo y el peronismo o Kicillof. Por lo que, estiman, no habrá lugar para terceras vías y Pro deberá aceptar que perdió centralidad.

Milei, entre tanto, buscó contener a Joaquín de la Torre, otro aliado en el conurbano, tras la crisis en Capital Humano. Santiago Caputo y el propio Presidente intercedieron para evitar una ruptura con los popes de San Miguel.

"Espert es un aliado", aclaran los integrantes del karinismo. Ella busca pureza, aunque acepta los aliados que juran lealtad al Presidente. Karina Milei se prepara para desembarcar con un acto de afiliación a LLA en un terreno esquivo a Milei en el conurbano. Evalúan dos opciones: Morón o La Matanza, epicentro de poder del peronismo.

En tanto, el Presidente podría irrumpiren Buenos Aires más pronto que tarde. Lo hará acompañado por Espert, su nuevo socio en la cruzada por desbancar al kirchnerismo de su último gran bastión electoral. Ambos actos son organizados por Pareja. "Javier se compró un problema", sintetiza uno de los dirigentes más escuchados por Milei. •

# Ley Bases: Diputados puede insistir con el proyecto original

OPINION

Martín Ovhanarte PARA LA NACION

▼ on motivo del tratamiento de los proyectos denominados ✓ Ley Bases y paquete fiscal se ha planteado la duda acerca de si la Cámara de Diputados puede insistir con los textos originales y, en particular, si puede dar sanción a algunos artículos que el Senado eliminó del proyecto revisado.

Desde una perspectiva textual, el art. 81 de la CN parece suficiente para contestar por la afirmativa. Según esta norma, una vez aprobado un proyecto de ley, la cámara revisora tiene tres opciones: la aprobación total, el rechazo total, o la posibilidad de una aprobación general con cambios particulares. En este último supuesto, el art. 81 otorga a la cámara de origen la facultad de insistir en su redacción original, siempre que se alcance la misma

mayoría con la que se aprobaron los cambios.

La Constitución regula esta tercera alternativa centrando la norma en el concepto de "proyecto". Este es el único objeto que puede ser pasible de "adiciones" o "correcciones". La norma no menciona a los "artículos" o "capítulos" del proyecto como unidades conceptuales que merezcan consideración constitucional autónoma. Por eso, no se requiere que los cambios respeten una "unidad de proyecto", tal como sí lo exige el art. 80.

De modo que el cambio o la eliminación de uno o más articulos debe considerarse siempre como una "corrección" particular dentro de un "proyecto" general. Y bajo esta premisa, es claro que la cámara iniciadora puede insistir en la redacción original y darle sanción.

La interpretación alternativa plantea que el "rechazo de un artículo" es un caso no previsto ni regulado por el art. 81. Sin embargo,

esto implica ignorar que toda "corrección" supone siempre eliminación, es decir, desechar al menos parte del texto. Además, nos obliga a asumir que el constituyente dejó sin regular un supuesto obvio y previsible. Como sabemos, este tipo de inconsecuencias jamás se presumen.

Al mismo tiempo, esta interpretación alternativa conduce al absurdo. Por ejemplo, la eliminación de un texto sustancial contenido dentro de un "inciso", "apartado" o "párrafo" sería indiscutiblemente una "corrección" de la redacción original, y la camara iniciadora podría insistir sin objeciones. Sin embargo, según la interpretación alternativa, este cambio sí sería objetable si es que ese texto fue etiquetado como "artículo" en origen. Difícil pensar en un formalismo más estéril.

La práctica institucional confirma la primera interpretación propuesta. Por ejemplo, en el trámite de las leyes 26.529 y 27.275, la cámara de origen insistió en los términos del art. 81 y repuso artículos eliminados por la revisora. Estos antecedentes, a su vez, son acordes a los fundamentos dados por la Corte Suprema en el caso "Barrick", sobre una cuestión similar.

Por último, debemos subrayar que en la reforma de 1994 no solo se buscó terminar con un trámite legislativo que podía requerir hasta cinco reenvíos, sino que también se rechazaron aquellos procedimientos que requieren la conformidad y conciliación absolutas de los textos sancionados por ambas cámaras. Por ello, se descartaron sistemas como los de EE.UU., España y otros países que, ante la menor discrepancia, exigen la creación de comisiones bicamerales de "conferencia" o "mixtas" para llegar a un texto unificado que luego debe aprobarse en una segunda lectura.

Nuestra Constitución, a partir de 1994, adoptó un sistema diferente,

que prioriza la agilidad del trámite legislativo mediante reglas dinámicas. Por ello, cuando una cámara aprueba un proyecto en general, no solo consiente y aprueba su propio texto, sino que también acepta cualquier "adición" o "corrección" ulterior realizada por la otra cámara con una mayoría especial. Así, se eliminó expresamente la posibilidad de que una discrepancia puntual, defendida por una facción de una de las dos cámaras, implique el bloqueo indefinido de una norma querida y votada por la mayoría.

Con este espíritu, en los dos casos bajo análisis, sostenemos que la aprobación en general de los proyectos en el Senado habilita a la Cámara de Diputados a aceptar las correcciones o a insistir en la redacción original, si es que se obtienen las mayorías adecuadas. •

El autor es profesor de Historia y Derecho Constitucional de la Universidad del Salvador

# "Sellos de goma": el Gobierno cambió el reparto de fondos a las obras sociales

SINDICALISMO. La Superintendencia de Salud detectó problemas en las prestadoras de menos de 5000 afiliados; como contracara, los grandes gremios recibirán más recursos

### Camila Dolabjian

LA NACION

El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, modificó la fórmula con la que se asignan subsidios automáticamente a las obras sociales. ¿La razón? Ir contra las cajas de los sindicatos que operan, según las indagaciones que realizó el área en los últimos meses, como "sellos de goma" para percibir fondos y nunca rendirlos.

Según fuentes oficiales, son 84 obras sociales a las que se les recortó una porción del dinero que tenían que recibir este mes.

La contracara de esta decisión es que por ello se ven beneficiadas otras prestadoras médicas, como las de Camioneros, Uocra, Sanidad y Petroleros.

Entre las afectadas están la del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, con la que ha habido conflicto por paros reiterados; la de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires: la de Actores; la de Farmacéuticos y Bioquímicos; la del Personal de Cementerios de la República Argentina; la de Portuarios Argentinos, y la del Personal de Escribanos, entre otras.

El listado, sin embargo, contiene asociaciones de empresas y no solo de gremios.

es que las obras sociales con más afiliados, como las de Camioneros. Sanidad, Petroleros, Uocra, entre otras, recibirán más subsidios por mes.

Por ejemplo, el gremio de los Moyano pasará de cobrar originalmente \$152.774.450 a \$172.062.894, un 12% más, y la que dirige Gerardo Martínez, de \$503.647.887.01 a \$610.654.690,97, un 21% adicional.

Esto se debe a que la decisión modifica el programa Subsidio de



El ministro de Salud, Mario Russo, junto a Karina Milei y Martín Menem

SECRETARÍA DE SALUD

Mitigación de Asimetrías (SUMA). que se repartía en un 80% proporcionalmente de acuerdo con los afi-La otra consecuencia del recorte liados, pero un 20% en una suma distribución se hará por cantidad fija, por lo que a las obras sociales de mayor tamaño el monto no les representaba una gran porción de sus ingresos, pero en el caso de las de menos de 5000 era la mayor parte de su flujo mensual.

> Además, estas percibían una compensación económica, a través del Fondo Solidario de Redistribución (supuestamente destinado a medicamentos de alto costo, tratamiento de discapacidades y prestaciones complejas), si lo que recibían por afiliado era menor que

el promedio de lo que recibían por afiliado en todo el sistema.

A partir de ahora, el 100% de la de afiliados.

Esto significa que estas obras sociales continuarán recibiendo subsidios, pero menos dinero.

Lo que las distingue es que tienen menos de 5000 afiliados.

Desde el oficialismo dejan trascender que consideran que la gran mayoría estaban armadas solamente para recibir los subsidios y que no crecian en cantidad de usuarios porque la fórmula vigente beneficiaba desproporcionadamente a las más pequeñas.

La Superintendencia auditó entre dos y tres obras sociales por semana y se encontraron múltiples irregularidades generalizadas, según informaron a LANACION fuentes oficiales.

La idea con esta medida es solucionar las desproporcionalidades, pero en el mientras tanto continuar las auditorías y que donde se identifique una irregularidad se solicite la documentación necesaria, independientemente de la cantidad de afiliados.

Las anomalías incluyen, pero no se limitan, a falta de rendición de cuentas, ausencia de cartillas para los afiliados, inconsistencias o una

baja cantidad de contratos para prestar servicios, deficiencia o carencia de estos, inexistencia de vínculos con prestadores y sospechas alrededor de quiénes recibían los subsidios, más allá de una general falta de transmisión de información a la entidad regulatoria.

### La intervención

Hay una obra social que ya fue intervenida. Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (Ospif).

Se debe a que, entre otras cuestiones, identificaron que los fondos se depositaban directamente en la cuenta bancaria del gremio. Ni siquiera entraban vía la obra social, que debía prestar los servicios.

Por ejemplo, la obra social del Personal de Prensa de Bahía Blanca (con 279 afiliados) iba a recibir \$4.767.927,61 con el cálculo anterior y ahora percibirá \$295,447,84.

"Eran un curro para cobrar subsidios del Estado", dicen desde la Superintendencia de Salud del mi-

También destacan que se trataba de un premio a la ineficiencia, desde su visión, y que generaba una injusticia con el resto de las obras sociales.

### En juego, \$25.000 millones

En promedio, estas 84 obras sociales debían recibir \$24.448.850,10 antes de este cambio.

Ahora, la media será de \$2.588.585,03, casi una décima parte. Un estudio del listado da cuenta de que pese a que las transferencias eran automáticas y el cálculo regía para todas por igual, hay números que no cierran.

Por ejemplo, dos obras sociales (la de Prensa de Bahía Blanca y una llamada Cabot Argentina) tienen casi la misma cantidad de afiliados (279 y 272), pero la primera iba a recibir casi \$4,8 millones y la segunda, un poco más de \$230.000.

En los primeros meses del año se estudió esta situación, en mayo no se repartieron subsidios y en junio aplicarán esta nueva fórmula. Explicaron, además, que no se recortaran los montos totales, sino que se trata de una redistribución.

Las de menos de 5000 iban a percibir \$2.053.703.408,65 en conjunto y ahora solamente \$217.441.142,25.



VAMOS HACIA LO QUE VIENE



Encontrá en lanacion.com el mejor contenido sobre cómo está cambiando

la forma en la que nos movemos

Ingresa en: Inmovilidad.com.ar

# **ISUMATE!**

### Recepción de pacientes

Necesitan voluntarios para otorgar turnos y recibir a los pacientes que van a los consultorios de FUNDALER.

Esta fundación de la ciudad de Buenos Aires, asiste a personas con asma y alergias, y a sus familias, para mejorar su calidad de vida.



### FUNDALER Fundación de Asma y de Alergia

(011) 4300-4756, 4307-4050/1553 (Secretaria) secretaria@fundaler.org.ar





### Casos de corrupción | UNA DECISIÓN POLÉMICA

# Cuadernos: analizan apelar ante la Corte el fallo que favorece a los empresarios

El fiscal Pleé y la UIF pueden recurrir la decisión de la Casación, que entendió que los pagos que realizó Calcaterra no eran coimas

### Hernán Cappiello LA NACION

El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado de investigar los casos de lavado de dinero, analizan por estas horas recurrir el fallo de la Cámara de Casación que le permitió al empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, ir a juicio oral y público en el caso de los cuadernos de las coimas al considerar que los pagos que realizó a exfuncionarios del kirchnerismo eran aportes de campaña y no sobornos.

La idea es que sus recursos permitan que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone de considerar que en el caso de Calcaterra sus pagos deben ser analizados por la jueza federal con competencia electoral María Servini, y no por el tribunal oral federal que juzgará a otros empresarios, a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios como parte de una organización que recibía y cobraba sobornos a cambio de mantener los contratos con el Estado.

Pleé y la UIF tienen un plazo de diez días hábiles para plantear la apelación de esta decisión, que vencen el 12 de julio próximo, en plena feria judicial, por lo que el plazo se extiende al lunes 29 de julio.

Calcaterra era el dueño de la empresa lecsa, dedicada a la realización de obras públicas durante el kirchnerismo. En otra causa paralela se investiga a la firma por el pago de sobornos para mantener el contrato por la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En 2017, Calcaterra vendióa Marcelo Mindlin de Pampa Energía la empresa, pero las investigaciones en contra de Calcaterra siguen abiertas.

Unas 24 horas antes de beneficiar a Calcaterra, los jueces decidieron además abrir el recurso de queja de los empresarios Hugo Dragonetti, Armando Loson y Joreg Balan, que plantearon el mismo argumento: que los pagos que efectuaron a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal fueron una solicitud de fondos para financiar la campaña electoral. De prosperar estos recursos, que deben ser tramitados en la Cámara con audiencias públicas donde las partes exhiban sus argumentos, estos ejecutivos también evitarían el juicio oral, en una seguidilla que puede alcanzar a otros empresarios que hayan sostenido la misma linea de defensa.

Recurrir el fallo de la Casación requiere de decisión política, pero también de una afinada técnica jurídica. Unicamente prosperan los recursos que planteen una cuestión una sentencia definitiva. federal. En principio la Corte dificilmente abre un recurso extraordinario en temas de competencia. Y en este caso no se priva a la acusación del fuero federal, porque la Casación dispuso que la competencia es de la Justicia Electoral, que es federal.

En la UIF están analizando la resolución y no están conformes con el fallo, pero estudian si hay alguna posibilidad real de que prospere el



El fiscal Raúl Pleé

recurso extraordinario. Seguramente la Casación va a responder que no es admisible, que no hay cuestión federal ni gravamen irreparable. Queda como camino la queja ante la Corte, que difícilmente el tribunal de casación abra al entender que no hay un caso federal. "Es un tema de cierta complejidad procesal para tener éxito en el planteo", dijo una fuente judicial. No es un secreto la postura del fiscal Pleé acerca de si el caso debe pasar a la Justicia Electoral. Ya argumentó que los 16 pagos que realizó Calcaterra en el garaje del Hotel Hilton y en su empresa no deben considerarse aportes de campaña, más allá de lo que diga el acusado. Cuando se tramitó el incidente de competencia entre los jueces Barroetaveña, Petrone y Mahiques, Pleé presentó un escrito en el que se opuso a que la causa pase a manos de la jueza electoral María Servini.

"El recurso es un intento de la defensa para eludir el juicio y convalidar su hipótesis fáctica bajo la forma de una cuestión de competencia", dijo Pleéy con una mirada premonitoria sobre lo que sobrevendría señaló el 18 de abril pasado que un fallo de Casación dándole la razón a Calcaterra sería una sentencia "gravemente arbitraria y de una inusitada gravedad institucional".

Sostuvo el fiscal que era inadmisible el recursos de queja ante Casación para intentar sacarle el caso al tribunal oral. En esa oportunidad Pleé recordó que "es criterio de todas las Salas de esta Cámara [de Casación] que las resoluciones que deciden acerca de cuestiones de competencia no resultan, en principio, revisables en la instancia". Y señaló que el planteo no se efectúa contra

Pleé recordó otro argumento que hace que llame la atención el fallo de Casación que le evitó el juicio a Calcaterra. El caso ya pasó por la etapa de instrucción, los procesamientos de los acusados fueron confirmados por la Cámara Federal, la causa fue elevada a juicio, con una acusación fiscaly se encuentra en etapa de preparación el debate oral.

Además para Pleé está claro que

la acusación fiscal "se basa en que Calcaterra y Sánchez Caballero realizaron dieciséis presuntos pagos en representación de la empresa Iecsa yODSSA a funcionarios nacionales, con el fin de obtener beneficios acordados en el marco de un pacto venal concertado entre los mencionados empresarios y los integrantes de la asociación criminal".

ARCHIVO

"Puntualmente, la imputación señala que, según las pruebas reunidas en el proceso, los pagos fueron efectuados en sintonía con acuerdos contractuales que las compañías de sugrupo tenían con el Estado nacional", escribió el fiscal.

Pleé describió así la maniobra de plantear la incompetencia, como una manera de enviar la causa a la Justicia Electoral de modo de conseguirporestavía loque debe definirse en el juicio oral, es decir, si los pagos fueron coimas o aportes de campaña. Concretamente escribió:" Es un solapado intento de hacer valer la hipótesis fáctica de la defensa por fuera del juicio oral y público".

La defensa de Calcaterra mencionó que ya el juez Julián Ercolini [sucesor de Claudio Bonadio en la causa tras su fallecimiento] había enviado a la Justicia Electoral los casos de los empresarios Hugo Eurnekian, Alejandro Ivanissevich y Manuel Santos Uribelarrea, que alegaron haber efectuado aportes de campaña.

Pero Pleé dijo que esos casos son diferentes al de Calcaterra, a tal punto que hasta el fiscal Carlos Stornelli estuvo de acuerdo. Se trata de casos dondelos pagos de Hugo Eurnekian, Alejandro Ivanisecichy Manuel Santos Uribelarrea no se relacionaron con contratos de obras públicas.

"Si bien la hipótesis fáctica de la defensa es que los pagos efectuados por Calcaterra y Sanchez Caballero tampoco tuvieron vínculo alguno con contrataciones públicas, lo cierto es que, insistimos, el requerimiento de elevación a juicio sostiene lo contrario, y ello será objeto del juicio a realizarse", dijo Pleé. En síntesis, es en el juicio oral donde debería establecerse el objetivo de esos 16 pagos: si fueron sobornos o aportes de campaña ilegales y no registrados. •

# El origen de la maniobra que sacude el caso más grande de sobornos

Fue una presentación ante el fiscal González y la jueza María Servini, que acogieron el pedido

El origen de la decisión tomada por la Cámara de Casación que evitó que el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, sea juzgado por el caso de los cuadernos de las coimas hay que buscarlo dos años atrás, cuando el fiscal federal electoral Ramiro González y la jueza federal María Servini le creyeron que no había pagado coimas al kirchnerismo, sino que había realizado aportes electorales ilegales.

La postura del fiscal y la jueza motivaron un feroz enfrentamiento con la fiscal de juicio Fabiana León, quien descalificó sus planteos hasta el punto de considerar "curioso" el alineamiento de la jueza y del fiscal con los intereses del empresario de la construcción, al más allá y puso el asunto en conocimiento del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en caso de que correspondiera tomar medidas.

"Me resulta muy curiosa la convergencia de aquel representante de la acusación [Ramiro González] con los intereses de dos empresarios de renombre nacional. Pues con inusitada rapidez tomó por sí una hipótesis de la defensa y clamó competencia", escribió la fiscal León, quien dijo que la posición del fiscal choca con la posición que venían teniendo todos los fiscales que intervinieron desde 2018 en ese caso.

Es una práctica habitual de los defensores con experiencia buscar abrir una causa lateral en un tribunal más receptivo y desde allí atraerel expediente principal, aunque sea en parte, o atacarlo y buscar su nulidad.

La defensa de Calcaterra, a cargo del abogado Ricardo Rosental, planteó el 14 de septiembre de 2022 en la secretaría electoral del juzgado de Servini (la jueza que controla las elecciones presidenciales), que el empresario no había pagado sobornos, sino realizado aportes a la campaña electoral para la campaña de las PASO en 2013, las elecciones de legisladores del 27 de octubre de ese año, las primarias y las presidenciales de 2015.

Le corrieron vista al fiscal González, que dictaminó que el caso Calcaterra debía ir a la Justicia Electoral por su especialidad. Destacó la necesidad de fortalecer tanto la excepcionalidad como la especialización" de la jurisdicción electoral en temas de financiamiento de los partidos y que esos hechos deben analizarse "en la especialidad electoral", pues "... los imputados hicieron manifestaciones claras cuando se ratificaron la entrega, el destinatarioy la finalidad del dinero". Les creyó.

Este planteo de la defensa de Calcaterra llegó en momentos en que la causa de los cuadernos ya estaba elevada a juicio, se habían confirmado en Cámara y en Casación su procesamiento por 16 casos de cohecho activo y los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 estaban seleccionando la prueba y los testigos del juicio.

Lajueza Servini, el 28 de diciem-

bre de 2022, último día hábil en los tribunales, le planteó al Tribunal Oral Federal N°7 que se inhiban de seguir investigando a Calcaterra y que le manden todo lo relacionado con los pagos que dijo haber realizado. Los jueces del tribunal oral Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el pedido de Servini en un fallo que no deja dudas acerca de que el asunto debía dirimirse en un juicio oral y no desmembrando la causa para favorecer a Calcaterra.

Los jueces de tribunal oral, antes de resolver, le pidieron opinión a la fiscal de juicio Fabiana León. La funcionaria fue durísima con Servini y Ramiro González, a quien señaló ante el procurador Casal. abrir esa causa paralela. León fue Lo grave, dijo León, no es la estrategia de los abogados defensores, sino "que una jueza y un fiscal de la Nación, a sabiendas de que existe otro proceso en trámite donde se discute la significancia de esa secuencia fáctica -los "aportes"-, hayan tomado posición y clamen para sí" parte de la causa.

"Que existan una jueza y un fiscal que se pongan a disposición de esa -o algunas- parte/s para que estas desarrollen elípticamente sus prácticas, obviando las reglas procesales que indican que esos debates deben darse ante un mismo tribunal, es algo que ya hemos visto y de lo que corresponde -de una vez- atender", se indignó la fiscal León.

Y dijo que de este modo "no solo se sesga la pieza de acusación al comprar barato una posición-la de los empresarios-, sino que además se soslaya una ingente investigación, con su prueba", como el caso cuadernos, con más de 100 cuerpos y 160 acusados. Sin tener en cuenta que, más allá de estos 16 pagos que dice Calcaterra que fueron aportes de campaña, hay otros 4 pagos, realizados en otra causa, para obtener contratos de obra pública. León dijo que mirar de manera aislada los 16 pagos y "adoptar una tesis a precio de saldo" prescinde de la mirada en conjunto de toda la prueba.

Los jueces del tribunal oral tomaron en cuenta las expresiones de León en su fallo y rechazaron la pretensión de Servini y el fiscal Ramiro González para que les envien la parte de la causa referida a Calcaterra.

La defensa del empresario recurrió a la Cámara de Casación con una queja. Los jueces de la Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone abrieron la queja a fin del año pasado. Este año hicieron audiencias públicas donde escucharon al fiscal Raúl Pleé, que se opuso a que le manden a Servini los pagos de Calcaterra.

Hasta que finalmente los tres camaristas resolvieron ayer, en víspera de un feriado extralargo, que suelen ponerles una sordina a los fallos más incómodos, separar a Calcaterra del juicio del caso cuadernos y enviar a la jueza Serviniy al fiscal Ramiro González los 16 pagos que dicen que fueron para el financiamiento electoral del kirchnerismo, • Hernán Cappiello

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

# Quiénes son los tres jueces que beneficiaron a Angelo Calcaterra

Sorprendieron con el argumento de que los pagos al kirchnerismo no eran coimas, sino aportes no declarados para la campaña



### Carlos Mahiques

Conocido como Coco, Carlos Mahiques fue ministro de Justicia durante un tramo de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Luego llegó por un traslado a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte. Había concursadoyasumidoen 2013 como juez de la Cámara de Casación porteña. Como camarista de casación penal federal intervino en casos de alta trascendencia política tales como el que investigaba a Mauricio Macri por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

Es uno de los jueces que participaron del polémico viaje de dos días a la mansión que el empresario británico Joe Lewis montó a orillas de Lago Escondido, cerca de El Bolsón. Ese viaje, del que participaron otros jueces y exfuncionarios junto a empresarios el Grupo Clarín, motivó la apertura de un expediente judicial para investigar si los funcionarios habían incurrido en una conducta delictiva al aceptar la invitación a Lago Escondido. El viaje de los jueces se conoció en octubre de 2022, pero cobró gran relevancia política en diciembre de ese año, cuando se filtraron presuntos chats en los que los participantes de la excursión al sur conversaban sobre la difusión que había tenido su viaje, sobre cómo instalar públicamente otra versión de lo sucedido y sobre cómo frenar el avance de la causa penal que finalmente fue anulada.

Carlos Mahiques es padre de familia judicial. Su hijo, Juan Bautista, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Cambiemos y ahora es el jefe de los fiscales porteños.

Su otro hijo, Ignacio, fue fiscal federal y juró en 2022 como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. •



### Diego Barroetaveña

Barroetaveña hizo toda su carrera en el Poder Judicial. Primero, en la Justicia de San Isidro, donde fue defensor oficial y luego juez de garantías. Como tal, tuvo a su cargo la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce. En ese caso tuvo fuertes diferencias con el fiscal Diego Molina Pico. Barroetaveña no avanzó como pretendía el fiscal contra Carlos Carrascosa, el viudo de García Belsunce, que estuvo preso y procesado como supuesto coautor del asesinato. Barroetaveña fue cuestionado por Molina Pico y acusado de haberse negado a cumplir un fallo de cámara que había ordenado la detención de Carrascosa.

Barroetaveña fue juez en San Isidro desde 1998 hasta 2005, cuando asumió como juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21. En ese tribunal participó en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Fue uno de los jueces que condenaron al sindicalista ferroviario José Pedraza a 15 años de prisión, como partícipe necesario del homicidio. Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta que intentó cortar las vías del tren Roca con trabajadores tercerizados de las cooperativas ferroviarias, que fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria.

Después de su paso por el TOC 21 y antes de llegar a la Casación, Barroetaveña se desempeñó en un tribunal oral federal de San Martín, donde juzgó casos de lesa humanidad. Integra la Asociación de Magistrados, de la que fue tesorero, y es dirigente de la lista Bordó. Desde noviembre de 2022, por el fallo de la Corte Suprema que modificó su conformación, Barroetaveña integra el Consejo de la Magistratura en representación de los jueces. •



ARCHIVO

### Daniel Petrone

Petronesiempre buscó cultivar el bajo perfil. Tanto a nivel académico comoen su función judicial se presentó en unos 20 concursos: en varias ternas quedó primero. Hijo de dos inmigrantes italianos, es el cuarto de seis hermanos. Su carrera judicial comenzó en 1991 como meritorio en el juzgado de instrucción de Carlos Gerome. Juró como juez de Casación en 2018, junto a sus colegas Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Antes, fue juez de instrucción en el fuero penaleconómico, donde le tocó un caso de gran sensibilidad política: el de la valija de Antonini Wilson, en el que le dictó la falta de mérito al extitular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), bautizado como "embajador paralelo en Venezuela", Claudio Uberti.

De carrera judicial, integra desde hace 20 años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y dentro de esa agrupación fue uno de los fundadores de la lista Bordó, que suele ser crítica de las medidas adoptadas por el kirchnerismo en el ámbito institucional. También presidió el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Enlosinicios de su carrera, Petrone fue cinco años director de las investigaciones sobre cárceles y sistema penitenciario en Unidos por la Justicia, un think tank que orientó el empresario Francisco de Narváez cuando se involucró en política en 2009.

En la Cámara de Casación, Petrone suele fallar en sintonía con su colega Barroetaveña. En diciembre de 2020, los dos votaron por convalidar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas. Ese fallo robusteció la acusación, que ahora quedó debilitada por la decisión de Petrone y sus dos colegas de que los empresarios que confesaron pagos a los funcionarios kirchneristas nodeben responder en un juicio penal por esos hechos, sino en la Justicia Electoral. •

# Los elementos claves que desestimaron los jueces de Casación para emitir el fallo

No valoraron que los empresarios fueran contratistas condenados por cohecho en otra causa conexa

### Candela Ini

A diferencia de lo que pasó en las instancias de los tribunales inferiores, donde ni el juez federal Claudio Bonadio ni los jueces de la Cámara Federal avalaron los argumentos usados por Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, ejecutivos de la firma Iecsa, sobre la razón de sus entregas de dinero a los entonces funcionarios kirchneristas del Ministerio de Planificación, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal tomaron en cuenta los argumentos empresariales para que los pagos que hizo a los funcionarios kirchneristas sean investigados como aportes de campaña por la Justicia Electoral.

Los jueces cuestionaron que en las instancias anteriores no se haya producido la prueba suficiente para probar los argumentos de defensa de Calcaterra, pero, en lugar de ordenarle al TOF 7 incorporar o realizar más pruebas, directamente lo dejaron fuera del juicio oral y público donde debían ser analizadas las pruebas existentes. Además, desestimaron el hechode que, en otra causa que es derivada del caso de los cuadernos, Calcaterra reconoció haberle pagado dinero a Ernesto Clarens para que su empresa pudiera cobrar pagos que el Estado le adeudaba.

En su voto, el juez Diego Barroetaveña dijo que el Tribunal Oral Federal 7 (a cargo del juicio oral del caso) no valoró correctamente los argumentos de Calcaterra y optó por considerar que a través de otra empresa constructora, Creaurban, había hecho aportes para la campaña de 2007 de Cristina Kirchner y Julio Cobos. "El tribunal a quo nada dijo acerca de la información aportada por la parte recurrente vinculada a que sus defendidos, a través de la empresa Creaurban SA, realizaron aportes para la campaña de elecciones presidenciales del año 2007 en favor de Frente para la Victoria. Ese dato resulta de interés por cuanto, tal como alega la defensa, indicaría que el aporte de dinero a una campaña electoral no era un hecho novedoso para sus defendidos", dijo Barroetaveña en su voto, al que adhirieron los jueces Carlos Mahigues y Daniel Petrone. Es decir que dio por cierto que las entregas de dinero fueron por razones proselitistas y no para obtener beneficios tales como contratos de obras públicas o los pagos de los certificados de obras que ya habían sido adjudicadas.

Sin embargo, fueron 16 las entregas de dinero que hicieron Calcaterra y Sánchez Caballero a Roberto Baratta y sus delegados en el
estacionamiento del Hotel Hilton y
de las oficinas de la empresa Iecsa.
Esto muestra, tal como consideró
la fiscal Fabiana León cuando se expidió en contra de mandar el caso a
la Justicia Electoral, que este caso
no tiene las mismas características
que el de los empresarios Manuel
Santos Uribelarrea, Alejandro
Ivannisevich y Hugo Eurnekian,

quienes sí fueron beneficiados por Julián Ercolini para que la Justicia Electoral investigue sus pagos como aportes para la campaña electoral del kirchnerismo.

La fiscal Fabiana León dijo que las situaciones de esos tres empresarios son excepcionales y desiguales por tratarse de pagos aislados. "En aquellas situaciones, excepcionales y desiguales a esta, se entendióqueaquellos pagos por aislados, específicos y por la prueba rendida podían y debían ser juzgados por infracción a la ley electoral", mientras que en los casos de Calcaterra v Sánchez Caballero "existe una consolidada acusación que vincula esos pagos al fin declamado de obtener un beneficio funcional, para sí y/o para las empresas representadas, por parte de los integrantes de la asociación ilícita investigada en la causa principal".

Las pretensiones de que los pagos ilegales fueran investigados en el fuero electoral ya habían sido desestimadas en instancias anteriores y quedaba pendiente la realización del juicio oral y público, donde, en todo caso, la prueba que hay en el expediente del caso de los cuadernos contra Calcaterra y Sánchez Caballero iba a ser analizada.

En el caso de los cuadernos, Calcaterra declaró que los pagos se hicieron en el garaje del Hotel Hilton, en Macacha Güemes 307, en Puerto Madero, los días 1º de octubre de 2013, 30 de junio de 2015, 13 de julio de 2015 y 4 de agosto de 2015; y en Manuela Sáenz 323, los días 11,17,18 y 25 de septiembre de 2013, el 16 de julio 2013, 1º de agosto de 2013, 22 de octubre de 2013, 28 de mayo de 2015, 18 de agosto de 2015, 14 de septiembre de 2015 y 21 de octubre de 2015.

Peroademás Calcaterra, Sánchez Caballero y Santiago Altieri (también ejecutivo de la firma Iecsa) fueron procesados y enviados a juicio oral por al menos cuatro hechos de cohecho activo en la causa conocida como "camarita", derivada del expediente original y basada en las confesiones y las planillas aportadas por Ernesto Clarens, financista de los Kirchner que recibió pagos de las empresas de obra pública que recibián obras viales.

Según una resolución emitida por Bonadio cuando dio por probadas las declaraciones de los imputados colaboradores, el propio Calcaterra declaró en el marco de ese expediente (que es el n°13.816) haberleentregado dinero a Clarens personalmente en reconocimiento a las gestiones por él realizadas en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para que se concretaran los pagos adeudados a la firma lecsa (esos dichos están en las fojas 4563/4571 del expediente).

Pero no solo Calcaterra admitió los pagos a Clarens por estas gestiones. Sánchez Caballero también declaró en la causa conocida como "camarita" y dijo: "Tengo entendido que el Sr. Calcaterra había hablado con el Sr. Clarens para efectuar gestiones de cobranza en alguna oportunidad por las cuales le entregaba con posterioridad algún dinero". •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **Francisco Jueguen** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

### COMMODITIES

### El precio del petróleo volvió a subir

Los precios del petróleo volvieron a subir ayer, impulsados por un aumento de la demanda estadounidense de productos refinados y un endurecimiento del contexto geopolítico. El crudo Brent del mar del Norte para entrega en agosto subió un 0,75% y cerró a US\$85,71 el barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense con vencimiento en julio ganó un 0,73%, y cotizó a US\$82,17.

# El consumo masivo cayó un 10% en mayo y continúa sin dar señales de recuperación

**BOLSILLO.** Los números privados reflejaron una baja de 7,8% interanual en los primeros cinco meses del año; los perecederos y las bebidas con y sin alcohol retrocedieron 20%

### Francisco Jueguen

No hayaún, ni siquiera, un sol de primavera. Los números del consumo masivo, con precios recalentados y salarios en niveles muy bajos, no reaccionan. En mayo, se hundieron 10% interanual, según el relevamiento que hace la consultora Scentia y acumularon una caída en los primeros cinco meses del año de 7,8%.

Pese a que no está en el reporte, según supo LA NACION, los datos mensuales todavía no muestran un piso en la retracción. Los expertos a cargo del informe estiman que para que aparezca, el salario debe sumar una recuperación más sostenida.

Los números de Scentia muestran el quinto mes consecutivo de baja del consumo masivo. En los supermercados, la caída interanual fue de 10,5%, mientras que en autoservicios independientes llegó a 9,5%.

La retracción del consumo masivo se sintió más en el interior que en el área metropolitana (10,7% contra 10,2% en supermercados; y 16,3% versus 5,6% en autoservicios).

Todos los productos de la canasta del relevamiento que hace la consultora privada mostraron bajas en su variación interanual. Los alimentos perecederos fueron los que reflejaron una mayor caída en mayo, de 20,5%. Le siguieron: bebidas con alcohol (19,1%), bebidas sin alcohol (18,3%), higiene y cosmética (13,6%), impulsivos (12,8%), limpieza de ropa y hogar (12,2%), desayuno y merienda (6,5%) y alimentación (1,2%).

El Indec ya había informado anteayer que un mes antes, en abril, las ventas en supermercados se habían hundido 17,6% con relación al mismo período del año pasado y 3,3% en la comparación mensual desestacionalizada. En los mayoristas el dato había sido incluso peor: la comercialización se había desplomado 21,2% interanual y 2,4% mensual sin estacionalidad en el cuarto mes del año. Mayo, como se dijo, siguió la misma tendencia, según Scentia.

"Se mantiene el escenario de retracción, algo más desacelerado que abril", indicaron desde esa consultora, que dirige Osvaldo del Río.

"El comportamiento entre canales fue muy parecido. No es menor la base con la que se compara cada uno, dado que el súper estaba +7,8%, mientras que los autoservicios caían más de 12% en el mismo período de 2023. No hay casi diferencia en la situación de supermercados en las distintas geografías, sí la hay en autoservicios, con un impacto negativo mucho más fuerte en el interior. Todas las canastas



Las góndolas siguen siendo todavía un lugar inaccesible para muchos argentinos

fueron negativas en ambos canales y se mantiene el proceso de desaceleración del precio promedio ponderado, ya por debajo del 300% interanual", agregaron en Scentia.

En la consultora creen que el consumo masivo en el año va a cerrar con un número final negativo. "Hasta que los salarios no se recuperen o se acerquen a la inflación acumulada va a ser muy difícil", sugirieron.

Según la Fundación Innovación con Inclusión con relación a la inflación, los salarios cayeron un 13,7% en diciembre, un 4,9% en enero, un 1,5% en febrero, y recuperaron un 2,7% en marzo y 6,7% en abril. "Más allá de las recuperaciones de marzo y abril, las caídas de los meses anteriores implican una caída del salario real acumulada del 11,4% en los primeros cinco meses de gestión de Milei", estimaron en esa consultora.

La actividad económica muestra la misma dinámica. Desde niveles bajos –con fotos interanuales con caídas de dos dígitos– comenzó a reflejar desde abril datos mensuales positivos. Pasa con los patentamientos de autos, el Índice Construya, los despachos de cemento y las ventas minoristas de CAME. Todos estos indicadores registraron números positivos en abril y mayo pasados.

"¿Qué factores limitan su capacidad para aumentar la actividad comercial?", preguntó la encuesta que hace el Indec entre supermercados. El 58,3% mencionó la demanda, o sea, al bolsillo del consumidor. El 25%, el costo laboral y 8,3%, los costos de financiamiento. "¿Qué espera durante los próximos tres meses respecto a la situación comercial (ventas) de su empresa?", consultó. El 66,7% estimó que "permanecerá igual". El mismo porcentaje estimó que en el próximo trimestre

Todos los productos mostraron en mayo una caída anual, según Scentia

La leve mejora en los salarios a nivel mensual aún no impactó en el consumo

no variará el volumen de pedidos a los proveedores. En tanto, un 65% cree que los precios aumentarán. La mayoría de los supermercados no despedirá personal.

"Creemos que ya en este segundo trimestre la economía, en términos generales, está alcanzando un piso, aunque la realidad económica es muy heterogénea. Hay sectores que seguramente todavía tengan un poco más de caída en este segundo trimestre", estimó Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo en la gestión de Mauricio Macri y director de la consultora Abeceb.

"Con respecto al rubro de alimentos o consumo en general, algo de indumentaria, lo que hay que empezar a mirar es mes contra mes anterior, porque ahí empezamos a ver lo que los economistas llamamos la segunda derivada: la tendencia de cambio. Esto va de la mano de, por un lado, la estabilización de los precios en estos últimos meses, inclusive algunos cayendo, y por el otro, la recuperación mensual de los salarios. Como venimos con paritarias retrasadas en casi todos los sectores, las recomposiciones de los salarios mensuales de estos meses están por encima, en algunos casos hasta el doble, de lo que ha sido el índice de precios, en especial en bienes y, en especial, en alimentos", dijo Sica, que cree que los sectores que mostrarán una disparada son el campo, la minería, la energía y la economía del conocimiento.

"Todo lo que tiene que ver con durables lo vamos a ver recién recuperándose a fines del año de la mano del crédito y ahí hay que ver la velocidad con la que los bancos se dan vuelta y empiezan a financiar al consumo y a las empresas", cerró Sica, que señaló que la caída en la demanda en el primer trimestre estuvo, en algunos casos, abastecida por lo que fueron los sobrestocks que se generaron el año pasado, producto de la excesiva liquidez y de que comprar bienes era tanto un refugio de valor para los consumidores como para las empresas privadas.

### Pedaleo de impuestos

El problema de demanda – del consumo masivo, entre otros – se puede trasladar al fisco. Una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que un 12% de las compañías del sector consultadas ya muestran problemas de atrasos en todos los pagos que deben realizar. Más de la mitad, un 55%, afirmó haberse atrasado en por lo menos un pago.

¿Qué pago eligen postergar? Principalmente, el de impuestos. Según el relevamiento del Centro de Estudios (CEU) de la entidad, que dirige Pablo Dragún, un 35% de los consultados patea el pago de los gravámenes. Un 28% posterga el pago a los proveedores. El 23% afirma que pedalea compromisos financieros, mientras que un 19% deja de pagar las facturas de los servicios públicos. Un 13% deja de pagar salarios.

Según el informe del CEU de la UIA, en abril, la industria mostró una foto preocupante (una caída anual de 14,2%) y una película alentadora (un alza mensual de 4,5%), que podría haber significado que los malos datos de marzo fueron un piso para la actividad. En mayo, frente a abril, la industria creció 1% (desde niveles muy bajos), según FIEL.

"Los datos de mayo reflejan que persiste la caída interanual. En la serie mensual podría observarse un amesetamiento o leve caída. Los datos del mes estuvieron afectados por las dificultades en el comercio con Brasil por las inundaciones en el sur de ese país", dijeron en la UIA.

"Si bien la actividad podría estar cerca de un piso, el sector industrial enfrenta dificultades por la baja demanda, así como aumentos de costos. Será importante que, en la medida en que haya una recuperación del mercado interno, la misma no sea canalizada únicamente en mayores importaciones, sino que traccione una recuperación de la producción local y el empleo", cerraron.

Según la encuesta que se realizó entre 1200 empresas en la primera quincena de mayo, el 53% de las empresas tuvo caídas de la producción, el 60% en las ventas, el 37% en las exportaciones y el 24% caídas en el empleo. Tanto el FMI como el Banco Mundial empeoraron sus proyecciones sobre el nivel de actividad este año en la Argentina. Los dos organismos ven una caída del 3,5% del PBI. Los analistas del REM ven una baja de 3,8%.

"La actividad está tocando un piso, pero un piso bajo. En algunos rubros hay recuperación, pero estodo muy heterogéneo. Lovinculado a la construcción está muy complicado. En lo relacionado al consumo, lo bueno es que la inflación está más baja y que los salarios empiezan a ganar de manera aún suave", contaron los expertos de la UIA. Allí agregaron que en la industria se competirá con la importación por una torta chica y en recuperación. Hoy, vislumbraron, aún no están los dólares para un rebote en "V", sobre todo observando la ralentización en las compras de reservas del Banco Central (BCRA). •

ECONOMÍA 17 LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

### DESDE ADENTRO

# De la economía de la motosierra a la política del bisturí

### Florencia Donovan

PARA LA NACION-

### Viene de tapa

Esto tiene el fin exclusivo de poder armar una apetecible propuesta de retiro para sus empleados. El objetivo es recortar al menos unos 500 puestos de una plantilla de 11.500 (en diciembre era de 12.050). A cambio, la gestión a cargo de Fabián Lombardo le aseguró a Economía que este año no demandará fondos adicionales para cubrir su déficit operativo, toda una anomalía desde que la empresa está en manos estatales.

Pese a que la línea de bandera fue excluida en el texto de la Ley Bases aprobado por el Senado, en el Gobierno no resignan la idea de poder reincorporarla. La empresa, por las dudas, ya está haciendo los deberes. Solo espera a que Diputados termine de aprobar la ley, para así poder avanzar en las otras medidas que tiene previstas para terminar de equilibrar sus finanzas. La renegociación del convenio colectivo de trabajo con los gremios aeronáuticos promete ser la madre de todas las batallas. Pero no hay margen para abrir frentes deconflicto político hasta tanto no se termine de alinear a toda la política detrás de la Ley Bases.

su curva de aprendizaje político. Después de seis meses de mandato, vuelve a tomar la iniciativa con una nueva convocatoria al Pacto de Mayo, ahora con fecha el 9 de julio. Es necesario sostener la mística de cara a un segundo semestre en el que el "plan de transición", tal cual lo definieron sus ideólogos hoy al frente de la gestión económica, deberá mutar hacia un plan de crecimiento. Para ello, la política y la capacidad de gestión juegan tanto o más que los números duros. El gran logro de los primeros seis meses, la desaceleración de la inflación, podría no ser suficiente para los meses que vienen. Los empresarios todavía esperan ver más del libertario antes de apostar en serio-"el riesgo país para financiar inversiones nuevas todavía tiene que bajar más", ilustraba un experimentado inversor, que en los últimos días estuvo de visita por Buenos Aires-, y seguirán exigiendo reformas de fondo. Ya en la gestión de Mauricio Macri se vio que, pese a los grandes anuncios, la "lluvia de inversiones" se tomó su tiempo. La redención de la Argentina en el mundo inversor no vendrá de un día al otro. No importa cuán locuaz, auténticas o atractivas puedan ser las manifestaciones de Milei en el mundo.

No son meses fáciles en lo económico, pese a que algunos indicadores podrían estar mostrando que lo peor ya pasó. Esta semana, el índice de producción industrial que elabora FIEL registró una caída de 11% interanual en mayo, pero una suba de 1% desestacionalizada con respecto a abril. Lo mismo sucedió con el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), del Indec, que si bien cayó 37% en abril versus igual mes de 2023, en su serie desestacionalizada tuvo una leve mejora de 1,7% respecto de marzo. En los últimos 30 días, en tanto, el crédito al sector privado en pesos trepó 15,8% -según datos del Banco Central (BCRA)-, mientras que los depósitos privados en la misma moneda apenas aumentaron 4,6%. Empresas que se dedican a la venta de bienes durables empiezan a ver cómo el financiamiento privado empieza a traccionar. Según el último informe publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en mayo pasado, se registraron unas 24.634 prendas cuyo bien prendadoes un vehículo automotor; una de las cifras más altas de los úl-El Gobierno parece haber hecho timos años. El 40% de los patentamientos de unidades 0 km se hicieron con algún tipo de financiación (en promedio, en los últimos años no superaban el 33%), mientras que el 7,1% de las transferencias de usados se hicieron con crédito (contra un promedio más cercano a 6%). Son datos levemente alentadores en un mar aún convulsionado.

Las encuestas, entre tanto, siguen mostrando un presidente competitivo; suficiente para que los gobernadores tengan incentivos para alinearse. Aunque Economía también cumple su parte: empezóa endulzar a aliados mediante la liberación de algunos fondos para obras, además de la promesa de refinanciaciones de los pagos comprometidos al Fideicomiso Financiero de Desarrollo Provincial. Aunque de nuevo los problemas en la gestión son evidentes, es muy poco-anticipan quienes siguen de cerca los datos-lo que se está efectivamente ejecutando. "Algunos organismos tienen miedo a gastar o a poner la firma", reconoce una fuente de Economía.

Así y todo, en la cartera que conduce Caputo no descartan poder dar en junio una sorpresa con los datos fiscales. Pese a que el presidente Javier Milei reconoció públicamente que es muy probable que este mes



el sector público registre déficit fiscal por primera vez en el año (por el pagode aguinal dos y ajustes estacionales), una nueva demora en el pago a las generadoras de energía haría toda la magia para poder mostrar un resultado equilibrado o apenas negativo. Pese a la promesa que haceapenas semanas les hizo Caputo, a las generadoras solos e les pagó hasta ahora el 35% de la cuenta energética de abril. Las empresas, a través de la cámara que las representa, hicieron su reclamo esta semana en el ministerio por escrito. Pero a Cammesa, la empresa estatal encargada de canalizar los pagos, se le hicieron transferencias por apenas \$42.000

En Economía no descartan poder dar en junio una sorpresa con los datos fiscales

El Fondo les sugirió a otros organismos que modifiquen su estrategia hacia el país

millones en lo que va de junio. Esta vez, Caputo podrá escudar se en cuestiones operativas: Cammesa se quedó sin presupuesto (también le cabe la vigencia del presupuesto nacional 2023), por lo que haría falta un decreto para subsanarlo. Según las fuentes, es difícil pensar que ese decreto se publique antes de fin de mes. Las dilaciones de la gestión no siempre juegan en contra. Pero es de esperar que las empresas internacionales vuelvana presentar que jas por vía de sus embajadas. Unantecedente complicado. Son los mismos stakeholders que después tienen la última palabra en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las negociaciones con el FMI recién comienzan. El Gobierno aspira a conseguir US\$10.000 millones del organismo internacional de crédito. Pero, según algunas fuentes, negocia al mismo tiempo con algunos gobiernos europeos para poder extender garantías y hasta con algunos países árabes. El Fondo, por su parte, les sugirió a otros organismos como el Banco Mundial que modifiquen su estrategia hacia el país. "El FMI no quiere desatender la cuestión social -confia una fuente al tanto de las negociaciones-, pero

la idea es modificar los programas de base, no dar tanta plata para gastos corrientes en asistencia, como podría ser la Tarjeta Alimentar o la AUH, y, en vez, dar financiamiento para inversión, que genera productividad, trabajo", dicen. Otro desafío para la ministra Sandra Pettovello.

Cualquiera sea el caso, lo que queda claro de las conversaciones de funcionarios de Economía con inversores privados es que no hay intención de asumir riesgos en el corto plazo, ni con el levantamiento del ceponicon la rebaja de impuestos. "No queremos tener que retroceder, como nos pasó con Macri", admite un funcionario. Deaprobarse la subade Ganancias, no obstante, en Economía aseguran que cumplirán con su promesa de rebaja de 10 puntos en el impuesto PAIS para las importaciones. La medida, más allá del impacto que podría tener en diversas industrias, podría servir para al menos mojarles la oreja a los productores de celulares favorecidos por el régimen especial de Tierra del Fuego que, una vez en el gobierno, el libertario Milei se negó a cuestionar. Hoy no hay impedimentos para traer celulares (salvo los topes anuales por persona) con el sistema de correos privados, "puerta a puerta". Con una menor carga impositiva, pronto no será difícil que el mismo Samsung S24 que en Amazon sale US\$1300 compita en precio con el que en la Argentina se vende a casi US\$2500, al cambio oficial. Lo que el Estado en este caso no se anima a hacer tal vez finalmente el mercado lo logre.

En los próximos días, mientras se aguarda la sanción de la Ley Bases, Economía espera avanzar en la eliminación de los cuatro fondos fiduciarios que están a tiro de decreto. Ya está la decisión tomada de dar de baja en el cortísimo plazo el Fondo Fiduciario de Cobertura Universal de Salud, el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce). También se terminará de desmantelar el Foncap, aquel fondo que se originó para financiar a microemprendedores, inspirado en la experiencia del economista Nobel de la Paz Muhammad Yunus y que tuvo entre sus gestores al otrora líder del PJ provincial José Ottavis. Pequeños avances para una gestión que ahora deberá mostrar que maneja tan bien el bisturí como la motosierra.

# clasificados

CIRCULACIÓN NACIONAL



### Edictos Judiciales

### Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instacia en lo Civil y Comercial Federal Nº5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal. hace saber que Sergey KASA-

### Edictos Judiciales

TOV, DNI Nº 732613195 de nacionalidad Federación de Rusia y de ocupación, ha iniciado los trámites a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier persona que tuviere cono algún acontencimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado Publiquese por dos veces. Buenos Aires 7 de Mayo 2024 Secretario: N.JAVIER SALITURI

### Edicto

El JuzgadoNacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo delDr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº 9 a mi cargo, sitio en Libertad piso 10°de Capital Federal, hace saber que Jesús Alberto GARCIA FUENMAYOR. DNINº95.293.610 de nacionali-

### Edictos Judiciales

dad Venezolano y de ocupación empleado, ha iniciadolos trámites de tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquierpersona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiera obstar adicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquesepor dos veces. Buenos Aires, 14 de febrero de 2022.- N. JAVIER SALITURI-SECRETARIO

### Edicto

El Juzgado Nacional de PrimeraInstancia en lo Comercial Nº 1. a cargo del Dr. Alberto D. Alemán, SecretariaNº 1, a cargo del Dr. Mariano Conde, sito en Av. Roque S. Peña 1211, piso 59 de esta Ciudad de Buenos Aires, hace saber que alli tramita el procesocolectivo caratulado "Con-

### dictos Judiciales

sumidores Financieros Asociación Civil para su Defensac/ de sobregiro sin aproba-Banco del Chubut S.A. s/ Ordinario", (Expediente Nº 56595/08), y que porsentencia confirmada el 27/12/2023 por la Sala "A" de la Excma. Cámara deApelaciones del Fuero, se ha condenado al Banco del Chubut S.A. a cesar para elfuturo el cobro de sumas en concepto de "riesgo contingente o de sobregiro sinaprobación" respecto de los clientes y ex clientes cuentacorrentistas (personasfisicas y jurídicas consumidores finales-) cuando éstos se excedan en lautilización del descubierto autorizado o giren en descubierto sin tener acuerdo(aprobación) en tal sentido. en la medida en que se haya cobrado esa comisión cuando se cubrió el sobregiro en el mismo dia o cuando ese descubierto seprolongase más de un día y la percepción de esa comisión se reitere, osuperponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Asimismo, se lo ha condenado devolver las sumas indebidamente cobradas enconcepto de comi-

### Edictos Judiciales

sión por "riesgo contingente o ción respecto de los clientes cuenta correntistas que detenten el carácter de consumidores" cuando éstos se excedan en la utilización del descubiertoautorizado o giren en descubierto sin tener acuerdo (aprobación) en talsentido, en la medida en que se haya cobrado esa comisión cuando se cubrió elsobregiro en el mismo día o, cuando ese descubierto se prolongase más de un díay la percepción de esa comisión se reitere o superponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Ello, siempre que los consumidores hubiesen reclamado en los términos por laindebida percepción de todos esos conceptos e intereses, cobrados por laentidad bancaria demandada desde el año 2005. Ello, con más interesescalculados a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina ensus operaciones de descuento a treinta (30) días. sobre las cifras quecorresponda devolver en cada caso desde la fecha de percepción de cada

### Edictos Judiciales

itemincausado y hasta su efectivo pago. Se hace saber que los clientes podraneiercer su reclamo ante la entidad bancaria dentro de los 120 días de efectuadaesta publicación. El presente Edicto deberá publicarse por cinco (5) días en eldiario La Nación. Buenos Aires, de Marzo de 2024.- Mariano Conde Se-

### Otros

Incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor". La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de la y los Consumidores mediante Disposición DI-2023-274-APN-SSADYC#MEC resolvió: Impónese sanción de multa de pesos seiscientos cincuenta mil (\$650.000) a la firma JOSIMAR S.A. CUIT 33-67827994-9, con domicilio constituido en Av. Montes de

### Otros

Oca 1603, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al artículo 7º de la Ley 24.240, toda vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento del Programa Precios Cuidados

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor CA-BA EX-2021-19210995-GCABA-DGDYPC13.5.2024: Dispone Articulo 19 - Sancionar a MERCA-DOLIBRE S.R.L., CUIT 30-70308853-4. con multa de DOS (2) Canastas Básicas total para el hogar 3, equivalente al día de SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 86/100 (\$1.626.861,86), por haber incurrido en infracción al artículo 34 de la Ley 24.240 (revocación de aceptación). Fdo. Carlos Lionel Traboulsi. Director General. "Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"

18 | ECONOMÍA LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024



Sergio Massa y Luis Adrián Luque, el presidente de Sofse (derecha)

### ARCHIVO

# Los comercios sobre el andén esconden una trama oscura detrás

NEGOCIO. Trenes Argentinos llamó a licitación para otorgar 68 permisos para locales comerciales en estaciones de los ramales Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento; sorprende lo irrisorio de los valores

### Francisco Olivera

LA NACION

Lo lógico habría sido que cualquier interesado en alquilar un local sobrealgún andén, un negocio atractivo dada la cantidad de pasajeros que pasan todos los días por ahí, se enterara por la página web de Trenes Argentinos de que el 1º del mes próximo se abrirá una licitación para 68 comercios en las estaciones de los ramales Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento. Pero no: estas convocatorias se hacen a veces muy por debajo del radar, con algún llamado de directivos de la empresa o afines a empresarios ya instalados hace tiempo en el sector, y eso es lo que volvió a ocurrir en esta oportunidad. La transparencia es todavía un bien escaso en el universo ferroviario.

Será entonces una competencia entre pocos. Después del choque de hace un mes en las vías de Palermo, el Gobierno intenta al menos revertir el deterioro del servicio. Declaró la semana pasada la emergencia hasta fines de año, que incluye la asignación de \$1,3 billones para inversiones, y procura últimamente regularizar esos contratos que en la jerga se llaman "permisos de uso precario" y que, bajo la órbita de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), venían con el canon congelado y el plazo vencido. Pero algo no funciona y los viejos trenes siguen siendo el imperio de la informalidad, un defecto en el que sin dudas influyen tanto el método de selección como quienes lo llevan a la práctica desde ambos lados del mostrador: funcionarios y hombres de negocios que se conocen hace tiempo y se parecen bastante a un elenco estable.

Hay dos personajes decisivos en esto. Uno es Luis Adrián Luque, presidente de Sofse des de febrero, directivo que viene de la época de Alberto Fernández. La de Sergio Massa, en rigor, porque milita hace tiempo en el Frente Renovador, que lo convirtió en concejal de San Miguel entre 2017 y 2020, año a partir del cual se sumó a Sofse comogerente de Asuntos Ju-

rídicos. Eran tiempos del massismo en el transporte, algo que parece no haber cambiado.

Luque es abogado y amigo de la infancia de Fabián Carballo, el otro protagonista de la trama. Empresario, permisionario en estaciones como Delta (Tren de la Costa) o Martínez (línea Mitre) a través de la firma Flor-Fajul SA, dueño de ferias informales en el conurbano y hasta concesionario del Mercado Concentrador de José C. Paz, Carballo fue candidato a intendente de ese distrito por el Frente Renovador en 2015 y, varias veces, apuntalador de las campañas de Massa. Era él quien, por ejemplo, le prestaba el helicóptero al entonces candidato.

La cercanía de Carballo con Sofse es famosa. En el sector no solo le atribuyen el vínculo con Luque, sino también con Diego Rymar, director y hombre muy influyente en la administración de la compañía. También con Lucía Abadie, gerenta de Proyectos y Desarrollo Comercial, de la que últimamente que dó distanciado después de una discusión.

Carballo no es funcionario, pero participa de reuniones decisivas en las que imparte órdenes. Ese rol extrañoinstalóinclusounaleyendano constatada por este diario: algunos fantasean con que tiene una oficina en el 4º piso de la empresa, ubicada en la esquina de Libertador y Ramos Mejía. Elempresarioniegatodo. "No tengo oficina en Trenes. No soy funcionario en Trenes", fue el mensaje que hizo llegar a LA NACION.

En su entorno admiten, sin embargo, que "va seguido" al edificio. "Esto viene de arriba", dicen que advierte en los encuentros, y que su referencia es la buena relación que ha sabido conseguir con funcionarios cercanos a Santiago Caputo.

En concreto, con Agustín Romo, diputado bonaerense del oficialismo, o Carlos, padre de Agustín y concejal de San Miguel por la misma fuerza. Fueron ellos quienes lo acercaron a la Libertad Avanza durante la campaña electoral. Consultado, Luque también negó a este diario que Carballo tuviera oficina, aunque admite verlo con frecuencia.

A través de un tercero, Carballo envió a LA NACION esta descripción: "Los nuevos cánones le harán ganar a Trenes Argentinos diezveces más", dice. El simple contratista contesta con conocimiento general de los números de la compañía, casi como si fuera funcionario.

Un repaso por la lista de locales y condiciones generales de la licitación deja entrever que hay mucho por clarificar. La publicación de la propuesta, que en algunos casos dura apenas unas horas, está lejos de lo que pretende la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE): que se exponga durante diez días hábiles en la web de la compañía y en las redes. En cuanto a los cánones, son hasta diez veces más bajos que los precios de alquileres del mercado para uso comercial fuera del andén.

Un inmueble de 14,15 metros cuadrados en la estación Belgrano C de línea Mitre, por caso, pide un canon mensual de \$120.000, un precio que no tiene relación con el de ningún alquiler de la Capital Federal. Y no solo considerando los de uso comercial, sino también el particular, donde se supone que se cobra bastante menos. Según el sitio Zonaprop, los monoambientes porteños más baratos son de \$200.000: hay uno disponible en Juan B. Justo al 7100, Floresta, con una superficie de 28 m2 y al que hay que agregarle \$30.000 de expensas, y otro en Callao y Corrientes, Congreso, con 21 m2y\$60.000 de expensas.

No existe, por ejemplo, en Mataderos ningún monoambiente por menos de \$ 300.000. Y, sin embargo, por la módica suma de \$ 368.400 de canon, se podrá aspirar a un local de 50,49 m2 en la estación Constitución. ¿Habrá alguien cobrando por fuera de la licitación? En el sector no solo no lo niegan, sino que lo definen a veces como el verdadero corazón de un negocio irregular: el comerciante pagará entonces bastante más que el precio de lista, la diferencia se reparte entre unos vivos y el que pierde, como siempre, será el Estado. El contribuyente. El pasajero. •

# El Fondo le pidió al Gobierno "nivelar" las condiciones entre las fintechs y los bancos

REPORTE. Mencionó la necesidad de profundizar la desregulación del sistema financiero para fomentar la competencia y los créditos privados

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó en su octavo reporte del programa sobre la deuda con la Argentina un apartado que involucra la tensa relación entre los bancos tradicionales y las compañías fintech, entre las que se encuentra la líder del sector, Mercado Pago.

El punto 27 del staff report del Fondo que se conoció el lunes pasado mencionó que el Gobierno avanza en desregulaciones bancarias y, de manera textual, utilizó la palabra "nivelar" para hacer referencia a las condiciones de competencia entre las entidades financieras tradicionales y las billeteras virtuales. En consecuencia, enumeró medidas necesarias para avanzar en esa dirección.

El informe del organismo internacional de crédito señaló: "Es necesaria una mayor racionalización de las regulaciones del sis- al Gobierno, al que le advirtió tema bancario para fortalecer la transmisión monetaria y la asignación de crédito privado".

En ese sentido, el FMI destacó el plan del Gobierno, aunque también "le marcó la cancha" sobre la dirección que deberían adoptar tales determinaciones simplificadoras del sistema financiero: "Igualdad de condiciones entre las empresas fintech y las instituciones bancarias tradicionales".

Según el ente monetario, los bancos tradicionales desde hace años reclaman medidas que, de acuerdo con su perspectiva, eliminarían asimetrías entre ellos y las billeteras virtuales. Ese escenario contempla distintas alternativas: aumentar regulaciones a compañías fintecho simplificar las reglas de juego en el sistema bancario. Tal como mencionó el informe del FMI, el camino adoptado es el de la desregulación y el nombre de la ruta de equiparación de normativas entre estos dos tipos de actores se llama "convergencia regulatoria".

En tanto, desde el sistema bancario se reconocen a ellos mismos en una "posición desventajosa" por diferentes motivos. Algunos de ellos responden a medidas de distintos gobiernos, a las que catalogan como "privilegios regulatorios e impositivos", aunque también otros se vinculan al uso de la tecnología, que disparó el surgimiento de nuevas firmas en el sector.

Vinculado a los supuestos "privilegios", una de las billeteras virtuales más importantes, Mercado Pago, niega la acusación. Incluso, hace un mes, el fundador de Mercado Libre, el empresario Marcos Galperin, publicó en redes sociales que su empresa aportó al fisco una suma de dinero 15 veces mayor que los subsidios que percibió a través de la ley de economía de conocimiento. Según los datos que mostró en su cuenta oficial de X, en 2023 recibió "aproximadamente US\$100 millones" por el incentivo dictaminado en la ley mencionada, pero tributó US\$1475 millones.

Las entidades bancarias "tradicionales", que están nucleadas en Adeba, Abappray ABA, le respondieron a Galperin con un comunicado en el que aseguraron haber aportado al fisco US\$25.780 millones durante el año pasado. En consecuencia, una fuente del sector bancario aseguró que, para ellos, "la única forma genuina de nivelar la cancha es que Mercado Libre y Mercado Pago adquieran una licencia bancaria para brindar esos servicios". Sobre este tema en particular, el informe elaborado por el FMI evitó dar demasiadas precisiones. Solamente sostuvo que "se está llevando a cabo un proceso de revisión regulatoria para garantizar la igualdad de condiciones".

### Recomendaciones

Con relación a la "convergencia regulatoria" y a dotar de mayor dinamismo a la competencia entre entidades financieras, el FMI incluyó recomendaciones sobre la importancia de "políticas macroprudenciales para evitar préstamos en monedas en las que los prestatarios no están cubiertos".

En conclusión, el Fondo indicó que la Argentina debe profundizar las desregulaciones en el sistema bancario para "fomentar el crédito privado" y, pese a reclamos del sector bancario sobre normativas que los desfavorecerían ante las fintechs, enumeró "los esfuerzos iniciales" del Gobierno materializados en algunas medidas puntuales como la eliminación del interés mínimo obligatorio en depósitos, entre otras.

La última gran disputa entre los bancos y las fintechs estuvo enfocada en la puesta en marcha de la interoperabilidad de los códigos QR para el pago con tarjetas de crédito (ya funcionaba para transferencias directas) y el cambio de sistema para ingresar el dinero en las billeteras digitales de debin a pull.

### CAÍDA DE ACCIONES ARGENTINAS EN WALL STREET

Las acciones argentinas cayeron aver hasta 8% en la Bolsa de Nueva York. Las mayores bajas se dieron en el sector bancario, pero casi todas las acciones que cotizan en Wall Street se tiñeron de rojo. La caída fue encabezada por los papeles de BBVA, que retrocedieron un 8,4%, seguidos por el Banco Macro (-6,9%), el Grupo Financiero Galicia (-5,2%), IR-SA (-4,9%) y Telecom (-4,9%). En sentido contrario, se destacó la acción de la tecnológica Globant, con un alza del 9,1%. En menor medida, subieron Transportadora de Gas del Sur (+2%)yMercadoLibre(+0,7%). Lostítulossoberanosdedeuda también mostraron variaciones negativas, con caídas promedio de 0,5%. Esto impactó sobre el riesgo país, que subió 18 unidades y se posicionó en los 1402 puntos.

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar CINE, TEATRO Y LIBRERÍAS

### Pase Cultural: ahora para jubilados

Además de los jóvenes, la tarjeta que el gobierno porteño extiende para usarse como medio de pago en cines, teatros, librerías y otros espacios culturales tendrá ahora una línea para mayores de 60 años, jubilados con la mínima, que tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires. El beneficio es de \$ 40 mil y para obtener el Pase hay que registrarse con DNI en el hall del Teatro San Martín, en las sedes comunales o en la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575).

# Una retrospectiva de Alonso atrae miles de visitantes en el museo de Unquillo

RETRATOS. A los 95 años, el maestro exhibe ochenta obras que reflejan sus vínculos afectivos y artísticos en un recorrido que empieza en los 60 y llega hasta la actualidad

### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.— A los 95 años, Carlos Alonso sigue pintando a diario en su casa de Unquillo, a pocas cuadras del Museo de Arte Contemporáneo Unquillo (MACU), donde se exhibe hasta el mes de agosto la retrospectiva El retrato. La muestra reúne unas ochenta obras elegidas por el pintor mendocino radicado desde 1981 en esta localidad de Córdoba y es una suerte de álbum de la vida, los afectos y las técnicas de quien es considerado uno de los mejores retratistas de la Argentina y uno de los "grandes maestros" vivos.

Desde el primer día, Alonso colaboró para que el museo se llevara adelante; se tratade un proyecto que se realizó con donaciones y aportes de artistas. Fue el pintor quien les propuso hacer la muestra que se ha convertido en la más convocante de los últimos años, con unos mil visitantes por fin de semana.

En las diferentes salas se distribuyen las obras de gran formato, la serie de retratos "enfrentados" y una serie de ilustraciones, entre las que se cuentan algunas producidas en los últimos meses. En ese segmento, por ejemplo, hay una vista aérea de una villa miseria que comparte espacio con otros de los años 60 sobre el hambre en Biafra. "Tienen sintonía porque el hambre sigue estando y las desigualdades también y Alonso siempre se ocupó de los temas sociales", dice a LA NACION el presidente de la Fundación MACU, Pablo Canedo.

Elartista eligió las obras y dirigió, con participación de su hijo Pablo, la disposición junto a un equipo del museo. Empezó a pensarla a fines del año pasado, cuando todavía estaba colgada allí su muestra Dante x Alonso (integrada por La Divina Comedia y Alonso en el infierno), a la que le sumó 35 pinturas más que las que se exhibieron en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes, y en Mendoza.

Hace mucho que prefiere no hacer apariciones públicas, aunque son muchos quienes se acercan a su casa a dejarle obras o regalos. "Le interesa saber si viene gente, se alegra de la convocatoria – añade Canedo –. Es un artista popular, como Benito Quinquela Martín, Florencio Molina Campos o Antonio Seguí, que en Córdoba es muy reconocido por todos por sus esculturas en las calles, por su presencia afuera de las salas de exposiciones".

Las obras elegidas presentan un recorrido por sus vínculos familia-

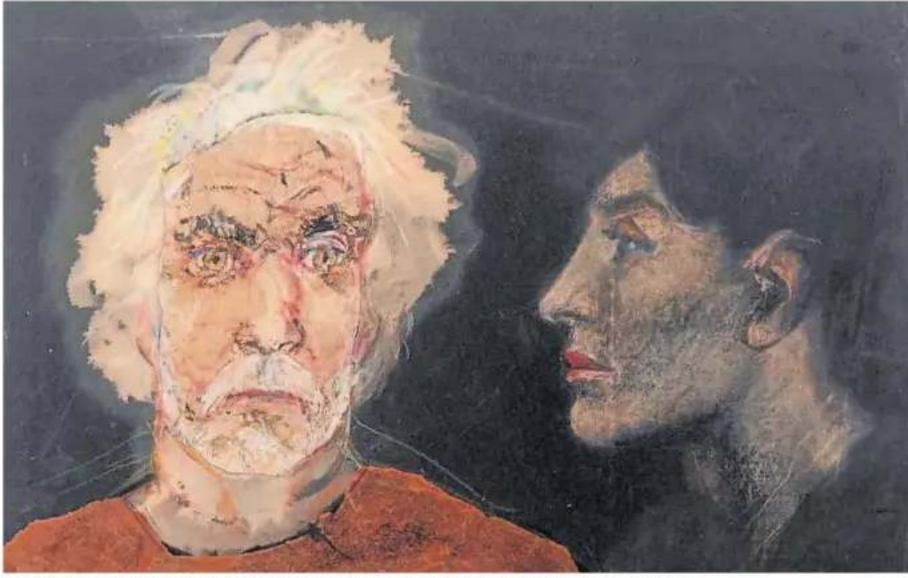

Diálogo I, uno de los retratos dobles elegidos por Alonso para su retrospectiva



Renoir aparece en la serie de artistas



Berni, en una villa, pintado en 1982

res (su esposa, Teresa; su madre; su hija Paloma, desaparecida en 1977, su hijo Pablo) y por una serie de artistas a los que admira (como Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir, Caravaggio y Paul Klee); también aparecen amigos y maestros como Lino Spilimbergo, Antonio Berni, Seguí, Antonio "Tutuca" Monteiro, Julio Le Parc, Guillermo Roux, Rómulo Macció o Pier Paolo

"Hay obras de todas las épocas, desde los 60, del exilio, de estos meses. Hay diversas técnicas, autorretratos, incluso uno de la serie Manos anónimas, retratos dobles, retratos enfrentados. Siempre como eje el retrato. La muestra es una bitácora. Alonso busca esa forma de comunicación sea a través del cuerpo, de la indagación del perso-

naje, de su admiración. Está lo trágico y lo sublime", precisa Canedo. Y también cuenta que Alonso transmite su admiración por ciertos pintores "a veces imitando la forma, a veces reinterpretando la obra, pero siempre con su enorme ductilidad técnica".

En esta exposición están, por ejemplo, *Deposición*, sobre un Caravaggio; un retrato de Giuseppe Verdi tomando como base uno del italiano Giovanni Boldini, varios de Renoirya viejo y enfermo y la temática de balcones de Miguel Victoria, artista de la escuela de La Boca.

De Spilimbergo hay cuatro retratos de diferentes momentos de su vida; uno esdel pintor muerto, en su cama, muy cercade uno de la madre de Alonso. "Hay un hilo trágico", apunta Canedo. Abre la muestra Pe-

lea por el color, un rombo cruzado, donde Van Gogh y Paul Gauguin están trenzándose por pinceles y pinturas. Alonso eligió colgar mirando hacia la sala un retrato de él, sentado en la punta de una cama, de espaldas a una mujer desnuda.

Además de Canedo, participaron del diseño de la muestra con Alonso y su hijo, los artistas Raúl Díaz, Ernesto Berra, Luli Challub y José Utrera, todos integrantes de la fundación MACU.

Adriana Peretti, la arquitecta del proyecto e integrante de la fundación, reivindica que el museo es "un proyecto muy particular y único por la forma en que se ha pensado, proyectado y ejecutado, y también en su funcionamiento; que Alonso sea parte y lo elija para exponer es un enorme orgullo". •

### Misterio: la aparición de monolitos alimenta varias teorías

¿ARTE? Una estructura espejada se halló en Las Vegas; hay antecedentes

Un monolito espejado que refleja todo lo que lo rodea, hallado esta semana en el desierto de Nevada por la policía de La Vegas, realimentó las especulaciones sobre su misterioso origen. La extraña instalación se parece a muchas otras que aparecieron en distintos puntos del planeta desde 2020.

"Vemos muchas cosas raras cuando la gente va de excursión, como no estar preparado para el clima, no llevar suficiente agua... ¡Pero mira esto!", anunciaba un mensaje publicado en la red social X el lunes por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

"Parece sacado de una película de ciencia ficción. Una columna alta y vertical que refleja todo lo que la rodea, sin explicación de su propósito y origen", escribió Johnny Diaz en una nota publicada el martes por The New York Times, donde recuerda los monolitos de la película 2001: Odisea del Espacio (1968), dirigida por Stanley Kubrick. Está basada en la serie de novelas de Arthur C. Clarke, en cuya trama juega un papel clave el hallazgo de monolitos construidos por una especie extraterrestre.

MACU

En esas célebres obras de ficción, el primer monolito aparece al comienzo de la historia, cuatro millones de años antes de la era actual, y más tarde se revela que existen miles en otras partes de la galaxia. En la vida real, el primero fue hallado en el desierto de Utah en plena pandemia, y rápidamente llamó la atención de los medios internacionales, antes de desaparecer de forma igual de misteriosa.

"¿Visitantes extraterrestres o instalación devanguardia?" fue el título de una nota publicada por *The Art Newspaper* en noviembre de 2020. "Si bien esta no es una obra del fallecido artista estadounidense John McCracken, sospechamos que es una obra de un colega artista que rinde homenajea McCracken", dijo al prestigioso medio un vocero de la galería David Zwirner, que representa al artista fallecido en 2011.

El hijo de McCracken, Patrick, declaró entonces a *The New York Times* que su padre le había dicho en 2002 que le encantaría "dejar sus obras en ambientes perdidos para que fueran descubiertas más tarde".

Según la agencia AFP, luego aparecieron objetos similares en Holanda, Polonia, Rumania, Canadá y Gran Bretaña, y nadie se atribuyó hasta el momento la autoría de los misteriosos objetos. • Celina Chatruc

# SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

Turismo | OPCIONES DEL FIN DE SEMANA EXTRALARGO

# Nieve, gastronomía y vino: la estrategia de Mendoza para atraer visitantes

En medio de una nevada que ilusiona a los centros de esquí, que abrirán en pocos días, la provincia se entusiasma con superar el 70% de ocupación hotelera; actividades para todos los bolsillos

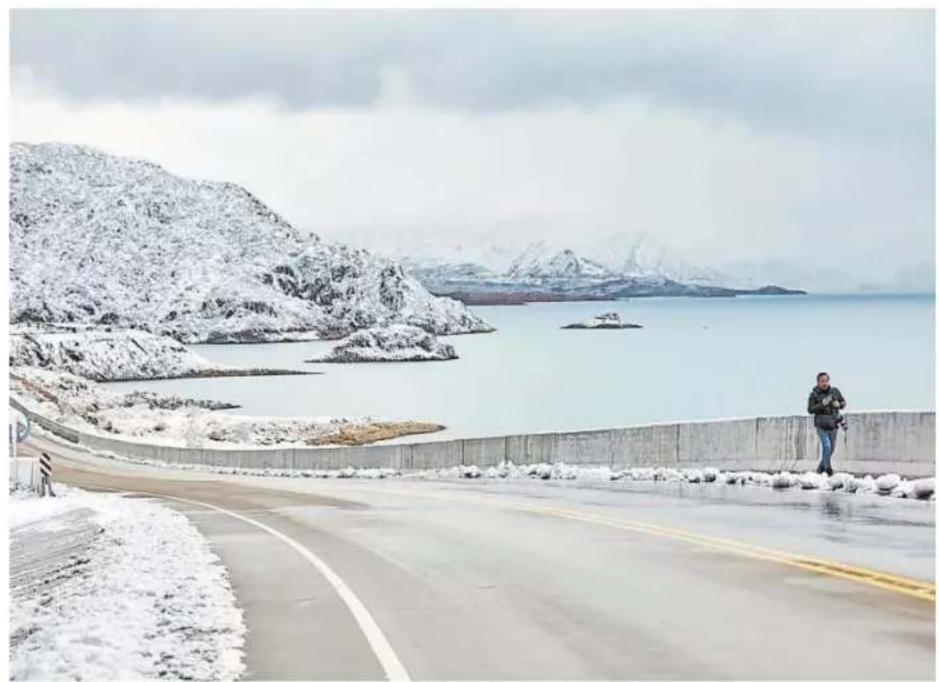

Cacheuta y Potrerillos, paradas ineludibles en Mendoza

MARCELO AGUILAR

### Pablo Mannino PARA LA NACION

MENDOZA.—Elalicaído movimiento turístico en el país puso en alerta al sector. Sin embargo, hay jurisdicciones que cruzan los dedos para sortear el "bajón" de los últimos días. Es el caso de esta provincia que, según información oficial, el fin de semana largo pasado registró más del 60% de ocupación, por encima de la media nacional. Y ahora se entusiasma con superar el 70% en este feriado XL, loque representa un impulso importante con miras al receso invernal, con la nieve como atracción principal.

Así, la montaña y el vino se unen con fuerza para seducir a los viajeros, quienes demandan cada vez más contacto con la naturaleza, de la mano de nuevas experiencias. De hecho, las expectativas, de cara a las vacaciones de invierno, están puestas en destinos como Mendoza, donde se puede combinar, por ejemplo, la práctica de esquí con el enoturismo, lejos y cerca de la capital provincial.

À pesar de que en la jornada de ayer, por las intensas nevadas y el riesgo de aludes, se dio marcha atrás con la preapertura de Las Leñas, en Malargüe, y de Penitentes, en Las Heras, previstas para este jueves, la realidad es que los visitantes tendrán este fin de semana la posibilidad de acercarse a la nieve, hasta donde las autoridades lo permitan, además de una cargada agenda cultural y de disfrutar de las tradicionales visitas a las bodegas, donde se pueden maridar vinos de primer nivel con los mejores platos de la alta gastronomía.

"A diferencia de otros destinos donde la situación es más compleja, en Mendoza el balance de los últimos días y las expectativas de lo que seviene no deja de ser positivo", expresó Gabriela Testa, titular del

Malargüe, la Alta Montaña, Valle del Uco y San Rafael, los más elegidos

En Las Leñas, ya hay tres metros de nieve en la base; abrirá a fin de mes

Amplia oferta de actividades, desde degustaciones hasta shows musicales Ente Mendoza Turismo (Emetur). Así, desde el Poder Ejecutivo men

Así, desde el Poder Ejecutivo mendocino apuestan al movimiento que se dará hasta pasado mañana, con una estimación de ocupación promedio superior a 70%, aunque hay otros actores de la industria que consideran que la cifra es demasiado optimista.

"Este número responde a la gran variedad y diversidad de propuestas con las que cuenta Mendoza y al pronóstico de nevadas para los próximos días, atractivo importante para los visitantes", señalaron las autoridades. En tanto, desde las cámaras del sector indicaron que el número final estará más cerca del 60%, al tiempo que recordaron que el fin de semana pasado, la ocupación rondó el 50%, sobre todo en los hoteles de la capital provincial.

Además, desde las entidades turísticas reconocieron que la provincia tendrá un mejor fin de semana largo que otros destinos del país, al tiempo que cruzaban los dedos para las vacaciones de invierno. "La realidad es que a esta altura tenemos recién el 50% de consultas de las que teníamos el año pasado. En cuanto a las reservas estamos recién en el 20%", contaron a este diario.

Según datos oficiales, durante el primer fin de semana largo de junio (del 15 al 17 últimos), Mendoza presentó 62% de ocupación promedio en todas las modalidades de alojamiento. Los destinos más elegidos fueron los vinculados con la naturaleza. Así Malargüe, la Alta Montaña, el Valle de Uco y San Rafael presentaron un buen nivel de ocupación como la capital provincial.

La expectativa está puesta en las próximas horas, con el objetívo de que los visitantes realicen varias salidas y compras. En este sentido, habrá actividades para todos los gustos, pensadas tanto para locales como para visitantes. Desde degustaciones, circuitos culturales, paseos peatonales y en bicicleta, naturaleza, yoga, beneficios en centros comerciales y tentadoras ofertas en el sector gastronómico. También se ofrecerán muestras de artes, show de aguas danzantes, eventos de brunch y música.

El entusiasmo de las bodegas, sobre todo aquellas que cuentan con visitas guiadas, catas y restaurantes, se hacía notar en las últimas horas de ayer, atentas a la llegada de extranjeros, vía aérea, teniendo en cuenta además que el paso a Chile se encuentra cerrado por las inclemencias climáticas. En un recorrido que hizo LA NACION por distintas bodegas del Gran Mendoza pudo observar la presencia de visitantes de otras provincias, sobre todo de Córdoba y Buenos Aires, y de dos países en particular, Brasil y Chile.

### Parques de nieve

Penitentes, sobre la ruta 7, en el corredor internacional, camino a Chile, se prepara para abrir como parque de nieve, sin medios de elevación, por falta de mantenimiento. Por ahora, el predio tiene una concesión provisoria, a la espera de que aparezcan interesados en hacerse cargo del lugar, que fue expropiado por el Estado mendocino en 2020. De acuerdo con fuentes de la Coordinación de Frontera, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado en los próximos días, aunque se prevé que los turistas puedan llegar al menos hasta Puente del Inca.

En tanto, en el sur provincial, más allá de la tradicional visita a San Rafael, la atención está puesta en Malargüe, con la nieve que no para de caer en Las Leñas. Sin embargo, la ruta de acceso al complejo invernal se encuentra cerrada por peligro de aludes, por lo que se estima que en las próximas horas se habilite para llegar hasta la zona termal de Los Molles, a 20 kilómetros de Las Leñas.

En contacto con la Nacion desde ese centro esquí explicaron que se vieron obligados a suspender la preapertura esta semana. De todas maneras, se preparan para el 29 próximo, fecha confirmada para el comienzo de la temporada. "Estamos a full con la nieve, y con las pistas listas para disfrutar dentro de muy poquito. En la base ya pasamos los tres metros y en la cumbre ya estamos cerca de los siete metros. Tenemos ahora una semana completa para trabajar la montaña; vamos a tener un comienzo de temporada único, para todos los amantes de la nieve", indicaron desde el complejo.

Desde el gobierno mendocino, en materia de seguridad vial, dieron algunas recomendaciones para el fin de semana largo, ya que las
rutas de la provincia tendrán más
flujo vehicular de lo habitual. "Manejo preventivo y la portación de
cadenas en zonas con nieve, son
la clave para evitar situaciones de
gravedad", precisaron. •

### Susto en el aeropuerto de Bariloche en el aterrizaje de un vuelo

Un avión de Flybondi sobrepasó la superficie de la pista; no hubo heridos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Un avión de la empresa Flybondi que cubría la ruta Ezeiza-Bariloche despistó ayer por la mañana al llegar a esta ciudad. Si bien no hubo heridos, la pista estuvo cerrada más de dos horas hasta que fuera retirada la aeronave del lugar.

Según explicaron desde Flybondi a través de un comunicado, al aterrizar en el Aeropuerto Teniente Candelaria de esta ciudad a las 8.50, el vuelo FO5240 "se excedió en la distancia de aterrizaje (conocido como overrun o runway excursion)". Es un evento en el que un avión se desvía o sobrepasa la superficie de la pista, ya sea durante el despegue o el aterrizaje. Entre las causas pueden figurar la contaminación de la pista, las malas condiciones climáticas, las fallas mecánicas, los errores del piloto o las aproximaciones inestables.

"Aún se desconocen las causas que podrían haber provocado esta situación. Tanto los pasajeros como la tripulación fueron desembarcados del avión sin inconvenientes y sin presentar ninguna novedad. La investigación está a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST)", sumaron desde Flybondi.

Horas después del hecho, investigadores de la JST se presentaron en el lugar tras "el incidente grave con la aeronave Boeing 737-8Q8 matrícula LV-KAY ocurrido en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche", según informaron desde ese organismo en su cuenta de X.

El despiste del Boeing 737 ocurrió ayer, a las 8.50, en plena nevada. El siguiente vuelo en aterrizar en Bariloche fue uno de Aerolíneas Argentinas, que provenía del Aeroparque Jorge Newbery y llegó a las 12.16.

En tanto, desde Aeropuertos Argentina 2000 remitieron a lo ya informado por Flybondi, e indicaron que, luego del incidente, el aeropuerto continuó operando con normalidad.

### Alerta

Desde la madrugada de ayer, Bariloche experimentaba intensas nevadas y había alerta amarilla. Tal como informaron desde Protección Civil, el ingreso de un frente frío en la zona cordillerana continuará hasta el domingo. Además de las nevadas, se prevén heladas matutinas y temperaturas máximas de 3°C y mínimas de hasta -7°C.

El aeropuerto de San Martín de los Andes estuvo ayer cerrado. Operarios trabajaban en el despeje de la pista: la acumulación de nieve puso en riesgo la capacidad de frenado de las aeronaves. • Paz García Pastormerlo LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD | 21

# La Gauchita: el icónico chalet marplatense que el avance inmobiliario redujo a escombros

Erigido a fines de la década del 30, tenía una vista excepcional a la costa desde una estratégica esquina de La Perla; en su lugar, habrá un edificio moderno

### Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.-La Gauchita es historia. Con suerte quedan en pie unos pocos metros de las paredes internas que dividían dependencias del pintoresco inmueble de dos plantas construido a fines de la década del 30 y uno de los pocos que, sin estar sobre el paseo costanero, por su ubicación tenía una excepcional vista al mar desde una estratégica esquina de La Perla.

Unos pocos días de esta semana corta les alcanzaron a máquinas retroexcavadoras, piquetas y unos pocos obreros para demoler la construcción que se distinguía entre el circuito de típicos chalets marplatenses, dominados por frente de piedra, techos de teja colonial y en este caso una fachada con detalles diferenciales en madera.

Ocupaba el extremo de una manzana irregular, que finaliza en ochava donde se cruzan San Luis y 11 de Septiembre. Cuando el terreno quede limpio comenzarán los trabajos para un edificio de departamentos. Una constante de estos tiempos: cambiar historia por altura.

La ventaja de esa esquina, con frente al este, radica en que por delante y del otro lado de la calle solo tiene la plazoleta Capitolina, distinguida por su monumento que recuerda a Rómulo, Remo y la loba que, según la leyenda, los amamantó. Apenas se cruza el Boulevard Patricio Peralta Ramos, se alcanza un mirador excepcional hacia el frente norte de playas y las alturas de la Loma de Santa Cecilia, hito fundacional de esta ciudad que enfrenta al océano Atlántico.

La Gauchita, nombre tallado en una piedra dispuesta a un lado de la puerta principal, se estrenó en 1939 con diseño del arquitecto Valentín Coll, uno de los cinco más reconocidos de aquella época de prosperidad y desarrollo de la ciudad, que crecía fuerte en cercanías del corredor marítimo y con esta tendencia de casas de no más de dos plantas y mucho material relacionado con la zona.

En este caso con una particularidad: la tradicional piedra Mar del Plata que identifica a esta tendencia local, caracterizada por placas cuadradas y rústicas, se cambió por una variante redondeada y de superficie lisa. Más conocida como "piedra bola".

"Una lástima que no haya estado protegido", afirmó el arquitecto Pablo Mastropasqua, asesor de patrimonio del Instituto del Hábitaty el Territorio del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires-Distrito 9 (Capba). Describió este chalet como una interesante variante a partir del uso en fachada de este tipo de piedra que no es de la zona, sino propia de ríos. Sobre el diseño valoró los techos con caídas a distintas aguas, vigas interiores y aberturas en madera hachada y en el interior, decoración de época y bien mantenida, según se advierte en algunos registros en video que



El chalet, en La Perla

GZA. CAMINATAS GUIADAS



Avanza la demolición total

MAURO V. RIZZI

circulan en redes sociales.

Lamenta que el desarrollo de la propiedad horizontal desde mediados del siglo cambiaron las funcionalidades de esta propiedad ya que sobre su medianera sur vio crecer un edificio de ocho pisos que tapó la mayor vista al mar y lo hundió en una continuidad de sombras.

"Este chalet tuvo un premio a la identidad", recordó sobre la distinción que la Defensoría del Pueblo local le dióa ese inmueble que no estaba entre los declarados de interés patrimonial, según la posibilidad que abrela ordenanza 10.075. Son 228 las propiedades protegidas por la norma, a las que se suman una docena de plazas y espacios públicos.

Vicky Gazzanego es una de las responsables de Caminatas Guiadas Mar del Plata, que acompaña a grupos por distintos circuitos, entre ellos los que tienen que ver con las casas históricas y, en particular, las de Loma Santa Cecilia. "Finalizaba en la plazoleta con La Gauchita porque tenía dos particularidades: su fachada con piedra bola y el diseño de Coll, uno de los primeros cinco arquitectos que tuvo la ciudad", explicó a LA NACION y lamentó su pérdida. "Era parte del conjunto llamado Il de Septiembre, de varios chalets clásicos de la zona", acotó.

Mastropasqua recordó la intención del Capba de trabajar con autoridades municipales en reabrir ese listado porque considera que la preservación se detuvo en construcciones de la primera mitad del siglo pasado y empieza a dejar en riesgo a otras más recientes, incluso

de movimiento moderno, que tienen valor patrimonial y deberían ser cuidadas.

"Se trabaja y mucho para cuidar verdaderas joyas de la arquitectura quetenemos", dijoala NACION y recordó la labor emprendida, por ejemplo, para conservar y restaurar lo que fue el hotel Chateau Frontenac, que mantendrá parte de su imagen original en un desarrollo inmobiliario que alcanzará más de la mitad de esa manzana. Ola avanzada recuperación de la Villa Concepción Unzué de Casares, en Alsina y la costa, donde alguna vez funcionó el Museo Vilasy hoy se perfila su apertura como hotel boutique.

El debate tras lo ocurrido con La Gauchita se reabre por la dificultad del Estado de interferir sobre la decisión de dueños de esas viviendas consideradas históricas, a los que se les limita con los posibles destinos que se dena esas unidades. Tanto demolición como transformación. Y la ausencia de una compensación.

Hay excepciones: la Casa del Puente o Casa sobre el Arroyo, comprada con recursos nacionales al dueño para preservar la obra de Amancio Williams, Hoy restaurada y reabierta al público.

Como un paso a la par, en ese sentido, asoma la intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En 2023 tuvo una participación con la compra de dos chalets históricos anexos, Villa Devoto y Villa de Bary, que acondicionará parajuzgadosydependenciasycon la decisión firme de que tengan actividades abiertas al público. •

# Ley de nietos: siguen dando turnos para su tramitación

SIN CAMBIOS. Lo confirmó el consulado de España; guía para obtener la nacionalidad

### Cintia Perazo

PARA LA NACION

El Consulado General de España en Buenos Aires confirmó que se siguen habilitando turnos en el contexto de la ley de nietos. La información, publicada en sus redes sociales, tranquilizó a muchos argentinos descendientes de españoles y que, luego de que el gobierno español anunciara el retiro de la embajadora de España en la Argentina, temían por la continuidad de su trámite.

Desde su cuenta oficial en X el Consulado General de España en Buenos Aires anunció que sigue impulsando a fondo la ley de nietosy que habilitaron 15.000 nuevos IDU (el IDU es un identificador de trámite que le es asignado a cada interesado).

Además, recordaron que toda la información está disponible en la web (incluyendo el último IDU en ser habilitado).

El mensaje del consultado está que el interesado naciera. da a LA NACION el 27 de mayo pasado, sobre los posibles cambios o complicaciones en los trámites de ciudadanía por los problemas diplomáticos. La respuesta, en aquel momento, fue contundente: "La retirada de la embajadora de España en Argentina no va a afectar a ninguna gestión de los trámites de naturaleza consular. Ningún ciudadano va a verse afectado".

En octubre de 2022 entró en vigencia la ley de memoria democrática, también conocida como ley de nietos, que representa la posibilidad de que miles de descendientes de españoles que escaparon de su país durante el franquismo puedan acceder a la ciudadanía española.

En una entrevista con LA NACION, Fernando García Casas, cónsul general de España en Buenos Aires, explicaba que en nuestro país hay cerca de 500.000 argentinos con ciudadanía española. "En nuestra demarcación, que comprende a la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y parte de la provincia de Buenos Aires, como Azul, Bolívar, Lincoln, entre otras, pero que no es toda la provincia, porque Bahía Blanca no está incluida, tenemos 350.000 "hispano-argentinos", "argenioles" o "argentinos españoles". De los 350.000 argentinos que tienen ciudadanía española, 304.000 son mayores de edad, que son los que votan; los otros son menores", detalló.

Además, el cónsul agregó en aquel momento: "Las cifras actuales muestran que, desde que salió la ley, que pasaron 14 meses, llevamos 8500 nuevos españoles plenamente documentados, 46.000 expedientes en trámite ya recibidos y 182.000 con audiencias agendadas y celebrándose. Priorizamos sobre todo retodo el que quiera y pueda ejerza su derecho".

Normalmente el consulado español en Buenos Aires recibe 460 solicitudes diarias. Y esperan que cuando proceso concluya los 350.000 "argentinos españoles" superarán los 500.000.

La ley de nietos no determina un límite de edad para aplicar. La normativa anterior, en con-



El pasaporte español

traposición, tenía en cuenta solo a hijos de padres españoles que cumplieran alguno de los requisitos detallados por el Ministerio de Exteriores de ese país:

- Haber nacidoantes de enero de 1985 y que el padre o la madre, nacido fuera de España, hava obtenido la nacionalidad antes de
- en línea con la respuesta brinda- Ser menor de 21 años y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad antes de que el interesado naciera.
  - Ser menor de 20 años y el padre omadre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad después de que el interesado naciera y antes de sus 18 años.

### Permanencia

La legislación vigente desde 2022 aplica de forma directa y sin necesidad de que la persona que recibe el beneficio deba vivir una determinada cantidad de tiempo en el país. Actualmente, los argentinos que no poseen la ciudadanía o tienen solo visas de trabajo o estudio pueden permanecer en España por 90 días de manera legal.

De obtenerse la ciudadanía española, se otorga acceso además al sistema educativo local, trabajos dentro de la comunidad europea y el libre tránsito.

Para proceder con la obtención de la ciudadanía española, es necesario presentar la siguiente documentación:

- El acta de opción por la nacionalidad española.
- Partida de nacimiento de los progenitores españoles en caso de que no esté inscripto en el Registro Civil español. Partida de nacimiento del inte-
- resado expedida por el Registro Civil argentino, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con postilla de La Haya. Acta de matrimonio de los progenitores o partida de nacimien-
- see la nacionalidad española. Pasaporte español o partida de defunción del progenitor español.

to del padre o madre que no po-

- · DNI argentino del progenitor español.
- DNI argentino del interesado.
- cibir la documentación para que En caso de adopciones, se debe aportar el testimonio completo de adopción junto con la partida de nacimiento del adoptado.

Una vez reunida la documentación, se debe acceder al sitio web del Consulado General de España y sacar un IDU o identificador de trámite. Luego, con un turno, deben asistir presencialmente al consulado con toda la documentación.

22 | SEGURIDAD | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



### Intensos rastrillajes

Al millar de rescatistas y especialistas de diversas fuerzas que colaboran en los rastrillajes se sumaron ayer buzos de la Prefectura, que buscan al chico de cinco años en las zonas de lagunas del área conocida como El Algarrobal.



Buzos reforzaron el rastrillaje en lagunas del paraje El Algarrobal



Unidades del Ejército colaboran en la búsqueda de Loan POTOS DE MARCELO MANERA/ENVIADO ESPECIAL

### Germán de los Santos ENVIADO ESPECIAL

NUEVE DE JULIO, Corrientes.— Al cumplirse una semana de la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años que fue visto por última vez cuando fue a recolectar naranjas en el paraje El Algarrobal, en las afueras del pueblo correntino de Nueve de Julio, los investigadores comenzaron a tener como hipótesis seria la posibilidad de que el chico haya sido raptado y pidieron la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Mientras avanzan los rastrillajes en la zona donde se reportó la desaparición de Loan, los fiscales hicieron por primera vez pública su sospecha de que este caso podría tratarse de algo más que la búsqueda de un chico perdido. Así lo informó el Ministerio Público de Corrientes en un comunicado de prensa difundido en Instagram.

"Ante la falta de localización del niño, y aunque aseguran que su búsqueda no se interrumpirá e incluso se ampliará, los fiscales creen que por lógica y sentido común, al analizar las pruebas, también debe considerarse la posibilidad de que [Loan] haya sido víctima de un rapto", se explicó en el citado comunicado de prensa.

El secuestro es una de las dos hipótesis que analizan el fiscal Juan
Carlos Castillo, a cargo de la Unidad
Fiscal de Investigaciones Concretas
(UFIC) de Goya, y su colega Guillermo Barry, que conduce la Unidad
Fiscal de Recepción y Análisis de
Casos (Ufrac). La otra línea investiga que sigue la pesquisa es que
Loan se haya perdido cuando quiso
regresar a la casa de su abuela luego
de recolectar naranjas.

El caso tiene tres detenidos con prisión preventiva, por abandono de persona. Se trata de Bernardino Benítez, tío del niño; Daniel Ramírez, conocido como Fierrito, y Mónica del Carmen Millapi.

# La búsqueda de Loan: los fiscales hablan por primera vez de la hipótesis de un rapto

DESAPARECIDO. El Ministerio Público de Corrientes señaló, en un comunicado, que la falta de resultados en el rastrillaje sustenta la teoría de que el chico de cinco años habría sido víctima de un delito

Según las fuentes consultadas, Benítez y los otros dos imputados, fueron quienes, el jueves pasado, después de las 14, llevaron a seis niños, entre ellos a Loan, hacia una propiedad situada a 600 metros de la casa de Catalina Peña, la abuela del chico desaparecido, donde el menor estaba de visita, para recolectar y comer naranjas.

"Una media hora más tarde, los imputados, quienes debía cuidar de los menores que tenían a su cargo, abandonaron a su suerte a Loan colocándolo en una situación de desamparo, ya que no puedevalerse por sí mismo, no siendo hallado hasta el momento", afirmó el fiscal Castillo al solicitar la prisión preventiva del tío del chico desaparecido y de Fierrito Ramírez y Millapi.

El fiscal Barry afirmó que la imputación sobre los tres detenidos podría agravarse. "Para desentrañar el hecho esperamos el resultado del peritaje con luminol que se hizo sobre los vehículos de los imputados y el análisis del barrido de las antenas de los teléfonos celulares", agregó el representante del Ministerio Público.

Loan está desaparecido desde ha-

ce una semana. El tiempo pasa sin que aparezca el niño y a las tareas de rescate se sumaron en las últimas horas buzos tácticos que buscan al chico en las lagunas y bañados que están cerca de El Algarrobal, el paraje donde vive su abuela, que es el último lugar donde lo vieron con vida tras almorzar con su padre y una decena de personas.

En kayaks y canoas, los buzos se sumergen en las lagunas fangosas para buscar rastros del niño. Las labores son complicadas por la vegetación que hay en el agua oscura, que sirve de aguadas para el ganado que camina por la zona.

Actualmente, hay unos 1000 efectivos de distintas fuerzas provinciales y federales buscando a Loan y también un centenar de integrantes del Ejército, que montaron un campamento al lado de la ruta 127, cerca del centro operativo, donde se coordinan las tareas de rescate.

La policía de Corrientes cercó desde anteayer, seis días después de la desaparición del niño, las inmediaciones de la casa de la abuela, uno de los puntos donde se centra la búsqueda con perros.

Con el correr de los días, en Nueve

de Julio, un pueblo de 2500 habitantes, donde nació Loan, la bronca y la indignación empiezan a crecer ante la falta de resultados en la búsqueda. Anteanoche se realizó una marcha hasta la comisaría local, donde los familiares y vecinos exigieron la aparición del chico con vida.

Incluso, el intendente Hugo Sebastián Ynsaurralde comentó su sensación de que el niño fue raptado y apuntó sus sospechas contra la policía local.

Es que nadie en el pueblo cree que Loan se perdió en el campo de su abuela el jueves pasado, cuando fue a buscar naranjas a un monte con cinco mayores, entre ellos su tío, y seis chicos. De esa sensación que flota en el lugar, de que Loan no pudo extraviarse en el monte, y que tras siete dias de intensos rastrillajes no fue hallado, se prende el abogado Jorge Monti, que hasta ayer fue el defensor de Benítez y que ahora solo quedó como letrado de los otros dos detenidos, para analizar pedir un cambio radical en la causa: que se investigue el delito de trata de personas en la Justicia Federal.

La Fundación La Alameda pre-

sentó anteayer un escrito ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) para pedir que la causa de la desaparición de Loan pase al fuero federal, para ser investigada como un eventual rapto con fines de trata de personas. El abogado dijo que probablemente en las próximas horas se pliegue a ese pedido a partir de que los intensos rastrillajes en la zona no dieron ningún resultado hasta ahora.

Comose consignó, los fiscales que están al frente de la investigación ya mencionan oficialmente que avanza la hipótesis de un rapto.

### Pistas dudosas

A los expertos les llama la atención que no se encontraran rastros de un niño perdido. Porque el hallazgo de una zapatilla de Loan, en un bañado, encierra algunas dudas, sobre todo por la manera en la que se encontró el calzado. No lo halló un rescatista, sino la hija de una mujer que estuvo en ese almuerzo en el campo de la abuela de Loan el día en que desapareció el chico.

Hayotros puntos que son polémicos en la causa. Monti pidió al fiscal Castillo, quien ahora trabaja con su colega Barry, a cargo de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) de Goya, que cite a declarar a Carlos Pérez y a Victoria Caillaba, esta última funcionaria del municipio de Nueve de Julio, quienes—según declaraciones que hicieron a los medios—estuvieron en el almuerzo tras el cual desapareció el chico y nunca les tomaron declaración.

El letrado señaló en un escrito que además le llama la atención que otras dos mujeres que fueron a buscar naranjas con el grupo no hayan sido imputadas. Se trata de Laudelina Peña, tía de Loan, y de Camila Gómez. "Llama la atención de esta defensa que, entre las personas presentes y que acompañaron a los menores en la excursión hacia el naranjal, además de los imputados, se encontraban Laudelina y Camila Gómez, que no fueron imputadas", sostuvo el abogado. •

### Avisos fúnebres

4318 8888

funebres@lanacion.com.ar

### Sepelios y **Participaciones**

BALFOUR, Celia Catalina Poehls de, q.e.p.d., falleció el 10-6-2024, a los 104 años. - La despedimos con tristeza pero con la alegría de tantos años compartidos. Sus hijos Mónica y Luis Mazzini, Johnny, Luis y Alicia Travi; sus catorce nietos Juan y Vanesa, Sofia, Debbie y José, John, Tommy, Valentina e Iván, Martín y Cata, Juan y Anita, Pablo y Lali, Luis, Mariana y Nahuel, Vicky, Clara y Gonza, Rochi y Pablo; sus 15 bisnietos Bauti, Amalia, Benja, Lupe, Clari, Facundo, Milagros, Ignacio, Lucas, Felipe, Tommy, Fran, Santi, Joaco y Sarita y su incondicional Justina Valladolid.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 19-6-2024, - Jean y Gloria de Ganay, hijos y nietos despiden con profunda tristeza a su sobrina Mercedes. Acompañando a su prima Margarita y a toda la familia Olivera-Bausili, ruegan una oración en su memoria.

BAUSILI, Mercedes. - Acompañamos a Margarita y familia en estos tristísimos momentos. María Victoria y Alberto Anchorena.

BAUSILI, Mercedes. - Sus amigas de los lunes: Sol, Gloria, Graciela, Alicia, Ivonne, Adelita, Lucrecia, Eva, Gabriella, Fini y María acompañan a Margarita en su dolor con mucho amor y oraciones para Mechi.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Querida Mechi, te despido con mucho amor e inmensa tristeza. Junto con mis padres Patricio y Teresa y mis hermanos Tomás y Victoria, abrazamos a toda la familia Bausili con enorme cariño. Delfina Magrane.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Angela Palacio Posse y Fernando Petrella elevan una oración en su memoria y acompañan a Margarita en este triste momento.

BAUSILI, Mercedes. - Marta y Gerardo Segura, María Rosa Martini y Marta Speroni Dechamps acompañan a Margarita y familia en su dolor.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Bea y Aldo Fabbri despiden a Mercedes con profunda tristeza y acompañan a Margarita y su familia con mucho cariño.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -María y Jorge Blaquier e hijos acompañan a Margarita y familia con mucho cariño.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -María y Alejandro Paz la despiden con tristeza y acompañan a Margarita con todo cari-

BAUSILI, Mercedes. - Juan F. de Alzaga y Susana Marino despiden a la querida Mechi, abrazando a Margarita y su familia con todo cariño.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Santiago y Rita Sánchez Elia acompañan con todo su cariño a Margarita y familia.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Raquel Escudero y Jorge Claypole (as.) e hijos despiden con mucho dolor a Mechi y abrazan con mucho cariño a Margarita, Jackie y familia Bausili en este triste momento.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Sebastián y Mercedes Rodríguez Larreta; sus hijos Sebastián y Aleca, Nicolás, Mateo, Vicente y Feli y Bautista despiden a la querida Mechi y acompañan a Marga y toda la familia. Gracias Mechi por tu alegría y amor. Dios te bendiga mucho y te tenga a su lado.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Dennis y Marie Claire Brook y sus hijos abrazan a Margarita y a su querida familia con mucho cariño.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Marcia y Peban acompañan a la familia Bausili con entrañable afecto.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Xime y Toto y Jose y Pablo abrazan a Santi y todos los queridos Bausili con cariño.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Mausi y Victoria Noorthoorn despiden con mucho dolor a Mercedes y acompañan a Margarita y sus hijos con el cariño de toda una vida compar-

BAUSILI, Mercedes (Mechi). Inés y Dany Palandjoglou (as.) despiden a Mechi con profunda pena y abrazan a Margarita y a toda la querida familia Bausili con mucho cariño.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Marlene y Oscar Devotto acompañan a Margarita en estos tristes momentos.

BAUSILI, Mercedes. - Owen y Ana Cavanagh con afecto y cariño acompañan a Margarita, hijos y familia en estos momentos de tristeza.

BAUSILI, Mercedes, falleció el 19-6-2024. - La familia Segura Ordoñez despide con tristeza a la querida Mechi en su viaje final a la casa del Señor, y abraza con amor y mucha oración a Ma, Jackie, Santi, Pablo, Agus, Caro y familiares. ¡Cómo los queremos!.

BAUSILI, Mercedes. - Analú y Máximo Bomchil la despiden con tristeza y acompañan a Margarita con todo afecto y cariño.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Zsolt y Ania Agárdy (as.) acompañan a Margarita y familia con mucho afecto y ruegan una oración en su memoria.

DETRY, Diego Luis. - Sus hermanos Mariano y Patricia Dormal, hijos y nietos, despedimos a Diego con tristeza y acompañamos con mucho cariño a Valeria, Juan, Ramiro, Tomy y Lucas.

DETRY, Diego. - Con infinita tristeza te despido, fuiste más que primo, jun hermano! Patricia Gancedo (a.).

DETRY, Diego. - Silvia y Hernán; sus hijos Hernán, Paul, Sol, Matías y Angie, hijos políticos y nietos lo despiden con amor, abrazan a Vale, Juan, Rami y Sol, Tommy y Lucas y ruegan una oración en su memoria.

DETRY, Diego, q.e.p.d. - Sofi, Flor e Inés Detry y Flias. despiden a Diego y abrazan a Vale, Juan y Rami con cariño.

DETRY, Diego Luis. - Valeria Trotz, Juan, Ramiro y Sol, Tomy y Lucas te agradecemos los lindos momentos que vivimos juntos. Te vamos a extrañar.

FACIO, Sara. - Susanna Moncayo despide a Sara con inmenso cariño y admiración.

FACIO, Sara. - Sarita, estarás eternamente en nuestros corazones y seremos fieles al rumbo que nos marcaste. Fundación María Elena Walsh-Sara Facio: Graciela Garcia Romero, Silvia Mangialardi, Marisa Murgier, Felicitas Luna, Ezequiel Díaz Ortiz, Mariano Rodríguez, Guillermo Gasió, Leila Guerriero y Leonor Benedetto. Las colaboradoras: Majo Ponce, Sofía De La Vega y Yamila Almuni. Sus amigos cercanos: Esther González Varona, Carmen Rovira, Gladys Vito, Herminia Mérega, Mario y Victoria Reitman, Familia Zelkowicz, Gabi Grinbaum, Andy Goldstein, Eduardo Comesaña y Julie Weisz.

GÓMEZ ANDRADE de GUE-RRERO, Graciela, q.e.p.d., 20-6-2024. - Su cuñado Santiago Guerrero, Graciela Curubeto y familia la despiden con mucha tristeza, acompañan con mucho cariño a su hermana Mónica y familia y rezan por su eterno descanso.

KANTHAK, Klaus Helge, q.e.p.d., falleció el 20-6-2024 -Iris, Kali y Chris te despedimos con profundo dolor y cariño. Te queremos.

LEOTTA, Eduardo Florencio, q.e.p.d., fallecio el 20-6-2024. - La familia Bandiera despide con profundo dolor a don Eduardo, una gran persona, acompaña a Gustavo, Cecilia y demás deudos en este triste momento.

LEVENZON, Izy. - Al gordo único que se nos acaba de ir. siempre te recordaremos y seguiremos el legado que nos dejaste. Fuiste grande en todo, fuerte, optimista y valiente. Tu familia.

LEVENZON, Izy, Z.L., 19-6-2024. - El Museo del Holocausto de Buenos Aires participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos a su esposa Flora, sus hijos Adrián y Sergio y a toda su familia, en este doloroso momento. Honraremos su legado y su compromiso con la memoria.

LEVENZON, Izy. - Acompañamos con mucho cariño a Adrián, Marce, Toti, Mica, y Flia, en este triste momento, Paula, Ale Guelman y Flia.

LEVENZON, Izy. - Lamentamos profundamente el fallecimiento del querido Izy. Abrazamos con mucho cariño a Flora, Adri, Marce, Sergio, Flor y Flia. Edgardo y Sandra Bechery Nené.

LEVENZON, Izy. - Carlos Bril y familia despiden al querido Izy y acompañan a Flora, Adrián, Sergio y sus familias.

LEVENZON, Izy, Z.L. - Debbie y Damian Tabakman acompañan a Adrián, Marce, Mica, Toti y familia con mucho cari-

LEVENZON, Izy, Z.L. - falleció 19-6-2024. - Mica y Juan Cadoche, y sus bisnietos Milo y Jazmin lamentan profundamente su partida y lo despiden con mucho amor. Te vamos a extrañar mucho!.

LEVENZON, Izy, Z.L., Etel y Carlos Cadoche, y sus hijos Lucila y Nicolás acompañan a la familia Levenzon en su dolor por tan irreparable pérdida.

LEVENZON, Izy. - Mariano, Vivian Dvorkin (as.) y familia acompañan a los Levenzon en este triste momento.

LEVENZON, Izy. - Con mucho amor, abrazamos en este momento de tristeza a Adrián, Marcela y a toda la familia Levenzon. Mariana y Marcelo Mindlin, Karina y Damián Mindlin, Marisa y Eduardo Pochinski, Vivi v Gustavo Ko-

NOGUES, Néstor Carlos. - Alberto y Marcela Ortiz y Juan y Celita Schiaffino despiden al querido Néstor, socio y amigo, con mucha tristeza y acompañan a Tonita, Carlos y Mariano en este triste momento.

PERELMUTER, Luis, Z.L. -Esta madrugada Luis partió a su descanso eterno luego de 92 años de una vida plena y ejemplar. Nos deja su legado de energía, empuje, afecto, creatividad y compromiso. Siempre lo recordaremos como ejemplo de vida. Tus hijas Laura, Claudia y Sandra, tus yernos Gabi y Víctor, tus nietos y bisnietos.

PERELMUTER, Luis. - Lo vamos a extrañar mucho. Lo recordaremos con orgullo y admiración, Sonia, Gabriela, Daniel, Rocio, Oscar, Laura, Federico, Andrés, Nicole y Beto.

PERELMUTER, Luis. - La familia Rothfeld junto al estudio y sus colaboradores acompañan a la familia Perelmuter y recuerdan a Luis con cariño y admiración.

PERELMUTER, Luis, Z.L., falleció 20-6-2024. - Jorge, Diego y Tati Fainzaig lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Luisito, hombre probo que deja un nombre inmaculado. Acompañamos con todo cariño a sus hijas Laura, Claudia, Sandra y familias en su dolor.

XX

PERELMUTER, Luis. - Con enorme tristeza despedimos a un amigo entrañable. Acompañamos a la familia en su dolor. Roberto, Ester Suaya y fa-

PERELMUTER, Luis, Z.L. -Debbie, Damián, Flor, Fede y Jazmín lamentan profundamente la partida de Luis y acompañan con mucho amor a Laura, Gabi, Jony, Michelle y familia.

PERELMUTER, Luis. - Berardo y Silvia Dujovne despiden con cariño a su amigo Luis y acompañan a la familia en este triste momento.

PERELMUTER, Luis. - Acompañamos con mucho cariño a Laura, Claudia, Sandra y familia en este triste momento. Familia Schalit y familia Bab.

PERELMUTER, Luis, Z.L., falleció el 20-6-2024. - Despedimos a un hombre excepcional, acompañamos a Laura, Claudia, Sandra y Flias. en este momento de profundo dolor. Flias. Bercovich, Elsztain y Teitelbaum.

PERELMUTER, Luis, Z.L., falleció el 20-6-2024. - Ruth y Roberto Wagmaister acompañamos en este triste adiós al padre de nuestra querida amiga Sandra con todo cariño. Te envolvemos con un fuerte abrazo.

PERELMUTER, Luis, Z.L., falleció el 20-6-2024. - Despido con mucha tristeza a mi querido amigo y destacado dirigente de la comunidad judía. Ezra Zeitune.

PERELMUTER, Luis. - El estudio Dujovne Hirsch y Asociados lamenta el fallecimiento de quien fuera una gran persona.

PERELMUTER, Luis. - Ingeniero, vuele alto que Sarita lo espera. Muchas gracias por haber confiado en mí como su escribana. Ha dejado un legado de honestidad y caballerosidad amén de tres mujeres brillantes y orgullosas de su sello. Lo extrañaremos mucho. Ana María Chiesa.

PINASCO, Ignacio H., q.e.p.d., 19-6-2024. - Su mujer Maria Marta Solveyra, y sus hijos Marina, Ignacio y Jimena Claret, y Nicolás y Florencia Alonso Hidalgo; sus nietos Sofi, Tomi, Agustín, Manu y Paz; Nachi, Joaco y Jacinta; y Clarita, Santi, Marcos y Rochi, lo despiden con inmenso amor y paz, en la fe de una nueva vida.

PINASCO, Ignacio, q.e.p.d. -Su hermana Teresa y Miguel Colombres, hijos y nietos lo despiden con amor.

PINASCO, Ignacio, q.e.p.d. -Sus hermanas Carmen R. J. M. y Laura Pinasco y Julio Lalane e hijos despiden al querido Ignacio, quien goza ya de la paz del Señor.

PINASCO, Ignacio. - Su hermana Clara y Alfredo Larguía, hijos y nietos lo despiden con tristeza, recordando tan lindos momentos compartidos.

PINASCO, Ignacio, q.e.p.d., 19-6-2024. - Su hermano Gustavo, sus hijos, hijos políticos, nietos y Ana Fraga participan con inmenso dolor su falleci-

PINASCO, Ignacio. - Javier e Irene Alonso Hidalgo y familia despiden con tristeza a su consuegro y amigo Ignacio y acompañan a María Marta, Nico, Nacho y Marina con mucho cariño.

PINASCO, Ignacio, Dr. - César Solveyra, Ana y sus hijos abrazan a Mara Marta, Marina, Nacho y Nico en este momento de dolor por la pérdida de Ignacio.

PINASCO, Ignacio, q.e.p.d. -Roberto Punte, Gloria de Noailles y sus hijos Nicastro abrazan a M. Marta y todos los Pinasco.

PINASCO, Ignacio, q.e.p.d. -Silvia y Jorge Aubone Videla y sus hijos despiden al querido Ignacio y acompañan a María Marta, Ignacio, Nico y Marina con gran cariño.

PINASCO, Ignacio, q.e.p.d. -Jorge Hugo Herrara Vegas y Julio Figueroa participan con tristeza el fallecimiento de su intimo amigo y acompañan a Maria Marta y su familia con una oración en su memoria.

ROBBIO, Arturo Marcelo, q.e.p.d., 19-6-2024. - Su hermano Nicolás y Mónica Mallo de Robbio Pacheco despiden a Arturo con gran tristeza, elevando oraciones por su eterno descanso.

ROMERO de LAPORTE, María Esther. - falleció el 19-6-2024. - El directorio de Frávega S.A. y sus accionistas participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SAGUES, Néstor. - Abraza a su familia. Los maestros perduran para siempre. Roberto

Punte.

SAGÜES, Néstor Pedro. - Maria Angélica Gelli despide al maestro del derecho constitucional y abraza con afecto a sus hijas Sofia y Candelaria.

VIDAL, Sandra. - Estudio Salvi Abogados acompaña a Analia, Nadia y familia en este momento de dolor.

Recordatorios

NASSER ADJMI, Alberto, Z.L., falleció el 21-6-2016. - Tu esposa, hijos y nietos te recordamos con mucho amor.

PETRACCHI, Esther María, 21-6-2021. - A 3 años de tu fallecimiento, tu hijo Pablo te extraña y pide una oración en tu memoria.

PRESMAN de ALTSCHULER, Safira (Sofía). - A 15 años de tu ausencia, toda la familia con los 6 bisnietitos te extrañamos. Que tu recuerdo sea una bendición.

www.lanacion.com.ar/funebres

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 24 | SEGURIDAD

# El intendente pidió que se investigue a la policía por la desaparición de Loan

CORRIENTES. "Es evidente que se lo llevaron", dijo Hugo Ynsaurralde y expuso sus diferencias con el comisario local



Vecinos de Nueve de Julio reclamaron anteanoche frente a la comisaría

MARCELO MANERA/ENVIADO ESPECIAL

NUEVE DE JULIO, Corrientes (De un enviado especial).- La marcha de vecinos que pidieron anteanoche la aparición con vida de Loan Peña se concentró frente a la comisaría de este pueblo de 2500 habitantes. No hubo alguna situación de violencia o tensión extrema como habitualmente ocurre en esta clase de concentración, donde la gente expone su enojo e impotencia por una búsqueda que no avanza. Sí se escucharon reproches, contra la policía. Algunas de esas quejas fueron señaladas por familiares del chico de cinco años que está desaparecido desde el jueves 13 del actual. Otras voces críticas resultaron más inesperadas. Ese fue el caso del intendente Hugo Sebastián Ynsaurralde, que pidió que se investigue a la policia de esta localidad.

Mientras continúan los rastrillajes en busca de Loan, el intendente Ynsaurralde, manifestó antenoche ante la cámara del canal de noticias Crónica TV estar "aterrado" y pidió que "revisen a la policía" por la desaparición del chico.

Durante la manifestación que organizaron los vecinos anteanoche, la casa del jefe comunal fue uno de los lugares donde se detuvo durante algunos minutos la protesta. Ante la presión de los vecinos, el intendente habló de que en la zona hay mucha "porquería", en referencia a las drogas. También hizo mención a mafias, a las que no identificó concretamente, y de lo que cree que pudo haberle pasado al menor.

"Es evidente que se lo llevaron", dijo. Yagregó: "Sien unos días Loan no aparece, esto puede volver a pasar. Estoy y estamos todos aterrados. Por mi hijo y por los hijos de todos", aseguró

"Todos somos padres y nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa 'porquería'. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas, pero desde hace tiempo y ahora también, les pedí a las autoridades



Hugo Ynsaurralde

que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría", sostuvo el jefe comunal frente a la puerta de su casa y rodeado por los vecinos que reclamaban la aparición de Loan.

Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a declarar en la fiscalía, se mostrófirme: "Si me llaman, voy, no tengo nada que ocultar", dijo.

"Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que a mí no me importa quién tenga que caer en esta situación. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes [por los vecinos] creen que hice algomal, díganmelo y yodoy un paso para el costado, no hay problema", manifestó.

Acorralado por los vecinos, Ynsaurralde sostuvo que la desaparición de Loan puede estar relacionada con el narcotráfico: "Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas", advirtió el intendente.

"Estoy comprometido en que esto se solucione. Hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos", señaló el jefe comunal, quien atribuyó su silencio previo a que deseaba mostrarse" respetuoso de las instituciones".

Y avanzó sobre la posición de la

policía del pueblo: "Que el comisario salga y diga algo concreto o algo que nos lleve a alguna verdad".

Sus palabras rebotaron en toda la provincia. La desaparición de Loan golpeó fuerte en la sociedad y se reunieron equipos especiales de búsqueda de varios distritos, además de las fuerzas federales y de efectivos del Ejército. Frente al interés público que genera este caso, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, pidió que el intendente de Nueve de Julio especificase esa denuncia.

El mandatario provincial insistió, por otra parte, en que no "hay que descartar nada", en referencia a las diferentes hipótesis que se manejan sobre la desaparición del nene. Y agregó: "Si el intendente conoce algo, tiene la responsabilidad de denunciarlo. Tenemos que llegar a la verdad real, tenemos ese desafio".

Además, aseguró que habló con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y confirmó que el gobierno nacional envío a la provincia más recursos humanos y técnicos para colaborar en la búsqueda de Loan. "Nunca se vio un despliegue tan importante",

Luego de una semana de rastrillajes, incluso la Justicia parece convencida de explorar otras hipótesis, por lo que cobra fuerza el testimonio del intendente Ynsaurralde. Los dos fiscales que llevan adelante el caso ya hicieron público que avanzarán en la teoría del secuestro de Loan.

Su madre, María Noguera, ya había dicho un día antes que está convencida de que su hijo estaba aun en Nueve de Julio. A través de su representante legal había solicitado que el rastrillaje se hiciera "casa por casa".

Laudelina, una de las hermanas de la madre de Loan, aseguró: "Mi hermana dice que se lo llevaron a mi sobrino. Acá en el pueblo están ocultando algo. El comisario conoce a los que estaban allá. Tienen que venir fuerzas federales". •

### Entre Ríos: cuatro muertos en una colisión frontal

### Funcionario herido

El conductor de uno de los vehículos fue identificado como Juan Ruiz Orrico, de 50 años y presidente del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos; está internado en grave estado

TRAGEDIA. Un mortal accidente tuvo lugar en la madrugada de ayer en Entre Ríos. Cuatro personas murieron como consecuencia de un choque frontal registrado en la ruta 39, a la altura de Caseros, en la localidad de Concepción del Uruguay.

El subjefe de unidad de la policía de Entre Ríos desplegada en la zona, Martín Tello, confirmó la muerte de cuatro personas y explicó que el conductor de uno de los automóviles está internado en estado crítico en el Hospital Urquiza. "Uno de los vehículos ni se puede establecer qué clase es, el motor está a un costado, el velocímetro también, está irreconocible. El otro sería un Volkswagen Passat", sostuvo en diálogo con Radio La Voz. "Estamos esperando al fiscal, pero ya chequeamos pertenencias para indagar en la identidad de las víctimas", agregó el comisario. Horas más tarde, se identificó a las víctimas como Leandro Almada, Lucas y Brian Izaguirre y Axel Rossi, que se dirigían a trabajar al Frigorífico Fadel.

El otro vehículo era conducido por Juan Ruiz Orrico, de 50 años y funcionario provincial, que resultó gravemente herido con múltiples fracturas, incluyendo costillas y vértebras, además de una hemorragia cerebral. •

### Un exministro cordobés, imputado por corrupción



ALFONSO MOSQUERA EXMINISTRO DE

SEGURIDAD DE CÓRDOBA

Acusación: la fiscalía anticorrupción procesó a 18 personas por el movimiento irregular de vehículos oficiales

CÓRDOBA. El asesinato del adolescente Blas Correas, ocurrido en los primeros meses de la pandemia de coronavirus y por el que hay dos policías condenados a prisión perpetua, tendrá un nuevo capítulo judicial en las próximas semanas. Es que el fiscal Francisco Mondino del Fuero Anticorrupción, que lleva adelante la pesquisa por otros eventuales delitos revelados a partir de la investigación del conmocionante caso de gatillo fácil, imputó a 18 personas, entre ellas, al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y al comisario Gonzalo Cumplido, implicados por la injustificada cesión de un auto oficial.

Hace 15 meses la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, con jurados populares, condenó a prisión perpetua a los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón por el homicidio de Correas, que tenía 17 años, y por el intento de homicidio agravado contra los otros cuatro adolescentes que iban con él en el auto, el 6 de agosto de 2020. En esa ocasión, los camaristas solicitaron al Fuero Anticorrupción que investigara la posible comisión de delitos en torno al manejo de recursos del Ministerio de Seguridad y en hechos vinculados a la falta de asistencia del joven y de las maniobras de encubrimiento. • Gabriela Origlia

### Un femicida, con antecedentes en Chile



Violencia extrema Felipe Herrera Larenas está detenido en Córdoba por matar a puñaladas a su novia, Christelle Verónica Heredia: tras el crimen, ocurrido el domingo pasado, se conoció que el agresor había sido condenado en Chile por violencia de género

CÓRDOBA. Felipe Herrera Larenas, el ingenierochileno de 39 años detenido e imputado por el femicidio de su novia, Christelle Verónica Heredia, tenía dos condenas en su país por denuncias de exparejas. El 26 de mayo de 2021 fue condenado como autor de los delitos consumados de lesiones y amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar, según quedó registrado en el expediente judicial chileno.

El otro caso data de agosto de 2022, cuando fue condenado por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Le correspondió una detención efectiva de 540 días, aunque no la cumplió en si totalidad.

Además, en 2013 fue denunciado por el delito de lesiones tras protagonizar una pelea en una discoteca, hecho por el cual también fue conde-

Heredia fue asesinada el domingo pasado. La víctima recibió varias puñaladas en el cuello. Personal policial llegó después de que vecinos, al escuchar una violenta discusión, llamaran al número de emergencias 911. Al ingresar en el departamento 1° A de un complejo situado en Catamarca al 1000, en barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, los agentes de la policía de Córdoba encontraron tres cuchillos en el piso y el cuerpo de Heredia, de 34 años. •

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

FORMA DE GOBIERNO. La fuerte centralización del mando es una práctica que remonta la coyuntura de los gobiernos más actuales, continuadora de un régimen institucional instalado desde tiempos inmemoriales en la vida política del país

# El hiperpresidencialismo, un gigante con pies de barro

Alberto Castells

-PARA LA NACION-

a discusión sobre el papel que desempeña quien detenta la titularidad del Poder Ejecutivo cobra actualidad como cuestión problemática que trasciende el interés de los especialistas y recibe la atención de los ciudadanos. El eje central del debate apunta al régimen presidencial conducido por una autoridad personal y enérgica, que se impone sobre los restantes poderes del Estado y no pocas veces sobre la debilitada trama del tejido social. El dato que define el problema suele asociarse a la experiencia vivida en la Argentina actual sometida a la sobrecarga de las demandas.

En ese preocupante escenario, la máxima autoridad ejecutiva suele ser visualizada como la figura solitaria que despliega una actividad mayor a la humanamente soportable, cargando sobre sus espaldas todo el peso de la responsabilidad política y conduciendo a sus hombres y mujeres por caminos sembrados de escollos y tropiezos. La impresión que deja ese complejo estilo de conducción cobra fuerza en el imaginario social de nuestros días, toda vez que la institución gobierno es observada por la ciudadanía con sentimientos contrapuestos y rótulos alusivos que exaltan su desempeño o cuestionan su actuación.

Al traer a escena la figura de la máxima autoridad, nada autoriza a afirmar que nuestros presidentes más recientes sean los artífices exclusivos de ese estilo de gobierno marcado a fuego por la fuerte centralización del mando. Por el contrario, esa práctica impuesta por imperio de circunstancias difíciles de eludir cuando se manejan las riendas del poder remontaría la coyuntura de los gobiernos más actuales para convertirse en la continuadora de un régimen institucional instalado desde tiempos inmemoriales en la vida política del país.

Asumiendo la importancia del problema, el aporte de varias generaciones de estudiosos nos revela que ese tipo de poder concentrador mucho le debe a la tradicional cultura de dominación, cuyas raíces profundas y sólidas estructuras reaparecerían una y otra vez con rostros nuevos y estilos diferentes. Así, la simetria de la historia nos prodiga sus evidencias ejemplares, vinculando la recurrente preeminencia presidencial de nuestro tiempo con la antigua figura del virrey, con la autoridad intensa de los primeros gobiernos patrios, con la irrupción carismática de los caudillos "propietarios", con los gobiernos fuertes en los tiempos de la Organización Nacional, con la tendencia dominante



instalada en el convulsionado siglo XX. Cuando en las puertas del tercer milenio se puso en cuestión la asimétrica distribución de los poderes, la Constitución reformada en 1994 incorporó entidades nuevas y asignó facultades compartidas que ni en el fondo ni en la forma alteraron la proyección histórica de la concentrada autoridad presidencial.

En el campo de los estudios precursores dedicados a la institución presidencial asistimos también a un conocimiento degradado cuyas líneas temáticas coyunturales impiden incursionar en los factores que vertebran su alta complejidad estructural. Con el poder de la analogía, Juan Bautista Alberdi asumía el dicho atribuido a Simón Bolívar para afirmar que nuestra república necesitaba "[...] reves con el nombre de presidentes". Con la seducción de la metáfora, un prestigioso constitucionalista del siglo XX, Juan González Calderón, calificaba a nuestro presidente como "... un heredero legítimo del virrey". Poco se sabe sobre las causas de un fenómeno cuyas rémoras, contradicciones y rupturas ensombrecen el horizonte político y comprometen la vida institucional

Giovanni Sartori afirmaba entre nosotros que el modelo político de impronta estadounidense era "[...] un gigante con pies de barro". Nuestro coetáneo Guillermo O'Donnell estudiaba la democracia delegativa, cuyos presidentes "se sienten en la obligación de decir, sin interferencias y sin trabas, lo que consideran mejor para el país".

La concentración del poder estalla hoy rebajando hasta el nivel de caricatura al tradicional sistema presidencial que reconocidos estudiosos como Carlos Nino y Daniel Serrafero calificaron como un régimen hiperpresidencialista, diferenciado en su modalidad vernácula pero recurrente por su permanencia inalterada.

Asumiendo la concentración del mando presidencial como una evidencia, algunas preguntas asoman con lógica evidencia: ¿es conveniente que una sola persona, legitimada por la espada del triunfo electoral, esté investida con la totalidad del mando? ¿Puede la sola autoridad presidencial sobrellevar con posibilidades de éxito la inmensa tarea de gobierno que demanda la conducción del Estado? Sin desechar estos epifenómenos indiscutidos, vienen a la mente dos cuestiones presupuestas y de especial resolución: ¿cuáles han sido la estructura y el funcionamiento histórico de nuestro régimen político presidencialista? ¿Qué factores fueron condicionando el perfil de su máxima autoridad? Aunque estos interrogantes tienen importantes implicancias en el desarrollo del sistema político en su conjunto, poco se sabe sobre las causas de un fenómeno cuyas rémoras, contradicciones y rupturas ensombrecen el horizonte político y comprometen la vida institucional.

Observadas las limitaciones que afectan el conocimiento de nuestra institución presidencial tenemos focalizado su tratamiento en dos campos de aplicación de gran alcance: la estructura básica del instituto presidencial y el desempeño del principal agente de autoridad. Plataforma cuya razón y diseño habilitan una propuesta de indagación empírica que sistematizando la información disponible ofrece un conocimiento nuevo. En ese espacio tan relevante de la cultura política, procuramos observar la institución presidencial tratando de extraer generalizaciones y proyectar tendencias que, obtenidas con ayuda de la ciencia, puedan quedar a disposición de quienes propongan incorporarlas a la aplicación institucional.

En apoyo a nuestra iniciativa académica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) promueve una línea de investigación dedicada al estudio de las instituciones políticas fundamentales. La intención inicial y determinación final de los estudios procura la actualización de los instrumentos requeridos para el análisis de los problemas institucionales a la luz de los conocimientos en estado de transferencia y en condiciones de aplicación.

El registro de los esfuerzos aplicados al estudio y el relato de los avances científicas en curso ilustran sobre los propósitos que nos impulsan en este inédito intento institucional quevenimos aplicando desde la transición a la democracia con asiento en distintas sedes académicas del país.

Hasta aquí el constructo de un círculo virtuoso de coherencia lógica y verificación empírica, pensado para superar la maltrecha institución presidencial y punto de inflexión hacia una república verdadera bien dispuesta para acompañar el movimiento de avance hacia el futuro. Aceptada la idea, por el momento indisponible, habrá que atender a la evolución de los procesos y esperar que el tiempo haga sus pruebas. •

Investigador principal emérito del Conicet y profesor titular de Teoría Política y de Derecho Constitucional; su último libro es Ciencia política aplicada. Nueva escuela de gobierno

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Santa Cruz: adiós al lastre de la ley de lemas

La Legislatura derogó la norma que durante 35 años le permitió al kirchnerismo acomodar los tantos a su gusto para intentar perpetuarse en el poder

a reciente derogación de la ley de lemas en la provincia de San-→ taCruzconstituyeel puntofinal a una vieja rémora de la que se sirvió el kirchnerismo para mantenerse en el poder durante 35 años.

La norma fue impulsada por el actual gobernador, Claudio Vidal (Por Santa Cruz), quien en la campaña electoral del año pasado había prometido a los santacruceños promover su derogación.

El proyecto fue votado por unanimidad entre los 23 diputados presentes en el recinto, pertenecientes al frente que lidera Vidal, a Todos por la Patria y a la Coalición Cívica-ARI. Hasta tanto la provincia redacte una inconstitucional, según ha dicho la valdo Jaldo (Frente de Todos), quien nueva ley electoral, quedará vigente el sistema nacional, por lo cual el esquema de las PASO podría comenzar a disputarse también Santa Cruz.

¿Por qué la ley de lemas es considerada una trampa electoral, una distorsión de la representación democrática? Porque puede terminar obteniendo el triunfo quien no haya conseguido la mayoría de los votos. En el sistema de doble voto simultáneoyacumulativo, tal como se lo llama de forma oficial, cada coalición política que se presenta a elecciones es un lema. Este lema puede estar integrado por muchos sublemas, es decir, distintas listas dentro de la misma coalición y resulta triunfador el sublema que dentro del lema más votado obtenga la mayor cantidad de votos.

Esto ha llevado a casos tan incomprensibles como injustos, duramente criticados y con toda razón. Desde 1988 hasta hoy, el sistema electoral santacruceño fue cambiando conforme las conveniencias electorales: estuvo vigente para todas las categorías, luego se redujo su aplicación para la mitad de los cargos, quedando solo vigente para los municipales. Sin embargo, cuando los tiempos electorales demostraron al kirchnerismo que ya no le iba a alcanzar con un solo candidato para imponerse, esa facción volvió a reformar la ley ampliándola para todas las categorías, como ocurrió en 2015, cuando tuvo lugar uno de los casos más resonantes que se recuerden.

En aquellos comicios, el candidato de la UCR, Eduardo Costa, consiguió 71.000 votos (41,6%), pero Alicia Kirchner, quien obtuvo 58.000 votos (34,4%), resultó elegida gobernadora al sumar los sufragios del sublema de Daniel Peralta, que tenía su propio armado por fuera del kirchnerismo y había obtenido 28.332 boletas afirmativas (16,5%).

La ley de lemas no es un sistema Corte cuando el caso santacruceño llegó a los despachos del más alto tribunal, no obstante lo cual reconoció que puede resultar inconveniente. Lo que ha hecho la Corte es coherente con su jurisprudencia, al entender que correspondía a la provincia tomar una decisión sobre ese asunto en virtud de la autonomía con la que cuenta para hacerlo.

En 2023, fueron seis los distritos que concurrieron a las urnas mediante ley de lemas. Además de Santa Cruz, se usó para las elecciones de gobernador en San Juan y en San Luis, que la habían repuesto ese mismo año y donde resultaron elegidos como mandatarios, respectivamente, Marcelo Orrego (Por San Juan), cuya elección cortó con 20 años de hegemonia peronista, y Claudio Poggi (Cambia San Luis), que destronó a los Rodríguez Saá tras 40 años de "reinado". Las elecciones de 2023 provocaron ciertamente no pocas sorpresas. El hartazgo ciudadano en muchos puntos del país ha logrado lo que parecía imposible: que a ciertos caciques territoriales ya no les sirvieran los amañados instrumentos de los que se valieron para intentar perpetuarse en el poder.

En Formosa solo se eligió de forma directa al gobernador y vicegobernador -Gildo Insfrán volvió a arrasar

en su feudo-, pero hubo ley de lemas para el resto de los cargos, al igual que en Misiones, gobernada hoy por Hugo Passalacqua (Renovador de la Concordia), donde su utilización se reduce a las categorías municipales. Un contundente ejemplo del despropósito que siempre significó esta norma fue la enorme cantidad de candidatos que en 2023 se presentaron a elecciones para intendente de Posadas: 44 sublemas. Entotal, fueron 753 candidatos a jefe comunal y más de 3000 a concejales titulares en los 78 municipios quetieneesa provincia de 1,3 millones de habitantes.

En Tucumán, gobernada por Oscon su triunfo revalidó la hegemonía peronista en esa provincia, no hay ley de lemas, pero funciona un sistema igualmente polémico denominado "deacoples". Se trata de una suerte de colectora que favorece a la boleta del gobernador que más listas lleva, un virtual festival de partidos que, como en todos los casos en que se utiliza este tipo de procedimientos electorales, tiende a beneficiar mayoritariamente al oficialismo.

Hoyse le cuestionan a la ley de acoples casi los mismos vicios de la ley de lemas, que fue usada por última vez en Tucumán en 2003, año en que se desató un escándalo mayúsculo: se postularan cerca de 45.000 candidatos en casi 3000 lemas.

Caberecordar que el camino hacia la derogación de la citada ley en Santa Cruz no ha estado allanado desde un principio. El proyecto había sido enviado por Vidal en diciembre último, pero fracasó el tratamiento legislativo porque el kirchnerismo en la Legislatura decidió nodar quorum para la sesión. En esta nueva oportunidad se acordó un dictamen y se avanzó hasta terminar con este lastre de la política argentina, con este juego perverso de buscar acomodar los tantos para salir beneficiados con cargos públicos electivos aun en contra de la verdadera voluntad popular.

# La crisis boliviana

1 lEstado Plurinacional de Bolivia vive una situación de debilidad institucional de imprevisibles consecuencias. Las tensiones políticas, ideológicas, económicas y sociales crean desconfianza y un clima de polarización extrema.

El conflicto por la renovación del liderazgo en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) provocó que el partido de gobierno se dividiera en dos facciones; los seguidores de Evo Morales y los de Luis Arce.

Desde principios de 2023, Bolivia atraviesa una importante escasez de liquidez de la divisa norteamericana, que coincidió con bajas en las reservas internacionales netas. Según el Banco Central boliviano, las reservas internacionales han caído

aaproximadamente1700millonesde dólares, lo que representa menos del 4% de su PBI, de los cuales solo 140 millones son divisas líquidas.

El gobierno importa gran parte de la gasolina y el diésel a precios internacionales y los vende a la mitad del costo en el mercado interno. Las dificultades para obtener divisas generaron un escenario preocupante para sectores claves de la economía.

Entreotras cuestiones, secomplicó el abastecimiento de productos importados, como los medicamentos, y se disparó el costo del transporte.

Para conseguir más divisas, el gobierno vendió activos nacionales, echando mano de los dólares en los fondos de pensiones, e impuso controles de capital. Estas medidas, lejos

de solucionar el problema, crean un ambiente de inseguridad y desconfianza en el mercado, al tiempo que desalientan inversiones extranjeras.

Los transportistas, agropecuarios y activistas del país reclaman al gobiernode Arcemedidas para superar loque consideran es una crisis económica. Según la consultora Diagnosis, el 52% de la población advierte que la falta de dólares y combustibles se debe a una mala gestión, mientras que el 62% sostiene que el país ya vive una crisis económica.

Resulta necesario que Arce descomprima la tensión política, tome medidas para diversificar la economía de manera de recuperar la confianza de los inversores y así reactivar la actividad económica.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

### Doble vara

Finalmente, y contra toda esperanza, el exgobernador y exsenador José Alperovich fue condenado por el abuso sexual de su sobrina y secretaria, un hecho aberrante que requirió mucho coraje de la víctima para que tomara estado público y tratamiento judicial. Pero me quiero detener, si me permite, en el prefijo "ex", porque justamente el violador tuvo que reunir esa condición para que la Justicia pudiese actuar, ya sin los fueros que lo protegieron hasta el último día de mandato. Por otro lado, resulta atronador el silencio de todo ese espacio político, más aún de las mujeres que lo conforman, que no tuvieron ningún tipo de expresión de repudio, siendo que en, otros casos, rápidamente organizaron manifestaciones, ruedas de prensa e incluso presentaciones en el Congreso Nacional. Sepan que estas dobles varas morales el pueblo, nosotros todos, las observamos y, como decía una líder del siglo pasado, haremos tronar el escarmiento, en las urnas, como corresponde.

Patricia Arsen DNI 22.818.064

### Factura inmediata

El Estado argentino instaló paneles solares invadiendo, involuntariamente, unos metros de territorio chileno. Una vez informado el hecho. el embajador argentino declaró que se reinstalarían en el territorio propio y mientras tanto cederían parte de la energía a dicho país. No obstante ello, el presidente chileno, Gabriel Boric, amenazó a la Argentina con retirarlos ellos mismos si no se llevaba a cabo el retiro en forma "inmediata".

Yo propongo que nuestro país envíe a la embajada chilena la factura correspondiente a la instrucción de alumnos de esa nacionalidad en nuestras universidades públicas mantenidas con los dineros de los argentinos.

María Laura Piola DNI 5.638.442

Autopercepción

Es notable la cantidad de políticos de diversos origenes que, ante propuestas o planteos del Gobierno, hacen discursos en el Congreso o en entrevistas periodísticas queriendo explicarnos lo que el pueblo votó y fundan en eso sus originales posiciones. La pregunta metodológica que me hago es: si la actual oposición (sean peronistas, radicales, de izquierda o quién sabe) sabe lo que el pueblo quería a la hora de votar, ¿cómo fue que perdieron la elección? Si el señor Lousteau lo supiera, ¿no sería presidente ya? o ¿jefe de gobierno de CABA? El caso que más llama la atención es la izquierda, cuya performance en la última elección alcanzó al 2,69%. Pero se arroga el poder interpretar el sentimiento popular. ¿Será que se autoperciben muy diferentes de lo que todos vemos que son?

Ing. Luis Wuhl luis.wuhl@gmail.com

Humildad hipócrita

Ante tanta misa militante y comedores populares eclesiásticos, que parecen fomentar más división y resentimientos que unión y fraternidad entre la feligresía, creo que es un buen momento para que los católicos nos reconciliemos con Martín Lutero, quien fue muy crítico de aquella iglesia que él sentía, más que una ayuda, un impedimento en su relación con Dios. Lutero dijo entre otras cosas: "La humildad de los hipócritas es el más grande y más altanero de los orgullos". Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Pymes rotas

Estamos atrapadas, atravesando una larga recesión, y en ella seremos demasiadas las pymes que quedaremos muy dañadas o rotas para poder seguir subsistiendo. Somos generadoras de mucha mano de obra, alguna más clasificada que otra, pero la que da de comer a muchísimos trabajadores. De estas pequeñas empresas sale la mayoría de los impuestos, que hace que funcione el engranaje de la política. Deberían pensar antes de ahogarnos con subas de tarifas, perseguidas por la AFIP, cargadas con retenciones, tasas y falta de crédito, y sacarnos el pie de encima y liberarnos de tanta presión. Se necesitan mucha voluntad y mucho optimismo para producir en este país; sin embargo, la

### En la Red

FACEBOOK El presidente Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera



"Me gustó ese discurso, llamando a la unión argentina. sin pancartas partidarias, solo banderas argentinas" Ibis Grighini

"Gracias, señor Presidente, por volver a revivir el acto de nuestra enseña patria" Hugo Héctor Corrochano

"¡Qué inyección de patriotismo! ¡Qué falta que hacía!" Adrián Alhaits

OPINIÓN 27 LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

clase media aún sobrevive gracias al trabajo que surge de pequeños empresarios y emprendedores que la remamos todos los días pese a las trabas y obstáculos que se nos imponen. Venimos surfeando las olas de la inflación y ahora de la recesión, una combinación letal. Producir es caro en nuestro país, pero a su vez es la única forma que saca de la pobreza a miles de personas; tal vez si pensaran más en fomentar la pequeña y mediana empresa, el país sería otro. Más trabajo, menos impuestos; más honestidad, menos corrupción. La Argentina está rota, con mucha pobreza y con niveles culturales muy deficientes, necesita utilizar esa masa de trabajadores en producir para que no quede ociosa y a la deriva, convirtiéndose en un caldo de cultivo de aprovechadores, incitando a tomar malas decisiones ante la desesperación de no tener qué llevar a la mesa para comer. No solo deben pensar en la macroeconomía, porque de la micro vivimos la mayoría.

### Pretexto

DNI12.276.049

Susana Mastronardi

El almanaque lo marca en negro, pero las autoridades, a mitad de año, deciden pintar de rojo el viernes 21 de junio. El pretexto de alentar con ello el turismo es poco válido en un contexto de recesión como el que se vive. En un país donde falta el trabajo se siguen consagrando días feriados porque sí. Los estudiantes tienen menos clases y las distintas actividades se resienten, deteriorando la imagen de un país que necesita inversores que den empleo. Esto también debe cambiar y pronto. Carlos Alberto Castriota ccastriota2004@yahoo.com.ar

### Banalización

Éramos chicos y las fiestas patrias eran solemnes. Si había una canción que nos gustaba, era aquella que nos contaba de cielos altos a los que debíamos aspirar: "Alta en el cielo, un águila guerrera...". Los años, que se entusiasman con ensuciarlo todo, enarbolan ahora esa misma canción para la propaganda de una muy popular y no inofensiva bebida alcohólica, favorita de la juventud de hoy en sus nocturnos rituales. ¿Nadie cuida los recuerdos de los viejos? ¿Nadie la herencia de nuestros mayores? ¿Hay que banalizar y ultrajar todo? Miguel J. Maxit

DNI 5.810.625

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

PAÍS VOLÁTIL

# Polarización, fragmentación y coaliciones electorales

Sergio Berensztein

PARA LA NACION-

araunpaístanvolátileincierto como el nuestro, resulta entre absurdoe insensatoes pecular con el ciclo electoral del año próximo o, más aún, con el de 2027. Sin embargo, y a pesar de que no terminó de aquietarse el fragor del debate por la Ley Bases, casi toda la política ya está pensando en eso. De hecho, el oficialismo acelera la construcción formal de LLA como partido nacional, fruto del esfuerzo de Karina Milei, la responsable de concretar todo aquello que a su hermano lo aburre o le parece secundario, aunque se trate de aspectos nodales tanto de la administración del gobierno como de la consolidación de su proyecto de poder. Las distintas expresiones de la oposición también están, a su manera, metidas en un juego extremadamente complejo que, al menos en algunos casos, podría implicar la posibilidad de perder vigencia y hasta sucumbir, si es que continuara la ola de insatisfacción y rechazo en relación con los viejos protagonistas de la vida institucional del país. Por eso, las especulaciones por las cuestiones electorales ocupan un lugar preponderante en la conversación de los principales actores de la degradada política nacional.

El primer interrogante que surge, y que es aún muy prematuro desentrañar, involucra al oficialismo. Superado el umbral de los seis meses en el poder, "la gestión" sigue generando evidentes dolores de cabeza y no queda claro si se trata de una cuestión transitoria, arreglable con el tiempo, en especial ahora que Guillermo Francos tomó formalmente la responsabilidad de por lo menos ordenar los asuntos cotidianos de la administración, o si forma parte del ADN de esta singular experiencia política. La diferencia no es menor: si la impronta de este gobierno termina siendo tan caótica y proclive a los escándalos casi permanentes como fue el caso de Donald Trump, debemos acostumbrarnos a que los impulsos, los caprichos y las obsesiones, facilitadas por los recursos del hiperpresidencialismo, obturen cualquier camino hacía una agenda previsible y constructiva. Si, por el contrario, Javier Milei se permite a sí mismo un aprendizaje gradual y proteico, siguiendo un modelo firme y exitoso de liderazgo como el de Giorgia Meloni, sus chances de éxito político y electoral se incrementarían significativamente. Recordemos que, en las elecciones de mitad de mandato de 2018, Trump perdió el control de la Cámara de Representantes y, dos años más tarde, fracasó en su intento reeleccionario. A menos que Milei coincida con el líder del GOP en que perdió como consecuencia del fraude en 2020, sobre lo que no existe evidencia alguna, debería buscar un estilo menos confrontativo y polémico de liderazgo, como el que desarrolla su par italiana, que ha demostrado ser

La otra gran incógnita es cuán exitoso será el programa económico del Gobierno, en particular en la valoración de los votantes. ¿El esperado logro de controlar la inflación pesará más que los efectos de la profunda recesión, sobre todo por el preocupante aumento del desempleo? ¿Rebotará lo suficiente y a tiempo la actividad económica para convencer a una mayoría del electorado respecto de las ventajas del

mucho más eficaz en las urnas.



Si la economía se recupera a tiempo y LLA, con los aliados que pueda, se encamina a conseguir una victoria que respalde y profundice las reformas estructurales, el Presidente podría mirarse en el espejo de su admirado Menem y comenzar a trabajar en una eventual reelección

nuevo modelo económico que Milei pretende imponer? Una cosa es contrastar las utopías libertarias con las penurias de la superestanflación, como ocurrió el año pasado, y otra muy diferente es explicar que la realidad de las reformas económicas es siempre mucho más compleja (y sus efectos positivos dificiles de percibir, al menos en el corto plazo) de lo que sus cultores prefieren reconocer.

Del sistema de apoyos de la Ley Bases y en general de la dinámica parlamentaria surge que la gran mayoría de Pro se sentiría más que cómoda siendo parte de la coalición oficialista. Probablemente no haya un acuerdo nacional, sino una construcción específica en cada provincia en función de la idiosincrasia y las realidades locales. No es sencillo imaginar, por ejemplo, un arreglo electoral en Santa Fe, donde Proforma parte de la coalición liderada por el radical Maxi Pullaro e integrada por el socialismo. En el fragmentado arco político se insinúan potenciales candidaturas de "notables" que convertirían la próxima elección en una de las más interesantes y reñidas. En

CABA algunos sueñan con Mauricio Macri postulándose al Senado y María Eugenia Vidal encabezando la lista de diputados de provincia de Buenos Aires. ¿Podrían enfrentar a Lilita Carrió acompañada de Horacio Rodríguez Larreta? En el interin, el exembajador Diego Guelar, que acompaña al expresidente desde los inicios de Compromiso por el Cambio, desafió a Martín Lousteau y espera confrontar en una gran PASO con un candidato libertario. ¿Buscará López Murphy renovar su banca de diputado o preferirá competir por el Senado? Las especulaciones en la provincia de Buenos Aires también son diversas. Se descuenta que José Luis Espert será el candidato oficialista a diputado, calentando motores para la puja por el sillón de gobernador en 2027. ¿Lo acompañará Diego Santilli, eterno aspirante a integrar el Ejecutivo Nacional?; Talvez Manuel Adorni? Tanto Miguel Pichetto como seguramente Facundo Manes buscarán renovar sus bancas. Y hasta Juan Schiaretti podría ir en busca de un lugar en el Congreso. En el entorno de Cristina Fernández niegan que pretenda volver a competir por un cargo legislativo: "Prefiere construir la alternativa para 2027", afirman. ¿Podrían las circunstancias forzar una reconsideración? Algunos de sus seguidores, preocupados por las internas que se reproducen entre La Cámpora y el resto del ecosistema K, creen que es la única manera de mantener algo parecido a una convivencia limitando las hostilidades, en general infantiles, como la protagonizada recientemente por Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi. Entre tantos actores de renombre. ¿quedará afuera Sergio Massa? Si el peronismo pudiese obtener un porcentaje parecido a la primera vuelta del año pasado y quedara a un paso de recuperar el poder en 2027, dificilmente Massa deje pasar semejante oportunidad.

Todo depende de la velocidad de recuperación de la economía, que, de acuerdo con los principales indicadores de consumo e inversión, parece haber entrado en una fase más parecida a una depresión que a una fuerte recesión. "Ajustada la macro, la micro rebotará más rápido y más fuerte de lo que todos suponen", repiten cerca del Presidente y se esfuerzan por encontrar síntomas tempranos de esa por ahora ilusoria recuperación. La teoría keynesiana, tan aborrecida por el credo libertario, logró por más de medio siglo una generalizada hegemonía conceptual por su efectividad para revertir la Gran Depresión, generada luego del crac de 1929. ¿El colmo del pragmatismo libertario? Reconocer que su némesis no estaba del todo equivocada.

Milei sigue expresando una confianza absoluta tanto en su estrategia como en su equipo. ¿Estará a tiempo de pegar un volantazo y mejorar sus chances para las elecciones de mitad de mandato si los resultados positivos no llegan a materializarse antes del último cuatrimestre? Perderlas lo condenaría a convertirse en un pato rengo con mínimo, sino nulo, margen de maniobra. Si la economía se recupera a tiempo y LLA, con los aliados que pueda, se encaminara a conseguir una victoria que respalde y profundice las reformas estructurales, el Presidente podría mirarse en el espejo de su admirado Menem y comenzar a trabajar en una eventual reelección. Para lograrla, las fuerzas de la oposición deben permanecer tan desunidas y fragmentadas como aparecen hasta el momento. Si construyeran una gran coalición como las que lideraron Lula en Brasil, Boric en Chile y en cierta medida Biden en 2020, se incrementarían decididamente las chances de frenar una consolidación de esta nueva derecha.

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54II 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION, Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Solo hoy \$2030.- Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun,/Vie.

\$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



### MANUSCRITO

# Apuntes para un final

Andrés Krom

-LA NACION-

esde que una prima chismosa llamó unos meses atrás para alertarme de la muerte de mi padre, un hombre dificil con quien apenas crucé palabra en los últimos diez años, comencé a pensar cada vez con mayor frecuencia en cómo será mi propio final.

La historia clínica de mi familia ofrece muchos desenlaces posibles. Mi padre, según la prima chismosa, tenía una enfermedad en los huesos que se complicó cuando contrajo Covid durante su internación. Uno de mis abuelos murió a los 46 años cuando sus riñones se llenaron de quistes y dejaron de funcionar. Mis

dos abuelas superaron los 75, pero desarrollaron demencia.

Otros antecedentes permiten ilusionarse con un cierre más decoroso. Tanto mi madre como mi hermana mayor vencieron el cáncer y, más allá de sus chequeos periódicos, llevan vidas normales. Además, varios tíos abuelos en ambos lados de mi familia murieron "de viejos", ese eufemismo que se utiliza cuando fallece alguien que mantuvo cierta lucidez hasta el último instante y solo exhibía los achaques esperables de un cuerpo parido 80 años atrás.

Pero mis elucubraciones no se

agotan en un potencial diagnóstico. También pienso en si moriré solo o acompañado. Desde mi divorcio en 2021 me volví muy celoso de mi espacio personal y me llené de mañas. Hoy incursiono en esos vínculos tenues que ofrecen las apps de citas sin demasiada suerte y no me atrae la idea de tener hijos. Acabo de cumplir 40 años, ¿desatará esa cifra redonda la tan mentada crisis de la mediana edad? ¿Me encontraré al volante de un auto deportivo junto a una mujer más joven y una versión diminuta de mí? Si me guío por mi tasa de éxito en Tinder, no parece muy probable.

No, con mi situación sentimental en caída libre, mi gran apuesta para no transitar la tercera edad completamente solo son las mascotas: uno o dos perros pequeños, pulcros y fáciles de cargar. Caniches u otra de esas razas insufribles que les gustan tanto a los viejos. Que sean bien cargosos y me obliguen a salir de casa para pasearlos tres veces al dia, porque viene bien el ejercicio y dicen que el encierro deprime. Que en una noche quieta, casi indistinguible de las que vinieron antes, se tiren a dormir a mi lado mientras mis células se derriten frente al televisor.

Ojo, no descarto tener algún que otro amigo. No serán amigos-amigos, esos comenzarán a escasear cuando sus vidas se llenen de las cosas que no supe o no quise conseguir: hijos, nietos, cenas con otras parejas, viajes a las sierras de Venado Bizco o las termas de Tero Atropellado. No, serán casi-amistades. El dueño del kiosco de revistas, el mozo que gasta sus propinas en

¿Me encontraré al volante de un auto deportivo junto a una mujer más joven y una versión diminuta de mí?

la agencia de lotería, el encargado metido que sabe en qué anda cada vecino. Las charlas siempre girarán en torno a "qué loco está

el clima" o "cómo le robaron a Boquita anoche". Cualquier intento de adentrarse en un terreno más o menos íntimo será combatido con un silencio breve y un rapidisimo cambio de tema.

Este final me resulta verosimil: una mañana no me despertaré para pasear a esos perros o charlar con los viejos. Hambrientos, tal vez intranquilos, los caniches comenzarán a ladrar con ese tono irritado que tienen los caniches hasta que la gente de mi edificio entienda que algo está mal.

Imagino la conmoción de la cuadra. Alguien enterrará un dedo en el timbre en medio del crescendo de ladridos de caniche. Sin obtener respuesta, llamarán a la policía, que tirará abajo la puerta del departamento. El mozo timbero le preguntará al del kiosco de revistas cuándo fue la última vez que me vio. Casi puedo ver al encargado, chismoso como mi prima chismosa, mientras describe lo acontecido a los curiosos que, agolpados en el hall, entorpecen el paso de los camilleros.

### Arte público

Edición fotográfica Jésica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



SCOTT OLSON/GETTY VIA AFP

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS ambio climático mediante, el verano boreal se anuncia duro. Ya lo saben los habitantes de Chicago, que vienen de una primavera con temperaturas excepcionalmente elevadas (días atrás, una ola de calor extremo sofocó, además de esta ciudad, a Detroit, Cleveland, Filadelfia, Nueva York, Washington y Baltimore) y que, entre los recursos para evitar achicharrarse, echaron mano a las fuentes públicas.

La que vemos en esta foto está en el Parque del Milenio, un desarrollo urbano inaugurado en 2004, gratuito y abierto a toda la población, que incluye zonas verdes, fuentes como la que vemos en esta imagen, y diversas obras arquitectónicas y de arte público que le merecieron unos cuantos premios. Por lo pronto, lo están premiando los chicos y las familias que lo transformaron, de espacio para el arte y la recreación, en territorio apto para tomarse un respiro del calor. •

### CATALEJO

**Emigrantes** 

### Luis Cortina

En 1957 no existían los teléfonos celulares ni WhatsApp. Los viajes en avión solo eran para una alta clase social. La foto lo dice todo: el 27 de noviembre de aquel año, Juan Jesús Calo López, "Chanquete", un niño de 8 años, llora desconsolado igual que su padre, Manuel Ángel Calo, de 29 y trabajador de la pesca, en el muelle de A Coruña. Están despidiendo a los padres, una hermana y primos de Manuel que partían a Buenos Aires en el buque argentino Juan de Garay.

La travesía demandaba casi un mes, pero esos familiares que quedaron llorando probablemente no hayan sabido nada de los viajeros hasta al menos dos meses después. Las cartas solo llegaban (cuando no se perdían) por correo postal después de varias semanas, y no había forma de saber si las penurias que los habían expulsado al otro lado del Atlántico se habían paliado.

¿Se habrán vuelto a encontrar? Todo indica que no. Lo que sabemos es que el 9 de junio, en su natal Finisterre, murió Chanquete, "el niño de la foto", como se lo conocía por esa imagen de Manuel Ferrol que sintetizó el drama de miles de emigrantes (https://manuelferrol.com/).Tenía75 años y aún soñaba con volver al mar a pescar, como toda su familia, aunque aún hoy se llame a ese litoral "la costa de la muerte". •







Valencia ya no quiere a su dueño El club más argentino de España pasó de la grandeza a solo luchar por mantenerse en Primera > P.7

Por la puerta de atrás Fuertes críticas del presidente de Al-Ittihad para la destitución de Gallardo ▶ P.5





Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN II Facebook.com/Indeportes deportes@lanacion.com.ar





GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ



Julián Álvarez empieza la celebración tras el primer gol argentino y se asocia Messi, que abrió la jugada con una habilitación para Mac Allister; le costó, pero la Argentina salió adelante

# Messi dio pases que parecieron caricias y los goleadores aportaron soluciones

El capitán encontró los espacios y Julián Álvarez y Lautaro Martínez definieron en el debut frente a Canadá; la Argentina logró un trabajoso triunfo frente a un rival que presionó y complicó en muchos pasajes

### Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

ATLANTA.- Orden, disciplina y agresividad había prometido Jesse Marsch, el DT de Canadá en la previa. Y cumplió el libreto a rajatablas desde el comienzo. Argentina resultó víctima de esa compresión que le propuso el equipo norteamericano, y pudo escapar de las ataduras con los pases como caricias de Messi. El genio resolvió el enigma y rescató del embrollo a la selección defensora del título. Argentina ganó 2 a 0 y empieza el desfile por la Copa América con autoridad de campeón vigente, pero con la necesidad de solucionar las dudas que le generó el durísimo rival de la jornada inaugural.

De entrada, los de Scaloni no supieron conjurar y cayeron en un

ritmo adormecido, solo roto por alguna búsqueda larga de Paredes (como esa para Messi, que definió cruzado, cerca del palo), sólido en el eje. Mac Allister tuvo poca participación y Messi no encontró socio en esa telaraña. Apenas algunos intentos de liberación con Acuña, a quien le faltó respaldo por su lado.

Di María tuvo la granoportunidad a los 8 minutos: capturó un error de Koné con Canadá en campo argentino, corrió 25 metros sin jamás poder controlar bien la pelota y terminó definiendo al cuerpo del grandote Crépeau. Fideo, que tampoco aprovechó la segunda jugada, con una tijera fallida tras pase de Messi, se diluyó sobre la raya derecha.

A partir de esa llegada clara, lo de Argentina fueron solo insinuaciones. No tuvo transiciones rápidas ni las combinaciones hijas de la pose-

sión a las que acostumbra.

Canadá explotó el lugar por el que mejor puede hacer daño, la izquierda, con el tractor Alphonso Davies, dificil de parar cuando arranca. Con Millary David juegan casi de memoria, y le hicieron la vida imposible a Nahuel Molina, que no encontró en De Paul el apoyo necesario para frenar las asociaciones. Sobre la media hora, los canadienses lastimaron con esas armas. Dos llegadas a tondo de Alphonso terminaron en puñales al corazón del área. Uno, desvio en Paredes mediante, finalizó con una pifia de Buchanan; el otro, no fue conectado por Larin.

Quedaron desnudas algunas inseguridades argentinas. ¿El indicador? En un momento se lo vio a Messi casi como tercer central para buscar una salida clara.

Aún así, Argentina se arrimó por

el lado de Bombito, el más flojo de los centrales rivales. Mac Allister llegó al área por sorpresa y quedó corto con el cabezazo, y sobre el final Julián se cayó cuando había eludido al arquero y podía probar desde un ángulo algo cerrado.

Sin embargo, el impacto del epílogo del primer tiempo fue todo de Canadá. Tras un desdoble por el lado de Acuña, salió Larin como extremo y su centro encontró a Eustaquio con un peligrosísimo cabezazo con pique que probó los reflejos de Dibu Martínez.

Hubo una señal inequívoca. Messi salió al campo de juego con una sonrisa gigante. Feliz, sin la presión de otros tiempos. Reía, hasta incluso saludó hacia los hinchas que miraban a través de un acrílico la salida por el túnel. Pero en el entretiempo, el semblante fue otro. Serio y con algunas palabras para sus compañeros. A Messi, competitivo hasta la médula, no le cerraba lo que había vivido en ese primer tiempo de apremios y desconexión.

Y tenía que ser el capitán el que motivara a la tropa. Iban 3 minutos y Messi vio algo que solo él ve. Y a ese objetivo llevó la pelota con una caricia hacia el área chica. Hasta allí llegó Mac Allister-otra vez por sorpresa-, primereó a Bombito y, antes decaerderribado-ydolorido-porel arquero, la punteó para Julián, que definió con el arco vacío. El inquieto y molesto Julián que necesitaba eso y que casi duplica en la acción siguiente, con una media vuelta que Crépeau sacó al córner. Era la tranquilidad que necesitaba Argentina para salir de la incomodidad en la que lo había sumido Canadá.

El gol cambió el ánimo y la confianza. Di María apareció como el viejo Ángel y empezó a complicar a Alphonso, primero con un enganche y remate alto, luego con un pase a Messi, que fue cercado cuando se relamía para definir.

Messi tuvo la asistencia menos pensada, un pelotazo de Dibu con todo Canadá volcado en ataque. El envío fue perfecto para el capitán que entró al área y pateó de zurda; otra vez Crépeau dijo que no, pero dejó el rebote para Messi, que engañó, dejó al guardameta en el piso y la pinchó, pero Cornelius se la sacó con la cabeza. Los problemas de Argentina siguieron por los costados, ahora por el lado de Acuña. Fue a partir del ingreso de Shaffelburg, movedizo y peligroso por un Buchanan que no estuvo a la altura.

Scaloni vio nubarrones en el horizonte y movió el tablero: Otamendi para armar una línea de tres centrales, más Mac Allister al lugar de Paredes, que salió reemplazado. Messi, liberado junto a Lautaro (entró por un exhausto Julián) tuvo otra escapada a pura velocidad y volvió a fallar en la definición. Esta vez, la pinchadita se fue ancha.

La confusión y la incertidumbre no se fueron hasta que Messi apareció en escena con otra caricia. Uno puede ver ese pase una y mil veces y apresurarse a decir que es algo sencillo. Pero solo un pie izquierdo de altísima sensibilidad es capaz. El capitán soltó la pelota a Lautaro, que minutos antes se había atragantado el grito contra el gigante Crépeau. Esta vez, el de Inter logró el desahogo que todo goleador necesita.

"Meessi, Meessi", le dieron la bienvenida las 70.564 personas que vinieron a verlo a él. El de los pases como caricias. El que en momentos de confusión y nubarrones aparece para confirmar que los mejores no tienen fecha de vencimiento. LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 DEPORTES 3



GETTY IMAGES



Uno de los dos mano mano de Messi que no pudo coronar en el arco canadiense

### 2 Argentina

### (4-3-3)

Emiliano Martínez (7); Nahuel Molina (5), Cristian Romero (5), Lisandro Martínez (6) y Marcos Acuña (5); Rodrigo de Paul A (6), Leandro Paredes (6) y Alexis MacAllister (5); Lionel Messi (7), Julián Álvarez (7) y Angel Di María (5). DT: Lionel Scaloni.

### O Canadá

### (4-4-2)

Maxime Crépeau (7); Alistair Johnston (5), Moise Bombito (4), Derek Cornelius A (6) y Alphonso Davies (7); Tajon Buchanan (4), Ismael Koné A (5), Eustaquio (6) y Liam Millar (6); Jonathan David (6) y Cyle Larin (5). DT: Jesse Marsch.

Goles: ST, 3m, Alvarez (A) y 43m, Lautaro Martínez (A). Cambios: ST, 13m, J. Shaffelburg (7) por Buchanan (C); 22m, G. Lo Celso A (5) por Di María (A); 30m, Lautaro Martínez por Alvarez y N. Otamendi por Paredes (A): 35m, R. Laryea por Larin (C); 39m, J. Osorio por Koné y J. Russell-Rowe por Millar (C); 43m, N. Tagliafico por Acuña y G. Montiel por Molina (A). Árbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela (bien, 6). Estadio: Mercedes-Benz, de Atlanta,

### Grupo A

| EQUIPOS       | P    | J    | G    | E   | P | GF | GC | D  |
|---------------|------|------|------|-----|---|----|----|----|
| Argentina     | 3    | 1    | 1    | 0   | 0 | 2  | 0  | •2 |
| Perú          | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Chile         | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Canadá        | 0    | 1    | 0    | 0   | 1 | 0  | 2  | -2 |
| Hoy, a las 21 | , CI | nile | v. I | eni |   |    |    |    |

# El capitán, siempre figura: asistencias y récord en otra noche mágica

Messi, desde ayer dueño de la marca de presencias, sirvió los dos goles, merodeó el propio en dos ocasiones y se asustó por un golpe

### Federico Aguila ENVIADO ESPECIAL

ATLANTA.-Messi salió feliz. Cuando entró y cuando se fue. Antes de ingresar al imponente estadio que marcó el debut de la Copa América 2024 saludó uno por uno a todos los chicos que acompañaban a ambos planteles, que se le abalanzaban sin poder creer tenerlo tan cerca. El capitán entró al campo de juego con una gran sonrisa. Y se fue igual.

Dos pases exquisitos que salieron de su zurda terminaron en los tantos de los goleadores, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. A esto sumó un par de "casi gol", tras dos mano a mano con el 1 canadiense, una de las grandes figuras de la noche. Más allá del ánimo, el capitán volvió a jugar como Messi en la noche de Atlanta.

Para empezar, volvió a hacer eso que hace desde hace años: batir un récord. Como titular en el debut argentino en el Mercedes Benz Stadium se convirtió en el jugador con más presencias en la historia de esta

competición: llegó a 35 partidos en su séptima edición disputada. Superó de esta manera al arquero chileno Sergio Livingstone, quien había llegado a 34 siete décadas atrás.

El rosarino atesora diferentes momentos en su historia en el torneo continental. La última fue la más recordada: campeón en el Maracaná para cortar una sequía de 28 años. Pero también tuvo de las otras. Tres finales perdidas, en 2007, 2015 y 2016, las dos últimas frente a Chile. Un tercer puesto en 2019. Y aquella gran frustración que él mismo recordó días atrás, la de 2011 de local, cuando la selección fue eliminada en Santa Fe frente a Uruguay.

Durante gran parte del partido, Messi se ubicó como el jugador más adelantado, recostado sobre la derecha y entre los centrales canadienses. Más atrás se plantó Julián Alvarez, el incansable 9 que enloquece a los defensores cuando presiona y es letal cuando debe definir.

Elcomienzo del 10 fue como el del resto del equipo. Canadá se adelan-

tó en el campo durante los primeros diez minutos. En ese lapso hubo solo un par de llegadas para el equipo de Scaloni. Un disparo de Paredes desde afuera del área y una definición de Messi, que recibió un pase del jugador de la Roma, y definió cruzado, muy cerca del palo derecho del arquero Crépeau. A partir de ahí, hubo un lapso en el que la selección empezó a jugar como Argentina. Tenencia de pelota, juego asociado y un capitán más activo.

Cuando los canadienses volvieron a acercarse al Dibu Martinez con un planteo agresivo, al 10 el partido le quedó lejos. Algunas pinceladas, como cuando lanzó un pase desde la derecha que cruzó toda el áreay Acuña no pudo definir. De ahí hasta el final del primer tiempo, metió un túnel al borde del área y un tiro libre que se fue por arriba del travesaño.

En el segundo tiempo arrancó otro partido para la Argentina. Solo cuatro minutos habían pasado cuando Messi consumó su primera obradela noche de Atlanta. Trasuna gran combinación por la derecha metió un excepcional pase filtrado para Alexis McAllister, quien chocó contra el arquero y la definición quedó servida para Julián Álvarez. En la jugada siguiente, otra habilitación de cabeza del 10 para el 9, que casi conviertió el segundo.

Volvió a recostarse sobre la derecha del ataque, como el hombre más adelantado de la selección. A los 20 del segundo tiempo llegó su primer "casi gol". Un gran pelotazo del Dibu Martínez desde su propia área lo dejó solo frente a Crépau: definición cruzada, tapó el arquero y, en el rebote, volvió a eludir al guardameta, definió por encima pero la pelota pegó en la espalda de Cornelius. Messi

### "La mayoría de los rivales nos juega distinto"

ATLANTA (De nuestros enviados especiales).- Un partido extraño, por el calibre del futbolista. Lionel Messi participó de las dos jugadas que terminaron en los goles de la Argentina en la victoria 2 a 0 sobre Canadá, pero falló en la estocada final, en las acciones que lo tuvieron mano a mano. "Sabíamos que iba a ser así, porque sabíamos de lo que era capaz Canadá y fue un partido muy duro, muy físico. El primer tiempo, ellos fueron intensos y físicamente fuerte. Por suerte encontramos el gol rápido en el segundo tiempo y pudimos jugar un poquito mejor, pero siguió siendo complicado", analizó el partido el capitán de la Argentina, que provocó un momento de zozobra en la jugada en la que el zaguero Moise Bombito le cometió una falta con un fortísimo pisotón.

La selección se puso en ventaja en el inicio del segundo episodio, pero recién logró sellar la victoria en el desenlace. "Hace mucho que venimos haciendo esto nosotros: tenemos la paciencia de tener la pelota, de moverla... A veces se nos hacia difícil encontrar los espacios, porque la mayoría de los rivales juegan distinto contra nosotros y nosotros tenemos que tratar de seguir teniendo control para cuando llegue nuestra oportunidad", apuntó el capitán, que entró con una sonrisa y se marchó con marcas pero feliz por la victoria.

volvió a sonreír y saludó al arquero por la excepcional habilitación. Trece minutos después volvió a quedar solo para encarar un ataque en velocidad ante el arquero: se la picó pero se le fue ancha por el palo derecho.

Otro pase exquisito para De Paul de atrás de la mitad de cancha que terminó en foul al volante. "Adentro, adentro", le cantó a Otamendi. El centrofue precisoal punto penal, pero el defensor desvió su cabezazo. El estadio quedó en mudecido cuando Messi recibió un durísimo golpe en la rodilla izquierda por parte del N° 15, Bombito. Cuando se recuperó, se gritó como un gol.

Faltandodos minutos llegó lo mejor de la noche. Tras una gran combinación colectiva el rosarino metió una extraordinaria habilitación entre las espaldas de los centrales para dejar solo al recién ingresado Lautaro Martínez, que definió con gran categoría. Fue el 2a 0, con el capitán como una de las figuras, junto con Julián Álvarez. El partido se terminó tras un tiro libre ideal para el 10, pero el arquero dejó con las ganas a los 70.000 espectadores que vinieron a ver al gran ídolo global.

El rompe-récords. El que pareció disfrutar desde el comienzo de otra mágica noche ahora va por otra marca personal. La de superar a su compatriota Norberto "Tucho" Méndez, quien brilló en los años 40, ganó tres ediciones y es el máximo goleador de la Copa América. Para eso le pueden quedar hasta cinco partidos, si la selección llega hasta la final. Debería convertir cuatro goles. Nada imposible para el gran capitán que acostumbró al mundo a que siempre puede volver a asombrar. Y el que vuelve a ilusionar a todo un país. Desde mañana, la próxima escala será Nueva Jersey. •

4 DEPORTES LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ







Fiesta en la tribuna y alegría en las calles por la presentación de la Argentina; Sergio Agüero entró en la cancha con la Copa América

A. GRECO / E. ESPECIAL

# El día que la fiesta de Qatar se prolongó hasta los Estados Unidos

Cerca de 40.000 argentinos celebraron el debut triunfal frente a Canadá; la alegría estalló horas antes en las calles y se prolongó en el estadio al ritmo de Messi y cía; el seleccionado se sintió local

### Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

ATLANTA.-Desde muy temprano, las camisetas albicelestes comenzaron a hacerse notar por las calles de esta ciudad, donde la selección debutó en la Copa América en busca del bicampeonato. Y la fiesta se prolongó dentro de un estadio que celebró el debut triunfal de la Argentina frente a Canada.

Las inmediaciones del Westin Peachtree, el hotel elegido por el plantel que dirige Lionel Scaloni, se transformó en el punto de reunión en la previa. Ya desde el mediodía los argentinos empezaron a hacerse notar con fuerza: bombos, redoblantes y banderas. Los locales, ajenos al furor del fútbol, miraron incrédulos y preguntan todavía quiénes están alojados en el hotel.

A diferencia de los días anteriores, los hinchas se congregaron en la entrada trasera del hotel, sobre la calle Ted Turner. Pese al desborde del público, los hinchas no cortaron las calles. Nada parecido a lo que pasa en la Argentina o incluso en Qatar para el último Mundial. Cuatro policías controlaban que los cientos de hinchas no bajen del cordón de la vereda. Pasado el mediodia, el control policial es modesto: cuatro autos y una decena de agentes.

El lobby del hotel, que este viernes el plantel dejará para mudarse a Nueva Jersey, mostró también una fisonomía diferente. Cerca de cien hinchas esperaron durante varias horas que alguno de los jugadores de la selección saludara desde el piso 40, donde están sus

habitaciones. El "Dibu" Martínez se asomó y generó una estampida y gritos de aliento.

En medio de la locura por la selección, algunos aprovecharon para hacerse unos dólares. Es el caso de Francisco y Ramiro, que llegaron desde Lincoln y Necochea a la casa de un amigo que vive en Miami. Estuvieron afuera del hotel vendiendo musculosas (a 45 dólares) y camisetas de Messi (a 50). Contaron a LA NACION que están vendiendo a buen ritmo y, con las ganancias, poder costearse el viaje y entradas a los partidos.

"Veinte pesitos la de Messi. Bandera, playera, bandera. La de Messi papi, 20 pesitos". Luis es un peruano que vive en Miami hace tres años y se vino con parte de su familia a vender gorritos tipo piluso (a

US\$20) con la inscripción del capitán argentino, camisetas (a US\$50) y banderas albicelestes (a US\$20).

La mayoría de los que estuvieron presentes en el debut de la selección son argentinos residentes en los Estados Unidos. Aunque en las últimas horas comenzaron a sumarse hinchas llegados desde la Argentina. Es el caso de dos matrimonios de Olavarría, que estaban de vacaciones en Los Ángeles y armaron el plan de presenciar el partido Argentina-Canadá en Atlanta. Le organizaron una sorpresa a Bautista, el hijo más chico de Franco y Rosana. "Nunca fue a la cancha y lo trajimos a ver a Messi", contó su madre. Gustavo y Claudia, la pareja amiga, cuenta sobre sus sensaciones de ver por primera vez a la Scaloneta. "Es un sueño cumplido. Además, la energía que se vive acá con los argentinos es incomparable", contaron a LA NACION.

Las puertas del Mercedes Benz abrieron unas cuatro horas antes del comienzo del partido. La marea de camisetas argentinas empezó a llenar de a poco el imponente estadio que estuvo colmado. El fútbol de nuestro país estuvo representado en el césped por los campeones del mundo. Pero el contraste entre la sede inaugural en la capital de Georgia y las canchas argentinas es sideral.

Mientras esperaban por la ceremonia de apertura de la competencia y el inicio del partido del último campeón, los hinchas presentes disfrutaron de todas las distraccionesy entretenimientos que ofrecen los grandes torneo deportivos estadounidenses, como el fútbol americano o la NBA.

Por los pasillos de este estadio

que se inauguró en 2017 hay bares devodka o whisky, cajeros automáticos, cargadores de celulares, autos de lujo en exposición, comidas de todo tipo y hasta máquinas de gaseosa para recargar los vasos cuántas veces uno quiera. Cualquier semejanza con el fútbol argentino es total ficción.

Los precios: una cerveza, tirada o de lata, puede costar entre US\$8 y US\$15, según la marca. Una medida doble de whisky: US\$19. La gaseosa con refill en cualquier punto del estadio se consigue por US\$2. Una caja grande pochoclos cuesta US\$9 y una hamburguesa, US\$10. Una porción grande de nachos, US\$18 dólares; y unos tacos, US\$9.

La tienda oficial de camisetas estaba explotada de hinchas en la previa. La número 10 del capitán Leo Messi se vende como pan caliente. El precio: US\$160. La camiseta albiceleste sin número cuesta US\$130.

El ingreso a los estadios de la Copa se hace únicamente con el código QR que se escanea desde el celular. Pese a que hubo 71.000 espectadores, casi no se aprecian policías en el estadio. Solo algunos guardias de seguridad privados y personal para asistir al público.

Una vez adentro, se notó claramente quién fue local. Las camisetas albicelestes invadieron las tres bandejas y celebraron con orgullo los goles de Julián Alvarez y Lautaro Martínez. Según las autoridades, hubo cerca de 40.000 argentinos. Aunque se trató de un público completamente diferente al que hubo en Qatar. Acá predominaron las familias por sobre los grupos de jóvenes que hicieron sentir a la selección como si estuvieran en una cancha argentina. El debut fue triunfal. •

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 DEPORTES 5

# FÚTBOL | INTERNACIONAL



Sufre Bastoni, celebra España, que juega muy bien

# Tres pibes maravilla y 20 remates: España gustó y ganó

Debió golear, pero chocó contra Donnarumma, en el 1 a 0 sobre Italia; pasó a los 8<sup>vos</sup> de la Euro

### Ariel Ruya

LA NACION

Tres pibes maravilla, fútbol total (al menos, de a ratos), una explosión ofensiva y, sin embargo, le queda un sabor a poco. Porque España debió golear (ganó y gustó, al menos). Solo se impuso en el clásico contra Italia por 1 a 0, con un gol... encontra. Un insólito gol encontra, uno más en la Eurocopa.

España se clasificó para los octavos de final, en la noche de los 20 remates. Pulverizó a Italia, que hizolo que pudo. Y en un córner, en el final, casi, casi, araña un empate impensado. Donnarumma, gigante más allá del 1,96m, sostuvo la estantería,

pero atención: la Roja, más furiosa que nunca (salvo en el área rival), es el mejor equipo del torneo.

Una revolución juvenil se presentó en la alfombra verde, impecable alfombra de Gelsenkirchen. Españoles (sobre todo) e italianos le mandan un mensaje al mundo: con los chicos también se pueden pelear campeonatos. En nuestro medio, salvo necesidad y urgencia, se los protege hasta límites insospechados. En la selección, por caso, ocurre algo parecido: Lionel Scaloni les da pista a Garnacho y Carboni, pero muy de a poco, con cuidado y armoniosamente.

En Europa, setiran de cabeza por la sangre joven que, además, están

envasadas en dosis justas de calidad y entusiasmo. Sobre todo, en España, en donde fueron titulares Pedri (de 21, conducción y picardía), Lamine Yamal (16, una explosión deenergía) y Nico Williams (21, tan vertical como desequilibrante). Con ellos, España dispuso del control del espectáculo. Un demonio.

La apertura del marcador se produjo de un modo inesperado. Un gol en contra, uno más en el certamen. Ya son 6 en 18 partidos durantela primera rueda. Williamsencaró por el sector izquierdo, como en toda la noche, levantó la cabeza y lanzó el centro, tocado sutilmente por la cabeza de Morata. Riccardo Calafiori, levantó el muslo con poca discreción y fortuna.

España amenazada con una goleada, Italia se sostenía porque solo tenía un gol en contra. Mateo Retegui, en ese contexto, jugó los últimos 30 últimos minutos con las ganas de siempre y una claridad recortada. Casi sorprende en un avance esporádico, con una Italia abrumada y desesperada. Un bombazo de Nico chocó con el ángulo y voló a la tribuna. Un 1-0 escuálido en el marcador.

La renacida España y la vigente campeona Italia dieron espectáculo y fueron protagonistas del "clásico latino" en Gelsenkirchen. El Schalke 04, el dueño de casa, que llegó a jugar unas semifinales de Champions League a principios de la década pasada con Raúl González como líder, transita ahora por la segunda división. Su imponente estadio recuperó esplendor para cobijar a españoles e italianos.

Fue la quinta Eurocopa consecutiva en la que chocan, con el 41º episodio de una rivalidad eterna. España se impuso en 14 partidos, Italia en 11 y hubo 16 empates. Sus técnicos ofrecen un análisis parecido: bajo el ala de dos viejos caciques, con sangre renovada. El español Luis de la Fuente (62 años) resalta las similitudes: "Es como mirarnos a un espejo". Sin embargo, bajo la conducción de Rodri, patrón de estancia y del medio, no hubo equivalencias. Al menos, esta vez. •



### El crack de la máscara pide cancha

Pasó el susto y no hubo operación en la nariz. Kylian Mbappe se entrenó aver con una máscara azul, blanca y roja junto al resto de sus compañeros antes del partido que hoy Francia jugará con Países Bajos, por la Eurocopa. El DT Deschamps expresó confiado que su estrella jugará. "Todo está en buen camino", alentó.



Gallardo pasó de las sonrisas a una polémica despedida AL-ITTIHAD

# Duros reproches en la salida de Gallardo: "Cometió errores importantes"

"Fue en contra de muchas de nuestras indicaciones", criticó al entrenador el nuevo presidente de Al-Ittihad

Era sabido que el ciclo de Marcelo Gallardo en Al Ittihad de Arabia Saudita ya tenia sentencia definitiva. Ahora, el nuevo presidente del Al-Ittihad, Louay Nazer, oficializó su salida en una conferencia de prensa. Para reforzar la decisión del despido, el titular del club árabe puso énfasis en la mala manera en que, a su criterio, Gallardo manejó el vínculo con el delantero francés Karim Benzema, la gran estrella del plantel.

Gallardo había asumido en Al-Ittihad en noviembre de 2023. con un contrato de un año y medio (más la opción de renovar por otros 18 meses). Tenía el desafio de ganar fuera de Sudamérica pero además también la de dirigir a figuras como Fabinho, N'Golo Kanté y Benzema. Pero nada salió bien.

"La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al-Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias", advirtió el dirigente. La relación entre el DT y el centrodelantero pasó por varias etapas.

El directivo enfatizó que el ex ganador del Balón de Oro y ex estrella del Real Madrid es una parte neurálgica para el club y negó que pueda ser transferido a otra entidad: "No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros".

"Hemos iniciado la búsqueda de un nuevo entrenador para la

próxima temporada después de que decidimos rescindir el contratoy tenemos dos o tres opciones, y eso no lo puedo revelar porque hay contratos asociados", comentó. Y luego, añadió: "Con ellos nuestras elecciones serán inteligentes y no impondremos al entrenador nombres que no quiera".

Si bien no se comunicó oficialmente el monto que recibiría Gallardo por el despido, el ex DT de River podría recibir una indemnización de 30 millones de euros.

El final de Gallardo estaba escrito hace varias semanas. Los jeques árabes tomaron la decisión de cesantear al Muñeco tras la goleada 5-0 sufrida como local ante Al-Ettifaq, dirigido por el inglés Steven Gerrard. Sin embargo, ante la falta de entendimiento por el monto de su salida, Gallardo dirigió los últimos tres partidos del campeonato.

El ciclo del entrenador duró apenas seis meses en suelo árabe. Dirigió 30 partidos, con un opaco saldo de 14 victorias, 3 empates y 13 derrotas. No consiguió títulos y tampoco logró pelear hasta el final en las competencias que participó. Al Ittihad fue eliminado en cuartos de final del Mundial de Clubes; fue eliminado en cuartos de final de la Champions de Asia; fue eliminado en semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, salió subcampeón de la Supercopa de Arabia Saudita y terminó en el quinto puesto en la Superliga Saudí.

Entre las derrotas, la más dolorosa fue un lapidario 0-5 en casa frente a Al-Ettifaq, ya que nunca había sufrido como DT una derrota por cinco goles como local y quizás tampoco una pregunta tan incisiva, en la que se le enrostró ser el segundo DT más caro entre los entrenadores del mundo.

¿Qué será ahora de la vida de Gallardo? Mientras todavía el entrenador estaba al mando de Al Ittihad, se habían generado informaciones en Europa donde lo mencionaban como candidato a ser el director técnico de Milan, Bayern Munich y Sevilla. •

### Dos empates 1-1 y un "escándalo"

Las dudas siguen sobrevolando a la selección inglesa, traselempate1-1concedido contra Dinamarca en Fráncfort, que retrasa la clasificación a los octavos de final de los "Three Lions" luego deotropartidosin fluidezy con escasez de ideas. Harry Kane abrió el marcador y Morten Hjulmand selló el 1-1 desde larga distancia para reflejar en el marcador un merecido empate, por la segunda jornada del Grupo C. Un rato antes, Serbia y Eslovenia empataron por el mismo marcador. Sin embargo, lo central fue otro asunto. El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Jovan Surbatovic, amenazó con la retirada de la selección tras los cánticos of en sivos contra los serbios en el partido Croacia-Albania. "Lo que ocurrió fue escandaloso", denunció el responsable federativo.



### POLIDEPORTIVO | AUTOMOVILISMO, VÓLEIBOL Y TENIS

# Los consejos del padre y el futuro de Sainz en la Fórmula 1

Mercedes cerró la puerta y el círculo se achica para el piloto español

"Ya pensaré en el próximo equipo. Tengo auto para ganar y me quiero centrar en él", apuntó Carlos Sainz Jr., que el fin de semana desandará una fecha particular en la temporada de la Fórmula 1. El Gran Circo desembarcará en España y desarrollará el décimo episodio del calendario en el circuito de Barcelona, que pretende extender su contrato hasta 2036, después de que Liberty Media aceptara la propuesta de correr desde 2026 y durante diez años en un trazado urbano de Madrid.

El piloto madrileño inició el actual curso sabiendo que debía descubrir una butaca en otra escudería, después de que Ferrari extendiera el vínculo con Charles Leclerc y estremeciera el mercado con la firma de Lewis Hamilton. El asiento que liberará el séptuple campeón británico era una de las opciones que manejaba Sainz Jr., aunque el jefe de la escuadra de Brackley, Toto Wolff, expresó que el juvenil Andrea Kimi Antonelli es el preferido para ensayar una renovación y diseñar una pareja de largo plazo, junto con George Russell. El círculo de equipos top se cerró y en el horizonte, como alternativas de mayor envergadura, asoman Audi y Williams; Alpine, RB y Haas son las restantes factorías que presentan huecos en sus alineaciones.

El golpe que significó la comunicación de Frederic Vasseur-jefe de la Scuderia- de que su ciclo en Maranello finalizaba, no desenfocaron a Sain Jr., que marcha cuarto en el campeonato y ganó el GP de Australia. El jefe de Mercedes avisó desde Albert Park que seguían a Sainz Jr., hasta existieron conversaciones con su padre Carlos y su primo y manager Carlos Oroño, pero en Montreal cerró la ventana: "Carlos se merece un asiento top, hizo un trabajo fantástico. Nosotros nos embarcamos en una ruta en la que queremos reinventarnos un poco en el futuro y Antonelli es parte de ese juego".

Con 191 grandes premios en diez temporadas, con pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, las dificultades de la hoja de ruta fueron retos que Sainz Jr. transitó con estilo. La aventura de correr sin tener resuelto el futuro es uno más: "A nadie le gusta que le dejen. A mí me dejaron en febrero y me sentó mal, obviamente. Venía de hacer años muy buenosen Ferrari, pero Lewis Hamilton, un siete veces campeón de mundo, quería ir a Ferrari y le hicieron el hueco. Me lo tomo con filosofía e intento aceptarlo de la mejor manera. También me lo tomo como una oportunidad de futuro. Sigo queriendo ser campeón del mundo y a por ello hay que ir", reveló el piloto en una entrevista con Antena 3.

En la charla, el piloto, de 29 años, aseveró que tiene varias opciones. "La decisión la voy a tomar muy pronto, quiero qui-

tármelo de encima y centrarme en Ferrari para lo que resta del año. No hay una opción, hay varias. Todos los equipos que no firmaron a sus dos pilotos para el año que viene me ofrecieron un contrato y puedo firmar con ellos mañana", confesó, aunque Audi, que contrató a Nico Hulkenberg, y Williams, según la prensa británica oferto un vínculo por cuatro años y con una cláusula de liberación si no se cumple los objetivos en las dos primeras temporadas, toman la delantera. La relación entre la familia Sainz y Audi es sólida, a partir de las participaciones de Carlos (padre; dos veces campeón mundial de Rally) en el Rally Dakar con la marca de los anillos: este año, el madrileño ganósu cuarto Touareg, el primero con los alemanes.

La presencia de Andrea Seidl trabajaron juntos en McLaren-, un proyecto solvente, un contrato plurianual, las razones que lo empujan rumbo a Hinwil. El costado menos amable de sumar al proyecto está en el tiempo de desarrollo para destacarse y pulsear por los triunfos.

La frase que el padre le lanzó en los tiempos de karting, en los que Carlos Jr., de Il años, no lograba separar la amistad y la rivalidad en la pista, recobra vigencia. "Me acuerdo de un consejo que me cambió un poco la perspectiva. Siempre fui un poco inocente, creía que era amigo de todos y que a todos le caía bien... Un día mi padre me sentó y me dijo: 'Carlos, la vida es muy cabrona y más en este deporte: muerdes o te muerden, y ahora mismo te están mordiendo, te la están haciendo difícil. Sé que era un buen chaval, que te gusta hacer amigos, jugar al fútbol con otros pilotos, pero aquí muerdes o te muerden y cuando te pongas ese casco asegúrate que eres el que muerde".

Mientras delinea el futuro, Sainz Jr. se enfoca en el GP de España con el desafío de copiar lo que hizo Fernando Alonso once años atrás, cuando con Ferrari se alzó con la victoria. Aquella fue la 32° y última del ovetense en la F. 1, ese espacio de elite en el que Sainz Jr. desea permanecer, aunque no determinó en qué butaca. •

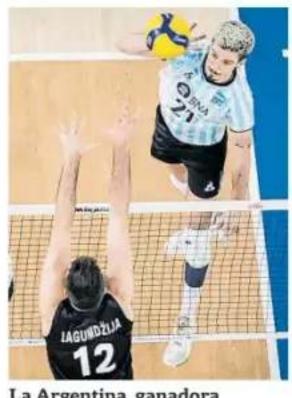

La Argentina, ganadora

### Resta un detalle, pero la Argentina está en París

Le ganó a Turquía y con sólo presentarse en dos cotejos, la selección llega a los Juegos

Ya se sienten olímpicos. Ya palpitan París 2024. La selección de vóleibol superó ayer a Turquía por 3 a 0 (25-17, 25-18 y 25-20) y con solo presentarse en los próximos dos partidos de la Nations League se habrá garantizado un lugar en los Juegos Olímpicos. Apenas una formalidad, después de una actuación contundente y que tuvo a Luciano Palonsky como máximo anotador, con 15 puntos. Sus próximos partidos serán hoy, ante Polonia, y el mañana, frente a Bulgaria.

La Argentina empezó muy bien, con una ventaja de 4-1 y dos aces de Agustín Loser. Dos bloqueos seguidos del mismo central aumentaron la ventaja de la selección por 9-4. Turquía no encontró respuesta y la diferencia aumentó a 15-7, para llegar a la recta final 20-13 y cerrar el set por 25-17. El equipo de Marcelo Méndez siguió concentrado en el segundo set y surgió la figura de Luciano Palonksy. La diferencia en el juego fue cada vez más grande. El tercer set comenzó más parejo, la Argentina logró tomar distancia recién en el 11-8 y con el correr del parcial aumentó la ventaja a cinco puntos para llegar a la recta final por 20-15.

Para el último weekend del campeonato, Marcelo Méndez dispuso de 15 jugadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Kukartsev, Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Luciano Vicentín, Luciano Palonsky, Facundo Conte, Ezequiel Palacios, Jan Martínez y Santiago Danani.

La Argentina logró el cupo por mediodel ranking, que se modifica con cada partido de la Nations League. La clasificación que setiene en cuenta para repartir las cinco plazas que restan para los Juegos es el escalafón mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), en el que cada selección suma y resta de acuerdo al resultado que obtiene en cada encuentro. También es relevante, a favor o en contra, si la derrota es más o menos abultada en sets. Pese a que la selección albiceleste había arrancado este último weekend con una derrota ante el local, Eslovenia, por 3-0 (25-23, 25-22 y 29-27), no había modificado su ubicación en las posiciones y seguía 9ª con 12 puntos. •



Del Potro mira el futuro

### Del Potro tiene planes: una academia y algo más

El argentino hace escuela en Miami y no descarta un partido antes de fin de año

Desde que jugó su último partido, en febrero de 2022 en el ATP de Buenos Aires, Juan Martín del Potro, atraviesa sus días entre diversos proyectos deportivos, publicidades, paseos y, también, en la continua búsqueda de un tratamiento de rodilla (derecha) que finalmente le brinde tranquilidad en su día a día cotidiano. Según le confirmó el tandilense a LA NAcion, un nuevo emprendimiento empezará a tomar forma desde septiembre: una academia con su nombre en los Estados Unidos.

"Después de este tiempo en la periferia del tenis, encuentro en mi propia academia un sueño hecho realidad", comunicó el campeón del US Open 2009, de 35 años. Está previsto que la "Del Potro Tennis Academy" funcione en la ciudad de Boynton Beach, ubicada en el condado de Palm Beach, en el estado estadounidense de Florida, dentro de las instalaciones del Indian Spring Country Club.

"No quiero que sea solo un lugar en Florida, sino que esté abierta al mundo y que alimente al tenis en general. La idea es que el aporte que hagamos no sea sólo local, sino que abrace a todos esos chicos que sueñan con llegar a lo más alto del deporte, comenzando con la Argentina", expresó Del Potro a través de un comunicado replicado por la agencia EFE.

Según explicó el ex número 3 del mundo, la academia ofrecerá un "método propio", un programa integral en el que niños, adolescentes y adultos podrán aprender los beneficios técnicos, físicos, mentales y emocionales.

Del Potro, además, dijo que el de la academia en EE.UU. es el primerode varios proyectos. "Se vienen buenas sorpresas", aventuró. Desde que se retiró no dejó de recibir propuestas para disputar partidos de exhibición y giras, pero casi siempre respondió que "no" debido a los dolores de rodilla.

El doble medallista olímpico y campeón de Copa Davis 2016 ahora está más abierto a poder concretar algún partido antes de fin de año. En junio del año pasado jugó una exhibición en China, pero sólo en dobles, en pareja con el español Carlos Moya, contra el ruso Marat Safin y el español David Ferrer. •

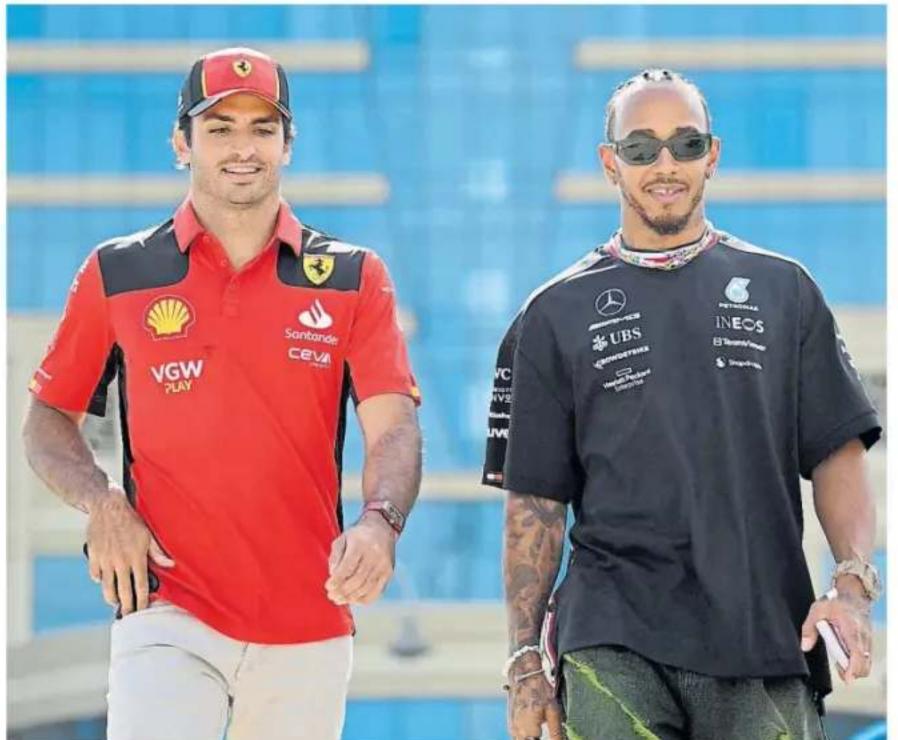

Carlos Sainz Jr. y Lewis Hamilton, que en 2025 lo reemplazará en Ferrari

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

# FÚTBOL | LA HISTORIA

"Soñar que no tenemos techo", rezaba una bandera gigante con los ídolos Mario Kempes, Rubén Barajay Claudio López desplegada en el Benito Villamarín del Betis. Era 2019, el año de su centenario. Y Valencia, arropado en una historia de grandeza que se proyectó desde su mismísima fundación en el Bar Torino, vencía al Barcelona de Lionel Messi y ganaba la Copa del Rey con goles de Kevin Gameiro y Rodrigo, el último título hasta la actualidad. Los argentinos Facundo Roncaglia y Ezequiel Garay fueron parte de esa conquista que adquirió un peso histórico aún mayor, dado el difícil presente, atado a la voluntad de su dueño que hace cinco años no pisa el club, con un plantel desvalorizado y con una barrera bien marcada en cuanto a aspiraciones deportivas, limitado exclusivamente a luchar por no perder la categoría.

Nien la peor de las pesadillas figuraba una actualidad tan desoladora para una institución que ha sabido superar crisis económicas y descenso, pero que desde hace una década vive sucesos inéditos negativos y sin señales que auguren un mejor panorama. Básicamente, porque los hinchas no tienen en Peter Lim, propietario del Valencia desde 2014, un interlocutor que les ofrezca una respuesta. Layhoon Chan es la presidenta del club. No habla español.

De los más grandes clubes de España, abrazó la denominación de equipo Che por la expresión típica de la zona pero también por su larga tradición de contar con futbolistas argentinos, desde el máximo ídolo del club Mario Kempes hasta Enzo Pérez y Ever Banega, pasando por Claudio López, Pablo Aimar, Kily González y Roberto Ayala. El club llegó a ser considerado el mejor del mundo en el año 2004 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) y aportó cuatro futbolistas a la España campeona del mundo en Sudáfrica: Carlos Marchena, David Silva, David Villa y Juan Mata.

Pero en la actualidad transita por un progresivo empequeñecimiento que no hace más que acrecentar el malestar de sus hinchas, ya que de haberganado seis Ligas, ocho Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de la UEFA, una Recopa, dos Supercopas de Europa y haber disputado dos finales consecutivas deChampionsLeague,llevayacinco años sin clasificarse a competiciones europeas, siete ausencias en totalen los 10 años de gestión de Lim, y se ha debido conformar un año más con asegurarse la permanencia tras una deslucida pero al fin y al cabo meritoria campaña con un plantel repleto de juveniles. Valencia terminóla temporada con 49 puntos, a 46 de Real, el campeón.

Valencia, como la mayoría de los clubes de la primera división de España, excepto Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna. se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva el 5 de julio de 1992 en el marco de la Ley del Deporte 10/1990. Con Arturo Tuzón de presidente y un primer consejo de administración, comenzó una nueva etapa en la que hubo éxitos, pero también creció el endeudamiento. En ese contexto de números siempre en rojo, y con la llegada de un empresario asiático que comanda el club a distancia, comenzó a gestarse y a agudizarse la crisis que padece hoy. El 24 de octubre de 2014, el singapurense Peter Lim, según Forbes en el puesto 23 de entre los más ricos de su país con un patrimonio valuado en 2000 millones de dólares, compró el 73 % de las acciones del club en 94 millones de euros. Cuentan



"Lim go home", las pancartas que piden la salida inmediata del CEO de Valencia

GETTY IMAGES

# La pesadilla de Valencia

# El club más argentino que pasó de la grandeza a luchar por mantenerse en Primera

El gigante español en el que brillaron Kempes y Piojo López está en crisis y los hinchas ya no quieren a su dueño Peter Lim

Texto Alejandro Panfil PARA LA NACION

desde Valencia que a fuerza de llevar al club a situación de concurso, salvarlo con préstamos y capitalizar dichos préstamos en acciones ha conseguido el 91% del capital social, quedando solo un 9% en propiedad de 45 mil pequeños accionistas.

Ex corredor de bolsa, Lim es la cabeza de Meriton Holdings, cuyas empresas se focalizan en la atención sanitaria, como Thomson Medical Group, inversiones en propiedades como el Hotel Football de Manchester, cercano a Old Trafford, y en deportes, ya que antes de apoderarse del Valencia había hecho, por ejemplo, una oferta fallida para comprar el Liverpool y sondeó también la chance de hacerlo en Atlético de Madrid. Sus decisiones fueron antipáticas incluso desde antes de adquirir el Valencia. En julio de 2014, durante el proceso de compra de la institución que aún era presidida por Amadeo Salvo, fue destituido Juan Antonio Pizzi luego de 31 partidos y de haberlo llevado a semifinales de la Europa League, ya que no figuraba en los planes de Peter Lim y de su socio

portugués Jorge Mendes, quien ya tenía reservado ese puesto para su amigo Nuno Espirito Santo.

El ex arquero de Porto duró sólo 18 meses en el cargo de DT, pero tampoco permanecerían demasiado sus sucesores, Gary Neville, Pako Ayestarán, Césare Prandelli, Albert Celades, Javi Gracia, José Bordalás y Gennaro Gattuso. Marcelino García Toral fue el único entrenador exitoso de la era Lim, ya que en su periodo entre 2017 y 2019 conquistó la mencionada Copa del Rey ante el Barça, pero fue cesado, según palabras del propio Marcelino, por haber puesto en riesgo la clasificación a la Champions. Y los ingresos que ello significa.

Para que los números de Lim cerraran, se siguió con un progresivo desmantelamiento del plantel, deshaciéndose de futbolistas de jerarquía y de alta cotización con el objetivo de bajar la masa salarial, como los casos del talentoso capitán Dani Parejo, por quien pagó 6 millones de euros y un amistoso, y el francés Francis Coquelin, pagado cerca de 12 millones. Ambos se fueron en combo a Villarreal por un valor de 8 millones y medio. También se dio con argentinos, como Banega, comprado a Boca en 18 millones de euros y transferido al Sevilla en 2 millones y medio, o Enzo Pérez, al que había pagado 25 millones de euros a Benfica y se lo vendió a River en 3 millones y medio. Aúnasí, el club mantiene una deuda de 350 millones de euros.

Durante la última entrevista que concedió hasta el momento, en 2021 para Financial Times, Lim reafirmó que lo suyo es administrar capitales, no pasiones: "Yo puedo hacer 101 cosas para ganar dinero y el dinero es lo que mejor sé controlar. Es algo en lo que soy bueno. Luego, me despierto y soy dueño de un club de fútbol, pero no sé nada más".

Entre los hinchas, la situación es de hartazgo y han encontrado un portavoz en Libertad VCF, surgida a mediados de 2020 por la necesidad de un vehículo para poder denunciar lo que le estaba sucediendo al Valencia. "También como una respuesta a la censura, manipulación, burla y abandono que está sufriendo la afición", explica a LA NACION Jo-

sé Antonio Pérez, presidente de dicha asociación que cuenta con 1800 socios y más de 4000 accionistas del Valencia. La misma ya realizó siete protestas masivas para pedir que se vaya Peter Lim. Lo próximo es ser recibidos por las fuerzas gubernamentales de la ciudad y la comunidad valenciana para exigir su ayuda. "La ciudad transita entre el desespero, la tristeza y la impotencia. Vemos como un club de 105 años de historia, que se caracterizó siempre por su voluntad de pelea y de superarse a sí mismo para alcanzar logros que en principio podrían parecer inalcanzables, ha sido llevado prácticamente a la desaparición en los 10 años que lleva Peter Lim", completa Pérez.

Otra prueba del abandono que vive el Valencia es el Nou Mestalla, el estadio para 75 mil personas cuya obra quedó frenada desde 2009, dejando una mole de hormigón en uno de los ingresos de la ciudad. Si bien el proyecto fue heredado de la gestión anterior, Limen reiteradas ocasiones se comprometió a finalizarlo, pero fueron pasando las negociaciones que nunca han llegado a buen puerto, con el empresario asiático poniendo como condición recibir una serie de beneficios urbanísticos.

Valencia ya era muy grande entre los grandes, de hecho Alfredo Di Stefano lo dirigió en tres etapas y obtuvo dos títulos. Pero fue más grande aún cuando un talentoso futbolista nacido en Bell Ville comenzó a dejar su marca goleadora para convertirse en el máximo icono de la institución. "No diga gol, diga Kempes", es una frase que lo define hasta estos días por las calles de la ciudad a la que llegó en 1976 y se marchó en 1984. Ninguna palabra es más autorizada que la de Kempes para referirse al club. "La verdad que la actualidad del Valencia es como empezar de nuevo. Ha tenido épocas muy buenas, de satisfacción y alegrías, pero no se está pasando una buena etapa, es un nuevo comienzo con un técnico de la casa-Rubén Baraja- y está haciendo lo posible para sacar lo mejor con lo que tiene a mano. Son gente joven, que quieren defender a muerte la camiseta del Valencia y por lo menos se ha conseguido no sufrir como la temporada anterior", analiza ante LA NACION.

El Matador anhela un Valencia otra vez protagonista, y para ello exige un real compromiso: "Todos tienen que aportar, tanto el dueño como la presidencia y los integrantes del staff del Valencia. Y el cuerpo técnico y los jugadores. Hay que hacer piña e intentar que el equipo sea competitivo y no solo para intentar salvarse. Valencia fue, es y seguirá siendo un grande siempre y cuando le den los materiales para que vuelva a ser ese equipo que siempre le dio alegría a los valencianos".

"Hemos pasado de ser un club de fútbol a un número. Ponele que seamos el 54 ¿Cómo está el 54? Y... más o menos, bueno, dejalo ahí. Nos sentimos defraudados con el dueño del equipo", resume Felman.

"La gente que quiere que venda el club quiere que se lo venda a ellos. Pero no se dan cuenta de que con valencianos el club quebró, ¿no? ¿Que no he ganado la Champions? ¿Acaso los hicieron los propietarios anteriores?", se desmarcó Lim en aquella ya vieja entrevista.Y así está hoy el Valencia, un grande empequeñecido por la decisión de desinvertir que ha tomado su dueño a miles de kilómetros de distancia. En las calles, los hinchas elevan pancartas y banderas con un mensaje urgente para recuperar el club: "Lim Go Home". •

8 | DEPORTES | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024



# Dibu Martínez y Mbappé, entre las apuestas y la política

Ezequiel Fernández Moores

PARA LA NACION

"Paracada argentino que piensa algo", dice Dibu Martínez en
un anuncio de la tele, "hay otro argentino que piensa exactamente diferente".
Que flan con crema o con dulce de leche,
que 4-3-3 o estacionar el micro delante
del arco, que salimos campeones o que
nos eliminan rápido, que blanco o negro.
"Estamos para el psicólogo", sigue Dibu.
Hasta que una voz en off nos dice que, por
suerte, los argentinos sí tenemos un lugar para "encontramos". Y que ese lugar
se llama bplay: "Nos encontramos", entonces, para jugar a las apuestas deportivas con nuestros teléfonos celulares.

Todos los días leemos informes sobre el "drama" y el "flagelo" que está provocando el juego online en buena parte de la población. Ludopatía. Dificil que la AFA intervenga. bplay es su sponsor oficial. La AFA suma otras cinco casas de apuestas: BetWarrior, Betano, Okvip, VBet y DUELBITS. Son casas oficiales que nos recuerdan, eso sí, que los menores no pueden apostar. Tampoco la Conmebol podría poner un límite a la publicidad obscena. Betano es su sponsor oficial de la Copa América que empezó anoche con el duelo Argentina-Canadá en Atlanta, en los Estados Unidos.

En Alemania, en cambio, la Eurocopa comenzó con gran fútbol, pero en tono politizado. Y con ídolos que no esquivan el debate y que, además, son conscientes de su influencia. "Espero que mi voz tenga el mayor peso posible", enfatizó Kylian Mbappé. Estaba apoyando a su compañero Marcus Thuram, que un día antes había llamado a derrotar a la ultraderecha liderada por Marine Le Pen en las elecciones legislativas anticipadas que Francia celebrará el 30 de junio próximo. Thuram (hijo de un futbolista politizado) ya se había arrodillado en la Bundesliga en 2020 en homenaje a George Floyd. Lode Mbappé fue más sorpresivo.

Capitán de Francia, Mbappé desafió además el pedido de su Federación de evitar el debate político. "Multimillonarios que dan lecciones a personas que no llegan a fin de mes", buscó descalificarlo desde París Jordan Bardella, candidato de la ultraderecha. ¿Cancela eso el derecho a opinar de Mbappé, nacido en Bondy, la periferia más pobre de París? Los ídolos de los estadios no están obligados a intervenir en el debate político. Tampoco a olvidar sus orígenes. Más de doscientos deportistas franceses (Jo-Wilfried Tsonga, Yannick Noahy Marion Bartoli entre ellos) dijeron en una solicitada que el deporte enseña a aceptar las diferencias. Y que la extrema derecha, en cambio, las explota "para manipular nuestros miedos y dividirnos". Decidieron que era hora de hablar.

La UEFA prohíbe expresiones políticas dentro de los estadios. El lunes fue imposible. Ucrania, invadida por Rusia, salió a la cancha con sus jugadores envueltos en banderas nacionales. Los hinchas rumanos se burlaron gritando "¡Putin! ¡Putin!". Ayer jugó Georgia sumergida en crisis política. El fútbol puede ser espejo generoso. Países Bajos, que también votó derecha dura, juega con dieciséis hijos de inmigrantes. Albania, el país más pobre de Europa, puso en apuros a la poderosa Italia, igual que Serbia con Inglaterra y los checos ayer con Portugal. Tercer gol de España a Croacia: centro venenoso del pibe de 16 años Lamine Yamal, definición de Dani Carvajal. El primero es hijo de un marroquí que atacó por racistas a militantes del partido ultraderechista Vox. El segundo es simpatizante supuesto de Vox. Ambos, lógico, se abrazaron de inmediato. "España unida", exageraron algunos. Yamal y Carvajal, simplemente, celebraban un gol.

Muchas imágenes del fútbol despier-

tan metáforas tentadoras. La ultraderecha antiinmigrante también registró un avance notable en Alemania, anfitrión de la Eurocopa. Pero el héroe de su debut triunfal contra Escocia (5-1) fue Jamal Musiala, joven crack de raíces nigerianas, que también era codiciado por la selección inglesa. La pelota como pasaporte al paraíso. Técnico y vicecapitán de Alemania (Julian Nagelsman y Joshua Kimmich) se indignaron hace unos días porque un documental de la cadena pública ARD preguntó a 1304 ciudadanos si no preferían ver a "más jugadores blancos" en la selección (el 21 por ciento respondió que sí). En rigor, el documentalista Phillip Awounou buscó desnudar el racismo que sufre hoy buena parte de la sociedad alemana. "¿Cómo se define quién es alemán?", preguntó Awounou en el estacionamiento de un supermercado. "No quiero ofenderlo", le respondió el entrevistado, "pero un verdadero alemán es de piel clara". Lo dice orgulloso.

Parecía impensable en 2006, cuando Alemania celebró su última fiesta mundialista y el pasado horroroso cancelaba todavía nacionalismos extremos. Pero hoy la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) es la segunda fuerza política. Hay videos viralizados de ciudadanos que bailan y cantan haciendo el saludo nazi. Y reuniones políticas que planifican expulsiones masivas de extranjeros. "El estado de ánimo actual es un caldo de cultivo perfecto", avisó la escritora Fatma Aydemir. "No somos paranoicos, pero nadie debería sorprenderse si la Eurocopa desata una ola de nacionalismo más agresiva". La Eurocopa jugará su final el 14 de julio en Berlín. Estadio de puerta inmensa con anillos olímpicos y grandes columnas neoclásicas, construidoyfinanciado por Hitler para los Juegos de 1936. Casi un siglo atrás. •



SEBASTIÁN DOMENECH

### RUGBY

### Vuelve una estrella al rugby local: Nico Sánchez

El máximo anotador histórico de los Pumas regresa a los 35 años a su club, Tucumán LT

En el último tramo de una carrera magnífica, Nicolás Sánchez retorna a su club de origen, Tucumán Lawn Tennis, a los 35 años, luego de 14 en el exterior, tanto en clubes y franquicias extranjeros como en diversos seleccionados nacionales. Un lujo para el rugby local.

El apertura es el mayor goleador de la historia de los Pumas, con 902 puntos en 104 partidos (8,6 de promedio), y también de los mundiales, con 156 tantos en sus cuatro torneos (Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015—máximo anotador—, Japón 2019 y Francia 2023). Actuó en Jaguares y Pampas XV y pasó por varios clubes de Francia: Bordeaux Bègles, el multicampeón Toulon, Stade Français y Brive. Su última experiencia fue en Suntory Sungoliath, de Japón.

Desde allí vuelve el apertura, al club que lo inició en este deporte. Era aficionado al fútbol (hincha de Atlético Tucumán) cuando a los 8 años su papá, Fabián, lo llevó al rugby en Tucumán Lawn Tennis. De joven Nico se destacó y resultó tan determinante en los éxitos que duró pocas temporadas en la primera división de Los Benjamines, antes de construir su suntuosa trayectoria internacional. Ahora, su gente lo disfrutará desde cerca. El rugby local, también. •



### Fútbol

Copa América 21 » Perú vs. Chile. Dsports (610/1610 HD)

Eurocopa
10 » Eslovaquia vs. Ucrania.
ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
13 » Polonia vs. Austria. ESPN
(CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
16 » Países Bajos vs. Francia.
ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

### Automovilismo

Fórmula 1
8.30 y 12 » Prácticas 1 y 2 del
Gran Premio de España Star- y
Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Rugby
Top 14 de Francia
15 » Toulouse vs. La Rochelle. La
semifinal, ESPN 4 (CV 105 HD - DTV
1624 HD)

Vóleibol
Nations League
8 » Argentina vs. Polonia. ESPN 3
(CV 104 HD - DTV 1623 HD)

# espectáculos

Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar



Su imponente figura y su rostro anguloso fueron sus rasgos más reconocibles

CHRIS PIZZELLO / AP

1935 - 2024

# Donald Sutherland.

# Un rostro y un estilo que marcó el cine del Siglo XX

El icónico actor murió a los 88 años; dejó un legado de 200 películas entre las que se destaca Venecia rojo shocking

Texto Marcelo Stiletano

i tuviésemos que definir qué es rostros de sus intérpretes, el de Donald Sutherland nos ayudaría muchísimo a encontrar las palabras ideales. Pocas figuras lograron igualar su extraordinaria fotogenia y una presencia jamás inadvertida que a menudo lograba elevarse hasta alturas interpretativas casi imponentes.

No se equivocó demasiado Kiefer, el hijo que heredó su apellido y llegó en un momento a superarlo en fama

y popularidad, cuando dijo, apenas el cine a través de los grandes conocida en las primeras horas de das. Algunas de las mejores películas la tarde de ayer la noticia del fallecimiento de su padre a los 88 años, que Donald Sutherland había sido uno de los actores más importantes de la historia del cine.

Buena parte de sus 200 apariciones en la pantalla corroboran esas palabras. Cuando recorremos y revisamos toda esa extraordinaria trayectoria encontramos de inmediato referencias y títulos clave de la evolución del

cine a lo largo de las últimas seis décadel cine anglosajón de la inimitable década del 70 contaron con su valioso aporte, al igual que grandes obras de realizadores europeos y algunos posteriores éxitos de Hollywood con alguna indeleble marca de autor. Cuesta desmentir a quienes sostienen que Sutherland mejoraba cada una de las películas en las que aparecía, inclusive cuando se lo veía en cuentagotas. Continúa en la página 3

# La más "bella". Marianela Núñez: ¿qué es lo que la hace inigualable?

En la intimidad de un ensayo con la estrella argentina del Royal Ballet se responden algunas claves de su enorme talento

### Constanza Bertolini

LA NACION

Hola. Marianela está a punto caramelo. Creo que verán una hermosa Bella.

se terminaron de apagar los su idiosincrasia. aplausos de Les Rendezvous, la obra de Frederick Ashton que la argentina bailó en doble función el sábado pasado, Royal Ballet-, se acercó tras de rosas blancas.

das-ropa de invierno, ropa de aún se sorprende. verano, tutús, más de veinte Marianela Núñez aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Eran las 10.30 lunes feriado, lento, que no poco. Sus padres, que fueron de esta especie. a recibirla, la dejaron en San delicada, que eso hace que sufiesta. sea inigualable". Pero a Nela Continúa en la página 2

no le importa sabérselo de memoria, que rimpampúm y rampanpám, pirueta y nos volvemos a encontrar. Que lo haya bailado mil veces es justamente la mejor razón para El mensaje llega al celu- sumarle una nueva capa al lar directamente desde la personaje, para sacarle un platea de la Royal Opera poco más de brillo a la dan-House, cuando todavía no za, que siempre se puede. Es

La Bella Durmiente del bosque, Marianela Núñez, El Teatro Colón. No hay más que decir entonces. O sí. Muchas para cerrar su 25° temporada otras cosas pueden relatarse con la compañía que lleva la desde la Sala 9 de Julio, a mecorona en Londres. Fue una tros del piano, que arremete noche especial, otro mojón una y otra vez con una partien el largo recorrido de la tura tan reconocida como re-"Queen", como suelen decir- conocible. Movimientos, acle en las redes sociales. Las ciones, actitudes. ¿Mohines fotos no dejan mentir. Hasta de primera bailarina? Poco Anthony Dowell, un retazo de y nada. "¿Retomamos desde historia hecha hombre, algo el último pescadito, maestro, así como la encarnación del por favor?", pide cuando Ferestilo clásico inglés -además nández acaba de bajarla de de su primer director en The esa pose que tanto le gusta a la genteaplaudir. Es lo que se dibambalinas para darle un ceuntruco. "Nunca entiendo abrazo apretado y un ramo cómo hacen para sostenerse, con las dos piernas arriba y Menos de 48 horas des- las manos ofrecidas al públipués, con dos valijas repesa- co", siempre hay alguien que

"Nice! Esto está mejor que pares de zapatillas de punta-, ayer. Sí", admite el martes, "pero siento este pequeño dolor...". Habla de su tobillo izquierdo, para el que al final de la mañana húmeda de un del ensayo verá si consigue un poco de hielo, como le pudo sin embargo bajarle el recomendaron los fisios que ritmo. Ni con las dieciocho la monitorean permanentehoras de vuelo mediante. Si mente. ¡Claro, es humana! el tiempo no para, ella tam- Parece de otra galaxia, pero

Núñez repite tres veces el Telmo, en la casa del exbaila- manège de una de sus variarín Alejandro Parente, su pa- ciones más exigentes: a su pareja, y a las 14.30 ya estaba en so, dibuja una ronda amplia un subsuelo del Teatro Colón que recorre todo el escenario. reencontrándose con Federi- Entre una y otra vez, se detieco Fernández, su partenaire ne, apoya las manos sobre sus en el Ballet Estable, para re-rodillas, con la espalda recta pasar la coreografía, reco- comouna mesa, y resopla. Esnocer el terreno. ¡Cómo si no tá pensando. "¿Cómo se vería fuera acaso ella la mismisima con la cabeza así?", busca opi-Aurora! Es imposible preci-niones, pregunta si no es mesar cuántas veces interpretó jor la mirada arriba. Y vuelve este clásico de Tchaikovsky a atacar. Cada vez que lo hace, que, para muchos en todo el acomoda la sonrisa antes que mundo, es su mejor carta de los pies. Es que dieciséis años presentación. Julio Bocca, no se cumplen todos los días por ejemplo, lo cree así: "Es- y en ese primer acto, cuando tará haciendo uno de sus me- todavía no se pinchó el dedo, jores roles, Bella: su técnica cuando todavía no cayó dores tan pura, tan simple y tan mida, Aurora está feliz con

2 | ESPECTÁCULOS LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

# La más "bella". Técnica, pasión, simpatía: ¿por qué Marianela Núñez es única?

La estrella argentina del Royal Ballet de Londres está de regreso en el país para bailar La bella durmiente del bosque, un rol por el que la aclamaron en todo el mundo; en la intimidad de un ensayo, se responden algunas de las claves de su enorme talento



"Estoy como si fuera a hacer mi estreno", dice Núñez, entusiasmada frente a un título que bailó en incontables ocasiones

SANTIAGO CICHERO

### Viene de tapa

Quiere que dure, como ese giro que con destreza de relojero prolonga en el tiempo de una frase musical-"necesitaría que tenga un poco más de aire", trata de explicarle al pianistapara poder volcar su espalda en un espléndido cambré: elegante, atractivo, juvenil. "Y esto otro, maestro, lo hacemoscomounjuego:que no lo es para nada, pero tiene que parecer".

Diecisésis años tenía justamente cuando llegó a Londres; ahora son 42 los que trae. Ni en chiste piensa en retirarse. Si uno le pregunta, ahí vienen las carcajadas: "Of course not, esto recién empieza", dirá, aunque sepaque no esasí, que no llegó adonde está de la noche a la mañana. ¿Es hoy la mejor del mundo? ¡Qué categoría arbitraria! ¿Incomparable?, como todos. ¿Qué es lo que la hace inigualable?

"Su compromiso con la danza en general, su construcción escénica, no se ve eso en todo el mundo: podemos contar los casos con los dedos de una sola mano, y uno de esos es Marianela", responde Federico Fernández, que en 2017 ya fue su príncipe en este mismo cuento, y el año pasado la "acompañó" en El lago de los cisnes. El uso de ese verbo ("acompañar") no es caprichoso: "Lo digo así, porque cuando son funciones con ella es el lugar que ocupo y está bien que así sea; si soy un buen acompañamiento, ya para mi es mucho; es lo que busco siempre con mis compañeras, que se sientan cómodas, relajadas y seguras, eso me genera placer". Pensando en la compañía, Fernández subraya otro punto esencial, que "siempre es bueno tener en casa a bailarines de la calidad técnica vartística de Marianela, porque eso empuja para arriba



Un "pescadito" con Federico Fernández, su partenaire del Ballet Estable



Su dominio total de la técnica y el cuerpo le permite seguir buceando en cada movimiento

a todos, entusiasma". Y no les pasa solo a ellos; todos se nutren en este intercambio. "No quiero perder el vínculo con el teatro, con la compañía, si vengo una vez por año, it's good for the soul!", confiesa Núñez.

"La excepcionalidad en el caso de Marianela la da una técnica muy fuerte, que le otorga una seguridad indiscutible y con un gran derroche de simpatía en los roles que se lo permiten", evalúa con ojo clínico Mario Galizzi, director del Ballet del Colón y autor de la versión que están interpretando. ¿Sabrá él que alguien hace tiempo certificó en la biografía de Wikipedia que la suya es una "técnica estándar de oro"? Como buen maestro, lo que Galizzi quiere subrayar es la formación, con estudios privados y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que luego perfeccionó internacionalmente. "Creo que su excepcionalidad es la de ser argentina, una nacionalidad muy valorada en las compañías de ballet de todo el mundo, como se ha visto a lo largo de muchos años".

### Una Ferrari

Llega otro Whats App. Se filtró un video en el grupo de balletómanos y se desata una catarata de emociones. Tremenda. Es una Ferrari, dice el último mensaje, uno que hay que leer con otros ojos: lo escribe una bailarina de la casa, evidentemente, también admiradora. No vamos a decir fan. Marianela no termina de sentirse cómoda con ese término. Para ella es, más bien, es "gente que la apoya": desde una amiga hasta una vecina, la compañera de trabajo o la chica que viaja de Canadá a Francia para verla debutar en la Ópera de París, su sueño más grande, que acaba de cumplir con Giselle, el mes pasado en el Palacio Garnier. "Me emocionan, yo no los veo como fans. Siento el apoyo. Están ahí porque disfrutan de lo que hago, sí, pero hayuna conexión cada vez que hablo con la gente. ¿Qué les quiero dar un buen show? Claro, lo mejor", expresa, sentada en el piso a un costado de la sala, ya descalza y dispuesta a pelar una banana cuando interrumpe el ingreso en la sala de un hombre. "¡Michael!", exclama, y sale disparada, Michael Nunn and William Trevitt, fundadores de Ballet Boyz, están haciendo un documental sobre su carrera. Y lógicamente acaban de llegar para registrar el tramo Buenos Aires de una producción internacional que seguirá en México y Japón, donde la bailarina argentina tendrá las siguientes escalas cuando deje su país. Aquí, entre cámaras que un poco la inhiben, comerán con sus padres, recorrerán San Martín, el barrio de la infancia, y este mismo teatro que el domingo la aplaudirá a rabiar y que hace tres décadas fue su cuna artística.

Podrían esperar que se desate una Nelamanía. "El año pasado fue una hermosa locura", recuerda ella el antes, el durante y el después de su último Lago de los cisnes. Con devoción, decenas y decenas de estudiantes, familias y chicos esperaron más de una hora en la salida de artistas sobre la calle Cerrito, con los celularesenalto, y los programas de mano, zapatillas de punta y papelitos listos para conseguir un autógrafo. "Nela, Nela, Nela", le cantaban.

"Estoy como si fuera a hacer mi estreno. Con este motorcito-se toca el centrodel pecho-que meda marcha todos los días". Si acaso alguna vez un hada como las de este cuento la tocó con su varita mágica dándole el don de todos los dones, ese que a veces cuesta descifrar, hay que reconocer que es todo mérito suyo haberlo sabido cuidar. •

### La bella durmiente del bosque

de Mario Galizzi, por el Ballet Estable del Teatro Colón.

El domingo, a las 17, y el martes 25, a las 20. Con entradas agotadas.

LA NACION | VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024



### Viene de tapa

Con los años sus apariciones se fueron haciendo cada vez más exiguas, pero la memoria de su pasado de estrella se mantuvo firme hasta el final con algunas apariciones realmente formidables en el tramo final de su carrera. Allí están para certificarlo el bondadoso y paciente patriarca de la familia Benneten Orgullo y prejuicio, el cruel presidente Snow en la distópica saga de Los juegos del hambre y un perverso y amoral John Paul Getty en Trust, la serie de Danny Boyle sobre el famoso secuestro del nieto del anciano magnate.

Allí están algunas de las magníficas demostraciones finales de un talento interpretativo que, como también señaló Kiefer en su primeras y conmovedoras palabras de despedida, no se amilianaba frente papel alguno, haya sido bueno, malo o feo. A Sutherland ningún papel le resulto ajeno o distante. Podía ser un perfecto antihéroe, un villano lleno de enigmático misterio o iniquidad, el representante institucional de palabra indiscutida o una figura llevada por amor a las conductas y las reacciones más inesperadas.

Si un talento especial lo identificaba era el de construir sus grandes personajes a partir de la mirada, que podía manejar según la necesidad desde la bondad más transparente hasta el mayor cinismo que pueda imaginarse. Pero de la inmensa galería de personificaciones que le conocimos siempre le salían mejor aquellos papeles que se adaptaban a la perfección a los rasgos angulosos de su rostro, a sus ojos claros y casi transparentes, a su sonrisa lobuna ya un porte tan poderoso como persuasivo (medía 1,92).

La capacidad de moverse en un rango tan amplio de personajes siempre a gran altura es un atributo que distingue a los actores más grandes. Donald Sutherland perteneció a ese mínimo grupo de privilegiados. Nadie supo explicar (y a partir de ahora mucho más) por qué nunca fue siquiera nominado a un Oscar. En un momento la Academia de Hollywood debe haber notado esa gigantesca omisión y por eso decidió otorgarle una estatuilla honorífica en 2017, dos años antes de recibir un premio similar en el Festival de San Sebastián.

Esa ausencia histórica de reconocimientos pudo corregirse en los años más maduros de su carrera sobre todo gracias al Emmy y al Globo de Oro que obtuvo como mejor actor de reparto interpretando a un asesor del presidente Lyndon Johnson en el drama histórico Path of War. Las más altas distinciones artísticas de Francia y de Canadá llegaron posteriormente también a sus manos.

Hay común acuerdo entre los historiadores de Hollywood en que Donald Sutherland nació el 17 de julio de 1935 en Saint John (New Brunswick), la ciudad más antigua en establecerse como tal dentro del territorio de Canadá, cercana a la frontera que lo separa del noreste de los Estados Unidos, aunque alguna fuente casi irreprochable (como la muy consultada enciclopedia

1935-2024

# **Donald Sutherland.** Un rostro y un estilo que marcó el cine del Siglo XX

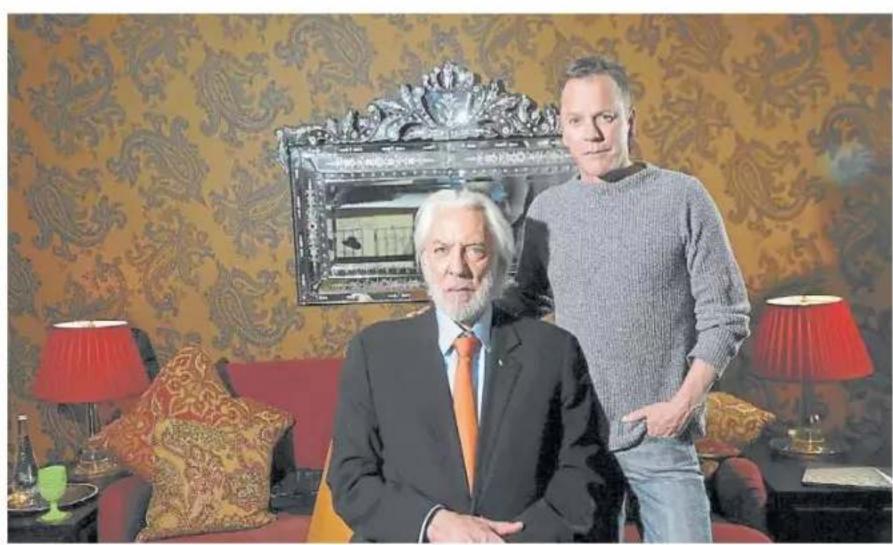

Donald y Kiefer Sutherland, una relación con altibajos entre padre e hijo y entre actores

ARCHIVO

biográfica de Ephraim Katz) registra ese dato para la misma fecha, pero un año atrás.

Debutó en el cine cuando todavía vivía en Londres, con un pequeño papel en la modesta producción de terror El castillo de los muertos vivientes, rodada en Italia. De a poco empezó a ser convocado con más frecuencia en el Reino Unido, primero para películas de ese género y poco después en el thriller Con el mundo a sus pies, una de las películas de Harry Palmer, el famoso espía personificado por Michael Caine. Allí, por primera vez, se destacó sobre todo por su voz calma, persuasiva y dueña de una profundidad seductora e inquietante a la vez.

Con los años, Sutherland aprovecharía cada vez más ese atributo en decenas de campañas y avisos publicitarios de importantes marcas para el cine y la TV. Alguna vez su hijo Kiefer, en algún momento de necesidades económicas para hacer frente a varios excesos, llegó a confesar que se hizo pasar por su padre y logró engañar a más de un avisador con las imitaciones de esa voz extraordinaria.

La ayuda de Roger Moore fue decisiva para que Sutherland consiguiera su primer papel consagratorio. Después de impresionarlo en uno de los episodios de El santo (una de sus tantas apariciones breves en series británicas de los 60), Moore lo recomendó a los productores de Doce del patíbulo.

Lo hizo en 1970 otro film de guerra con gran repercusión (El botín de los valientes) y ese mismo año con la película que lo convirtió en estre-

lla, M. A. S. H., todo un modelo histórico de sátiras antibélicas, gracias a su memorable personificación como el cirujano militar "Hawkeye" Pierce. De a poco fue llevando fuera de la pantalla esa misma postura crítica sobre la carrera armamentística de los Estados Unidos y la guerra de Vietnam, a la que llegó a comprometerse muy activamente al lado de Jane Fonda, su compañera en otro gran éxito de esos años, el thriller El pasado me condena (Klute). El vínculo se fortaleció a través de la historia de amor que ambos compartieron durante un tiempo en el que ambos estuvieron bajo vigilancia del FBI.

El siguiente hito de la carrera de Sutherland pasó a la historia con ribetes de escándalo a partir de la ardiente escena (considerada una de las cumbres del erotismo en el cine) que compartió con Julie Christie en Venecia Rojo Shocking, un clásico del cine de suspenso dirigido por Nicolas Roeg en 1973.

Con el tiempo empezó a crecer el mito de que ambos, llevados fuera de los sets por una atracción mutua que no podía disimularse, tuvieron sexo de verdad durante la filmación de esa secuencia, versión luego desmentida por los protagonistas y por el director, aunque la pregunta sobre la verdad de ese rodaje siempre quedó abierta.

Algunos dicen que a partir de ese momento Sutherland se obnubiló con la fama. Otros sostienen que prefirió dejarse llevar por el impulso de un temperamento más bien excéntrico que lo llevó a aceptar papeles poco convencionales y arriesgados en vez de apuestas más seguras. Así renunció a participar de éxitos del cine de los años 70 como La violencia está en nosotros y Los perros de paja y prefirió volver junto a Fonda en la comedia Tres ladrones en apuros y hacer de Jesucristo en el alegato antibélico Johnny Got His Gun, de Dalton Trumbo, dos fracasos estruendosos.

Se reivindicó más tarde con una sucesión de apariciones muy reconocidas en Como plaga de langosta, El águila ha llegado, El gran asalto al tren, la mejor versión del clásico de ciencia ficción Los usurpadores de cuerpos y sobre todo Gente como uno, el premiado film de Robert Redford. Se cuenta que convenció a Redford, que en principio tenía en mente a Judd Hirsch, para personificar a ese padre abatido que se esfuerza por contener a su familia tras la muerte accidental de su primogénito.

De allí en adelante nunca dejó de trabajar, a menudo con grandes directores. Bernardo Bertolucci lo eligió para encarnar al perverso fascista que abre y cierra la monumental Novecento; Federico Fellini lo quiso para eternizar su mirada sobre la vida del eterno seductor Giacomo Casanova: John Landis le dio un gran papel como el descarado profesor que seduce a una alumna en la corrosiva Colegio de animales, y Clint Eastwood lo convirtió en uno de los cuatro maravillosos Jinetes del espacio. En esa misma década, los 90, fue el piromaníaco de Llamarada, de Ron Howard, y el misterioso Señor X, dueño aparente de la verdad sobre el asesinato de Ken-

### PANTALLA



Un clásico audaz: Venecia rojo shocking



Novecento, con un muy joven Gérard Depardieu



1980 En la multipremiada *Gente* como uno, de Robert Redford



2012 La saga Los juegos del hambre



2018 En la miniserie *Trust* interpretó a J. Paul Getty

nedy, en JFK, de Oliver Stone. Antes y después, la vastísima filmografía de Sutherland no conoció ningún papel pequeño, mientras empezaba a darle oportunidades a Kiefer, uno de los tres hijos (tuvo cinco en total) que siguieron sus pasos.

Padre e hijo finalmente actuaron juntos en el western Forsaken después de que Donald rechazara llevar a la ficción de la exitosa serie 24 el vínculo que lo une a Kiefer en la vida real. Sarah (la hija de Julia Louis-Dreyfus en la serie Veep) y Roeg Sutherland siguieron los pasos de Kiefer en la actuación y convirtieron a Donald en el patriarca de una gran familia de actores. •

### El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 13° | máx. 18° Chaparrones Vientos moderados

del sector nordeste.

### Mañana

mín. 15° | máx. 18"



Mayormente nublado Probables tormentas aisladas por la mañana.

### Sol Sale 08.00 Se pone 17.50



Sale 17.18 Se pone 07.48



Creciente 13/7 O Llena 21/6

Menguante 28/6

SANTORAL San Luis Gonzaga. | UN DÍA COMO HOY en 1932 nace el músico y compositor argentino Lalo Schifrin. | HOY ES EL DÍA Internacional del Yoga.

### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | t  | 8  | 3 | t |
|---|---|---|---|---|----|----|---|---|
| 8 | b | I | 5 | 3 | S  | 9  | 4 | 6 |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | b. | τ  | 5 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8  | 1. | 9 | L |
| ħ | 4 | 8 | 2 | 6 | 9  | ε  | I | S |
| t | 5 | 9 | 3 | f | 4  | 6  | 2 | 8 |
| S | I | 6 | 8 | 4 | ε  | 2  | b | 9 |
| ٤ | 8 | ÷ | 9 | 2 | 5  | Ł  | 6 | I |
| L | 9 | 2 | + | 1 | 6  | S  | 8 | ε |

### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 3   |   |   |   | 1 | 4 | 2 |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   | 7 |   |   |   | 4 |   |   |
|     |   |   |   |   | 8 |   |   | 5 |
| 8   | 2 | 9 | 7 |   |   |   |   | 1 |
|     |   | 3 | 6 |   |   |   | 7 | 4 |
| 7   |   |   |   | 5 | 1 |   |   |   |
| 2 5 |   | 4 | 8 |   |   |   |   |   |
|     |   | 6 |   |   |   |   |   |   |
| 4   |   |   | 1 | 6 |   |   |   | 2 |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés

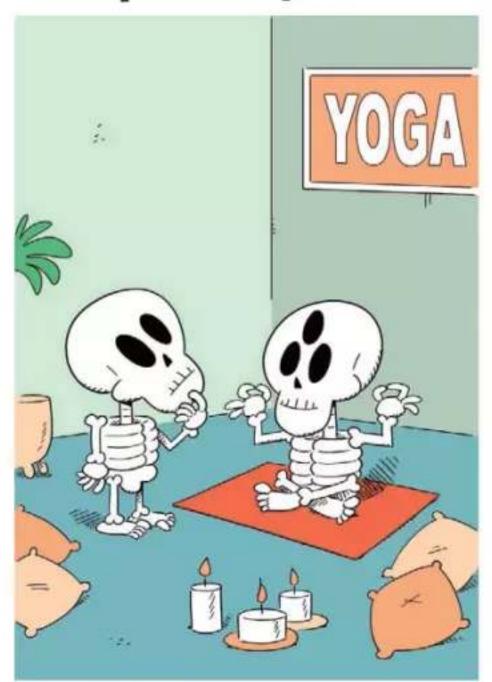

Hablo sola Por Alejandra Lunik



### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre







Macanudo Por Liniers∗

